### deportes &

### Scaloni tomó nota del debut contra Canadá y hará algunos cambios

Aunque la Argentina venció 2-0 a los norteamericanos hace 18 días, el DT realizará entre dos y tres variantes para contrarrestar el potencial del equipo revelación.



### Tras sus críticas, Spotorno renunció como asesor del Gobierno

-economía

El economista había cuestionado la falta de definiciones hacia el futuro en la conferencia de Caputo y Bausili. Página 18



## LA NACION

LUNES 8 DE JULIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Milei dijo que Bolsonaro es un "perseguido judicial", pero evitó mencionar a Lula

BRASIL. Tras el discurso, en la cancillería brasileña descartaron una escalada del conflicto

El presidente Javier Milei respaldó ayer al exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro, al considerarlo una víctima de la "persecución judicial", en su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se desarrolló en el balneario brasileño de Camboriú.

Milei evitó mencionar expresa-

mente a Lula da Silva, en un contextode tensión entreambos gobiernos por los cruces presidenciales. En su discurso, en el que lanzó duras críticas al socialismo y volvió a hablar de un "autogolpe" en Bolivia, Milei afirmó que en Brasil "hay hijos de adalides del socialismo" que viven "como multimillonarios". Sus palabras fue-

ron seguidas con atención por lacancillería brasileña, que en las horas previas había advertido que podría subir el conflicto con un llamado a consultas del embajador de Brasil en Buenos Aires si había alusiones directas. Anoche, en el gobierno de Lula descartaban una escalada de la confrontación. Página 8

#### EL ESCENARIO

El Presidente estrena coreografía

> Claudio Jacquelin Página 10

## Sorpresa en Francia: la izquierda triunfó en el balotaje y puso un freno a la ultraderecha

LEGISLATIVAS. El "cordón republicano" que pidió Macron volvió a frustrar los planes de Le Pen



Jean-Luc Mélenchon, anoche, al festejar su sorpresivo triunfo al frente de una coalición de izquierda

SAMEER AL-DOUMY/AFP

#### Luisa Corradini CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARIS.-En una sorpresa colosal-sin precedente en los últimos 50 años-, la coalición de izquierda formada por el movimiento La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, con socialistas y ecologistas, fulminó ayer la esperanza de la ultraderecha de Reunión Nacional de llegar al poder. Se convirtió en la fuerza política dominante de Francia cuando ganó en forma inesperada en la segunda vuelta de las elecciones legislativas con un total de 182 escaños en la Asamblea Nacional. A su vez, la coalición Juntos, formada por los partidarios de Emmanuel Macron, se ubicó segunda, con 168 diputados. Continúa en la página 2

#### EL ANÁLISIS Luisa Corradini

Macron deberá unir a una sociedad partida Página 3

### Pacto de Mayo: Macri irá, pero la Corte toma distancia

TUCUMÁN. Hay tensión con el tribunal por la postulación de Lijo

La convocatoria de Javier Milei en San Miguel de Tucumán para firmar el Pacto de Mayo tendrá, finalmente, al expresidente Mauricio Macri entre sus asistentes. Sin embargo, desde la Corte Suprema anunciaron que sus miembros no participarán. La relación con el máximo tribunal se tensó luego de la controvertida postulación del juez Ariel Lijo y las especulaciones del Gobierno a favor de ampliar su número de integrantes. Página 12

### EL PULSO DEL CONSUMO

### La hora de seducir a un comprador estoico

Guillermo Oliveto

PARA LA NACION

Ha concluido el primer semestre.Los primeros datos
de junio nos permiten confirmar que acabamos de atravesar
una recesión "magnitud 2002".
Si se cumplen los pronósticos del
FMI, y sin considerar el impulso
del agro, la economía caería este
año un 6%. Sería entonces una
recesión anual "magnitud 2009"
para todo el resto de los sectores, excluyendo, por supuesto,
la energía, que vive un boom y es
el otro motor que impulsa el PBI.
Continúa en la página 19

### El consumo de carne llegaría al nivel más bajo en 110 años

BAJOS INGRESOS. Estaría en 44,8 kilos por habitante, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Página 18

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024 2 EL MUNDO

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

### Giro sorpresivo | LA DERROTA DE REUNIÓN NACIONAL







Una multitud festejó anoche en la Plaza de la República la caída de la ultraderecha de Le Pen

LYMPIA DE MAISMONT/AFP Olivier Faure, líder del Partido Socialista

### La izquierda ganó en Francia y frenó la llegada al poder de la ultraderecha

EL NFP se volvió la fuerza dominante, mientras que la coalición de Macron, en segundo lugar, perdió un centenar de diputados; el ultraderechista partido RN, que había ganado en la primera vuelta, quedó en tercer lugar, pero sumó bancas

### Viene de tapa

Aunque perdió casi un centenar de francesa. diputados con respecto al bloque que tenía desde 2022, Juntos quedó, sin embargo, en condiciones de intervenir en el juego de alianzas que se abrió anoche en Francia, apenas conocidos los resultados.

Pese a la sorpresa, que marcó una estrepitosa derrota de Reunión Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, que postulaba como candidato a primer ministro a Jordan Bardella y que solo obtendrá 143 escaños, ningún movimiento político pudo reunir las 289 bancas necesarias para obtener la mayoría parlamentaria, formar gobierno y aplicar el programa de reformas prometido durante la campaña electoral.

En todo caso, la ausencia de una mayoría clara obligará a abrir de inmediato un proceso de discusiones entre los diferentes actores para encontrar una salida negociada al futuro de la gobernabilidad del país.

Pero no será fácil. En su discurso, apenas 10 minutos después del cierre de las urnas, Mélenchon afirmó que, en función de los resultados. el presidente Emmanuel Macron debía "convocar al Nuevo Frente Popular para gobernar. Irse o nombrar un primer ministro surgido de nuestras filas". Una obligación que

no está prevista en la Constitución Macron con el argumento de "clarifi-

El jefe del Estado hizo saber por la noche que esperará a conocer la recomposición definitiva de la Asamblea para decidir los pasos a seguir. En cambio, en un discurso cargado de emoción, el primer ministro Gabriel Attal, que dirigió la campaña del macronismo, anunció que presentará su renuncia al jefe del Estado. Si Macron la acepta, el gobierno entrará en un período de inactividad, durante el cual no podrá adoptar ninguna decisión hasta la designación de un nuevo primer ministro y la instalación del nuevo gabinete. Si la rechaza, continuará funcionando normalmente hasta el nombramiento del nuevo equipo.

Por su parte, los gaullistas nucleadosenLosRepublicanos(LR)quedaron en cuarta posición, con un bloque de 63 legisladores. Ese partido, creado en 2015 por el expresidente Nicolas Sarkozy, terminó las elecciones sensiblemente afectado por una escisión encabezada por Eric Ciotti, que emigró a RN, al frente de un grupo de una decena de diputados.

Esos resultados, en consecuencia, marcan el desenlace del turbulento proceso que comenzó hace tres semanas con la disolución de la Cámara de Diputados, resuelta por

car" la vida política del país. La campaña electoral abrió un intenso debateque tuvo el mérito, en todo caso, de poner en evidencia las virtudes y debilidades de cada fuerza política, y de modificar los equilibrios de fuerza previstos inicialmente hasta llegar a los resultados conocidos ayer. La prueba de esa pasión es que la segundavuelta de votación suscitó una participación récord de 67,1%, según las últimas cifras del ministerio del Interior, demostrando además que el 70% de los franceses sigue rechazando a la extrema derecha.

El acontecimiento más significativo fue la derrota de esa extrema derecha que, cuando creía tener el poder al alcance de la mano, recibió un portazo en la cara que sancionó el fracaso de sus esfuerzos para conquistar la mayoría parlamentaria. Los planes de RN preveían que, después de conquistar la mayoria, lanzarían la campaña para apoderarse del Palacio del Elíseo (sede de la presidencia) a más tardar en las elecciones presidenciales de 2027.

En estas parlamentarias, sin embargo, el partido de Le Pen -que postulaba como candidato a primer ministro a Bardella-tropezó con un sólido muro invisible de convicciones democráticas que detuvo su

marcha triunfal al poder y lo obligó a retroceder. El instituto de sondeos IFOP calculó que entre los factores determinantes de esa derrota figuran los desistimientos de los candidatos del Nuevo Frente Popular (NFP) y de Juntos en las elecciones triangulares en favor del candidato mejor votado del arco democrático para bloquear la victoria del representante de RN. También jugaron un papel preponderante el miedo a la extrema derecha y la presencia de numerosos nostálgicos del Tercer Reich entre los candidatos presentados por el RN. Esos resultados están muy lejos de las expectativas iniciales de RN, que después de la disolución de la Asamblea Nacional confiaba en reunir entre 250 y 280 diputados, como preveían las primeras proyecciones de los encuestadores.

dentrodel Parlamentocon 50 bancas suplementarias con relación a 2022. Con los ojos enrojecidos, Bardella reconoció la decepción sufrida por su partidoyanunció una intensificación de los esfuerzos para las nuevas batallas del futuro. Marine Le Pen, visiblemente afectada, indicó que, pese a todo, "duplicar el número de diputados no es una derrota" y que su partido "está en permanente progresión".

La cantidad de diputados elegida por el Nuevo Frente Popular (NFP) constituye un sensible aumento con relación al grupo de 150 parlamentarios que había consagrado en las legislativas de 2022. Esta elección, sin embargo, introdujo cambios importantes en los equilibrios internos de la coalición. El partido de Mélenchon (LFI) perdió fuerzas dentro del hemiciclo, mientras que el Partido Socialista, dirigido por Olivier Faure, duplicó las suyas y podría convertirse en la primera fuerza política de la coalición de izquierda.

Los ecologistas de Marine Tondelier, que hasta ahora poseían 21 curules, también duplicarán prácticamente su presencia en el recinto. A su vez, el Partido Comunista de Fabien Roussel conserva casi intactas sus fuerzas de 12 representantes.

En minoría frente al resto de Peseatodo, RN mejoró su posición sus "socios" dentro de la coalición, Melenchon podria verse obligado a mitigar sus posiciones radicales para adoptar una línea más cercana a la socialdemocracia. En caso contrario, podría tropezar con la fuerte oposición de sus aliados hasta el punto de poner en peligro la estabilidad de su grupo, que estaba amenazado de escisión cuando Macron disolvió la Asamblea y llamó a elecciones.

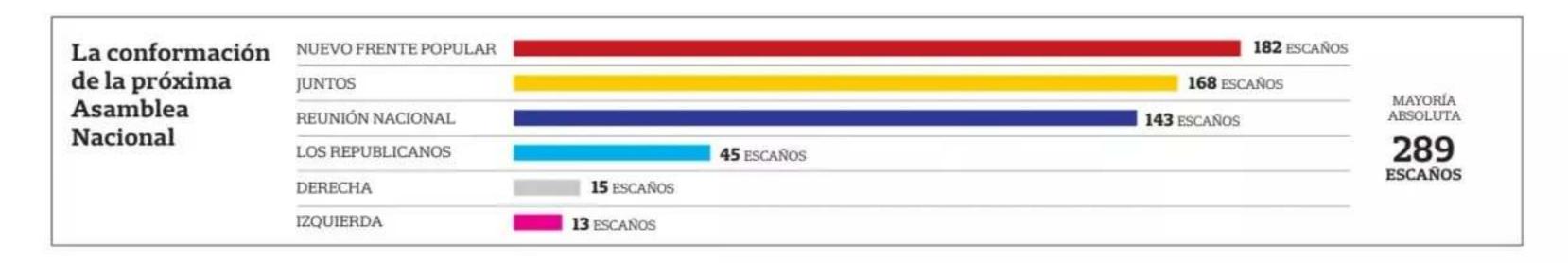





STEPHANE DE SAKUTIN/AFP Jordan Bardella reconoció la derrota y criticó "la alianza de la vergüenza" de Macron

DIMITAR DILKOFF/AFP

### Macron sepultó a la ultraderecha: ahora deberá recomponer una sociedad partida

**EL ANÁLISIS** Luisa Corradini CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARIS In un cambio de rumbo espec-→ tacular, los franceses dieron la ⊿espalda ayer a un gobierno de extrema derecha por cuarta vez en 22 años, rehusando darle una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional a Reunión Nacional (RN), de Marine Le Pen, y prefirieron depositar sus esperanzas en las fuerzas que componen el frente de izquierda y en el bloque presidencial. Pero, además de ser una revolución. los resultados de estas elecciones legislativas anticipadas dejaron al desnudo una Francia fracturada en tres bloques que, para ser gobernada, necesitará de sus responsables políticos mucho coraje y una gran dosis de imaginación.

En su conferencia de prensa del 12 de junio, tres días después de decidir la disolución de la Asamblea Nacional que provocó al mismo tiempo el estallido del tablero político francés, Emmanuel Macron puso sobre la mesa el escenario que privilegiaba: una "federación de proyectos para gobernar" con "socialdemócratas, radicales, ecologistas, demócratas cristianos y gaullistas".

Esa idea, que no entra en las costumbres políticas de Francia, hacía su camino en la actual mayoría presidencial desde hacía tiempo.

"Sabíamos que la cuestión de la

disolución se plantearía en algún momento (debido a una Asamblea dificilmente gobernable, donde los macronistas tenían una mayoria relativa). Valía más asumir y darles la voz a los franceses, que diferir el momento. Cuando el presidente habló de 'necesaria clarificación', se refería a la necesidad de que cada francés asumiera sus responsabilidades y dijera claramente en qué país quería vivir", explica uno de sus ministros.

Con esa consigna, desde el comienzo de la campaña, el primer ministro Gabriel Attal había llamado a los franceses a elegir "una Asamblea Nacional plural" para obstaculizar a la extrema derecha. También la presidenta saliente de la Asamblea, Yael Braun-Pivet, se declaró favorable a "una gran coalición que vaya desde los conservadores, como Los Republicanos (LR) moderados, pasando por los ecologistas y hasta los comunistas".

La idea de una gran coalición también hizo su camino en algunas filas de la izquierda.

"Seguramente habrá que hacer cosas que nunca nadie hizo en este pais", reconoció la secretaria nacional de los Ecologistas, Marine Tondelier. Esa hipótesis de una coalición-de izquierda, de derecha y de centro, como existe en muchos otros países de la Unión Europea (UE)-probablemente marque el fin del arco de izquierda, agrupado en el Nuevo Frente Popular, pero hasta hoy dominado por la ultraizquierda de La Francia Insumisa (LFI), de

Jean-Luc Mélenchon, totalmente opuesto al proyecto.

Hay riesgos, sin embargo. El primero es que ninguna mayoría parlamentaria salió de las urnas y que esto podría terminar en un país ingobernable.

En ese caso, si decidieran no aceptar el proyecto de coalición presidencial, cada partido deberá asumir la responsabilidad del diálogo, optando por una "coalición de proyectos" en el seno de la Asamblea Nacional y abriendo así un período de "reparlamentarización". Esa situación, llevada al extremo, podría parecerse a la que vivieron recientemente Holanda o Bélgica, país que permaneció sin gobierno durante largos períodos en 2007-

El único cuidado que debería tener el jefe del Estado es nombrar a un premier que, al formar su gabinete, no se exponga a la censura de la Asamblea

Tampoco está obligado a respetar un plazo para nombrar a su futuro jefe de gobierno

2008 y en 2010-2011.

En ese caso, Macron podrá optar por un gobierno interino encargado de los asuntos corrientes durante un año, plazo constitucional para poder disolver nuevamente la Asamblea.

El presidente tendrá una última opción: una solución técnica, con un gobierno apolítico, como sucedió con Mario Draghi en Italia (2021-2022).

"Un sistema interesante para los partidos, teniendo en cuenta que un gobierno técnico realiza reformas impopulares sin asumir la responsabilidad política", señala Camille Bedock, investigadora del Centro Émile-Durkheim de Burdeos.

Descartado el peligro de una cohabitación con la extrema derecha, pero enfrentado a una mayoría de izquierda, se plantea ahora la cuestión del futuro gobierno. ¿Quién será el nuevo primer ministro? ¿Está el presidente obligado a designar a un representante del partido mayoritario? La respuesta es no. La Constitución francesa no impone nada particular. Tampoco dispone que el gobierno deba ser de uno u otro color.

El único cuidado que debería tener el jefe del Estado es nombrar a un primer ministro que, al formar su gabinete, no se exponga a una censura inmediata de la Asamblea Nacional. Emmanuel Macron tampoco está obligado a respetar un plazo determinado para nombrar a su futuro jefe de gobierno.

"La Constitución no impone pla-

zos ni formalidades", ratifica Jean-Philippe Derosier, profesor de Derecho Público de la Universidad de Lille. En todo caso, Emmanuel Macron ya descartó la posibilidad de cohabitar con la extrema izquierda

de LFI. Aquellos que lo conocen no dudan de que el presidente sabe exactamente lo que hará a partir de hoy. Acusado por la mayor parte de la clase política y de la prensa nacional de haber llevado al país al borde del abismo sin necesidad, el jefe del Estadobien podría terminar ganando la partida. Y el triunfo será doble, ya que su propia formación, Juntos por la República, llegó ayer en segunda posición. Esa victoria en la que nadie creía probablemente lo ayude a superar la fugaz pérdida de influencia política que había provocado su decisión, no solo a nivel nacional, sino, sobre todo, europeo.

Porque estas elecciones provocaron un auténtico sismo en el resto del bloque, y en particular en Alemania, el otro pilar de la UE (ver página 5).

"Hagamos todo lo posible para que, juntos, protejamos nuestra grandey bella Europa, y no dejemos a los populistas de extrema derecha dominarla", declaró esta semana el canciller Olaf Scholz en Berlín, demostrando su inquietud.

Quien también siguió estos comicios con extrema atención fue Rusia. Pero para felicitarse del avance de RN de Marine Le Pen, al cual Moscú consideró "una muestra de la desconfianza de los franceses por las actuales autoridades, incluso en su política exterior".

El mensaje fue respondido rápidamente por Stéphane Séjourné, el canciller, en X: "La diferencia -escribió- es que aquí no es el Kremlin quien decide. Es el pueblo francés".

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024 4 EL MUNDO

### Giro sorpresivo | EL AVANCE DE OTRO LÍDER POLÉMICO

Emmanuel Macron



"Prudencia y análisis de los resultados: la cuestión es quién gobernará a partir de ahora y alcanzará la mayoría (...) El bloque central está muy vivo"





"Nuestro pueblo ha rechazado claramente el peor escenario posible (...) El Nuevo Frente Popular debe gobernar"

Marine Le Pen LÍDER DE REUNIÓN



"La victoria solo está aplazada(...) No me siento decepcionada, [obtuvimos] un resultado en el que duplicamos nuestros números de diputados"

### Mélenchon, el rebelde que relanzó a la izquierda extrema



EL PERFIL Elisabeth Zerofsky THE NEW YORK TIMES

PARIS ↑ I movimiento de izquierda → La Francia Insumisa (LFI) ■ fue fundado en 2016 por Jean-Luc Mélenchon, de 72 años, un populista rebelde de estilo retórico estridente al que se le atribuye el relanzamiento de la izquierda francesa en los últimos años.

Mélenchon -que nació en Tánger, hoy Marruecos, en 1951, y tiene un título en filosofía- fue miembro del Partido Socialista francés hasta 2008, cuando lo abandonó para formar un partido independiente porque pensaba que los socialistas, al igual que sus homólogos en toda Europa y Estados Unidos, habían caído bajo el yugo del neoliberalismo.

Mélenchon ha defendido desde entonces la idea de fundar una nueva república francesa que cambie la Constitución para trasladar el poder del presidente al pueblo. Se describió a sí mismo como "un tribuno del pueblo", aunque reconoció que "el pueblo" del siglo XXI no es el mismo que el del siglo XX ni el del siglo XIX.

Gracias a su actuación en las anteriores elecciones generales, Mélenchon pudo formar una coalición con otros partidos de izquierda (el PCF o Partido Comunista Francés, los socialistas y los verdes). La coalición, conocida como Nuevo Frente Popular, adoptó en gran medida la plataforma de LFI: domar el "caos" del libre mercado instituyendo grandes aumentos de impuestos a los ricos, aumentar el salario mínimo, renacionalizar las empresas que antes cotizaban en bolsa y luchar contra el cambio climático y la desigualdad racial y de género.

Como muchos movimientos po-

líticos recientes, el de Mélenchon se formó en y para la era de las redes sociales. Si bien la plataforma política de LFI se aleja en gran medida del manual de estrategias clásico de la izquierda, sus tácticas apuntan a la economía de la atención. Desde sus inicios, se ha destacado por su forma de protestar; es decir, por los teatrales ataques al establishment, especialmente contra los medios y el Parlamento. Durante las marchas contra la reforma de la spensiones jubilatorias, sus diputados se hicieron famosos por gritarles a los ministros de Macron. En un incidente notorio, un representante del LFI le pegó a una pelota de fútbol una efigie de la cabeza del ministro de Trabajo y posó para una foto con el pie encima.

Este tipo de acciones no son meras provocaciones. LFI las considera una forma de movilizar un nuevo populismo de base, que busca involucrar a los votantes que hace tiempo que dejaron de participar en la política. Mélenchon cree que los votantes se han desmoralizado ante un consenso neoliberal tecnocrático: la primacía de los mercados y los valores sociales que favorecen el individualismo sobre el bien colectivo.

Mélenchon nunca pierde la oportunidad de aplicar sus dotes retóricas para desafiar al poder. Fue con ese fin que las utilizó el año pasado cuando estallaron disturbios en todo el país después de que un policía matóa Nahel Merzouk, un chico de 17 años, en su coche. Mientras los manifestantes en los suburbios parisinos saqueaban negocios e incendiaban autos, escuelas y otras propiedades estatales, Mélenchon recurrió a Twitter para pedir justicia, lo que despertó numerosas críticas de azuzar los desmanes.

El mismo impulso desafiante se manifestó después de los ataques del 7 de octubre de Hamas en Israel, cuando los políticos franceses organizaron una marcha contra el

antisemitismo. Casi todas las figuras políticas importantes de Francia, incluida Marine Le Pen, asistieron. Mélenchon no. Una vez que comenzó el bombardeo de Israel en la Franja de Gaza, el político izquierdista se unió a las marchas que pedían un alto el fuego. Luego tuiteó que la presidenta del Parlamento francés, Yaël Braun-Pivet, que es judía y se encontraba en Israel, estaba "acampando" en Tel Aviv para "alentar una masacre".

La prensa, incluida la de izquierda, se abalanzó sobre las declaraciones de Mélenchon, calificándolas de antisemitas, creando un ambiente mediático en el que la izquierda fue retratada como potencialmente más peligrosa para el país que la extrema derecha.

Los críticos de Mélenchon, incluidos algunos de los socios de coalición más tradicionales del LFI, citan estas tácticas como la razón por la que creen que el partido ha tocado a su manera un techo entre los posibles votantes.

Para la izquierda francesa, como para los partidos de centroizquierda en las democracias occidentales. el camino al poder suele pasar por recuperar a la clase trabajadora fuera de los grandes centros urbanos, que en los últimos años se ha sentido atraída por la extrema derecha. Pero si la izquierda ha tenido dificultades para atraer a estos votantes (y retenerlos) no es solo por razones políticas. Los profundos cambios económicos, sociales y culturales han transformado tanto la política que ni siquiera las políticas que deberían atraer a esos votantes pueden persuadirlos por sus propios méritos. "La condición para ganar no es en absoluto la misma para la extremaderechaylaizquierda",dice Samuel Hayat, politólogo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, sobre los desafíos que enfrenta Mélenchon.

### Los ciudadanos cumplieron, ahora les toca a los políticos

OPINIÓN Fernando Vallespín

MADRID a segunda vuelta de las del Brexit y la presidencia de el partido del presidente. Donald Trump. Ahora, como entonces, fracasaron las encuestas, pero el resultado es bien distinto: se salvó la bola de partido, el match point cayó del lado republicano.

Según los datos de la autoridad electoral de Francia, no solo no habrá mayoría de Reunión Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen que ahora lidera la joven promesa Jordan Bardella, sino que ni siquiera ha sido la agrupación más votada para la Asamblea Nacional, como predecían todos los sondeos en las últimas horas.

Le Pen muerde la lona y el presidente Emmanuel Macron cumplió su objetivo de poner a RN en su lugar. Cuando parecía perdido y vapuleado, consiguió una cierta rehabilitación con ese segundo lugar obtenido detrás del Nuevo Frente Popular (NFP), la coalición de izquierda empujada por Jean-Luc Mélenchon.

### Movilización

El voluble presidente al final sí logró movilizar a sus ciudadanos, aunque no haya conseguido la victoria. Los franceses no están por asumir el riesgo de confiar su país a una aventura ultra. El cordón sanitario se ha mantenido, y con una participación histórica. El psicodrama escenificado por el Elíseo tuvo un final feliz.

Sobre ese trasfondo, la pre-

Lo único cierto en Francia parece ser que si el resultado del cordón sanitario no sirve para garantizar también la gobernabilidad, se habrá despejado el campo para que en las próximas elecciones termine triunfando la agrupación de Marine Le Pen

gunta más inmediata es ¿ahora qué?, ¿cómo se va a conseguir la gobernabilidad? Porque ninguno de los grupos tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Lo lógico es que Macron proponga como primer ministro a un elecciones francesas nos candidato del grupo más votahizo revivir el espíritu de do, pero tendrá que ser alguien 2016, cuando se produjeron los consensuado con el propio Enstraumáticos acontecimientos emble (Juntos por la República),

#### "Coalición pluralista"

Y a partir de aquí es cuando comienzan las incógnitas, y dependerá de cuál termine siendo la relación de fuerzas entre ambos implicados.

Creo que caben dos opciones: una es un gobierno de coalición entre Nuevo Frente Popular y Ensemble, que podría extenderse a otros grupos, la "coalición pluralista" de la que hablaba el hasta ayer joven primer ministro Gabriel Attal.

En Francia, como hasta hace muy poco en España, no existe una cultura política favorable a esta salida, pero sería lo más ajustado a lo manifestado por los electores. Otra posibilidad sería un gobierno monocolor de izquierdas y verde a partir de un programa dirigido por un líder socialista.

En ambos casos sería inevitable una cohabitación entre el presidente y un primer ministro de izquierdas, algo que Macron seguro que no esperaba.

Pero las disonancias de los programas entre unos y otros son abismales, y Jean-Luc Mélenchon -y el propio Macronno creo que estén por hacer muchas concesiones.

Creo que es relevante hacerse también otras preguntas. ¿Qué está pasando en las democracias para tener que estar siempre sintiéndonos al borde del abismo cada vez que hay una elección? ¿Acaso no es una contradicción en los términos que una democracia tema la voluntad de los electores? ¿Hemos dejado de creer en los controles institucionales que la preservan de las potenciales desmesuras mayoritarias?

Lo único cierto, por volver a Francia, es que si el resultado del cordón sanitario no sirve para garantizar también la gobernabilidad, se habrá despejado el campo para que en las próximas elecciones le acaben saliendo los números a la agrupación de Marine Le Pen.

La llamada a la responsabilidad de los electores no puede encontrarse después con políticos irresponsables. © El País, SL

### La Unión Europea respira con alivio, pero no deja de vigilar a los extremos

Bruselas espera una gobernabilidad compleja debido a la fragmentación del Parlamento; "en París, entusiasmo; en Moscú, decepción; en Kiev, alivio", dijo el premier polaco, Donald Tusk

BRUSELAS.— El dique francés contuvo ayer la ola de la extrema derecha y la Unión Europea respira con alivio. En Bruselas y en numerosas capitales observaban con inquietud y cierto pesimismo la segunda vuelta decisiva de las elecciones legislativas en Francia de ayer.

Pero el peor escenario para el proyectoeuropeo, una mayoría del ultraderechista y euro escéptico Reunión Nacional (RN), de Marine Le Pen, en la segunda economía de la Unión, un país esencial para el avance del bloque, no se ha producido.

"En París, entusiasmo; en Moscú, decepción; en Kiev, alivio. Suficiente para ser feliz en Varsovia", publicó en las redes sociales el primer ministro polaco, Donald Tusk, poco después de conocerse los primeros sondeos.

El político conservador de la familia del Partido Popular Europeo también logró, junto a una coalición liberal v social, frenar v derrotar a del año pasado. Tusk celebró así la contención de los extremistas de Le Pen, cuyo partido ha tenido vínculos con Rusia. Con respecto a los buenos resultados de la izquierda "unificadaen el Nuevo Frente Popular", en el PPE son muchos quienes la equiparan a la extrema derecha de RN con la extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI, líder de ese bloque), aunque su abordaje de la democracia y de los derechos sociales es radicalmente distinto. "Viva la república", lanzó en X el ex primer ministro italiano y comisario europeo Paolo Gentiloni, socialdemócrata.

La inquietud, sin embargo, no se ha evaporado del todo: las urnas,



la ultraderecha en Polonia a finales Macron, ayer, poco después de votar en la segunda vuelta

MOHAMMED BADRA/AP

con una movilización récord, dejan un Parlamento fragmentado en Francia, con la izquierda unida en el Nuevo Frente Popular como primera fuerza. Le sigue el partido liberal del presidente Emmanuel Macron, y en tercera posición, los ultras de RN. Pocodespués de conocerse los resultados, el primer ministro, el centrista Gabriel Attal, anunció que presentará su dimisión.

"Habráque ver cómo se construye una mayoría y qué gobernabilidad vemos", señala un veterano diplomático, que habla con la condición de anonimato para hacerlo con libertad. Además, a nadie se le escapa

que millones de franceses han apostado por la extrema derecha del RN, un partido antiinmigración, xenófobo, que tiene posiciones eurófobas y que con gran probabilidad se unirá a Patriotas Europeos, la nueva familia política "de corte natalista, extremista y con afinidades con el Kremlin" impulsada por Viktor Orban en el Parlamento Europeo.

Desde allí, tratarán de impulsar una agenda que ayude al partido de Le Pen a avanzar de aquí a las elecciones presidenciales previstas para 2027. "Se ha esquivado la bola curva, pero veremos la próxima vez", afirma una alta fuente comunitaria. Aunasí, el sosiego empieza a llegara Bruselas, donde se veía con preocupación la posible cohabitación del presidente Macron con un primer ministro de extrema derecha, cargo al que aspiraba el delfín de Le Pen, Jordan Bardella, un eurodiputado al que apenas se le ha visto el pelo ni en la capital comunitaria ni en Estrasburgo, sede de la Eurocámara.

"Esta noche, mis amigos y camaradas franceses demuestran que es posible detener a la extrema derecha uniendo a la izquierda", declaró en las redes sociales Iratxe García Pérez, presidenta del grupo europarlamentario de Socialistas y Demócratas. "Los resultados son claros: al colocar al NFP en cabeza de los escaños de la Asamblea Nacional, el pueblo francés se movilizó para defender la república de los peligros que la esperaban", añadió.

"Esta tarde se abre una nueva página en nuestra historia parlamentaria", dijo la liberal Valerie Hayer, presidenta del grupo Renew en la Eurocámara. "Una nueva página donde tendremos que trabajar de otra manera, donde nuestras convergencias deben superar nuestras diferencias para ofrecer un camino al país", ha añadido Hayer, que ha puesto como ejemplo las alianzas entre los distintos grupos y familias políticas que se labran en el Parlamento Europeo.

#### Cautela

En este contexto, el canciller alemán, Olaf Scholz, que vio cómo su partido era aplastado en las elecciones al Parlamento Europeo del mes pasado, se está encontrando con dificultades por mantener unida su coalición y se prepara para un aumento del voto para la extrema derecha en los próximos comicios regionales de Alemania.

"Macron está muy debilitado en casa, lo que tendrá consecuencias para su posición en Bruselas, así como para la relación franco-alemana", dijo Elizabeth Kuiper, directora asociada del grupo de reflexión European Policy Centre.

Aunque los partidos de extrema derecha europeos aún están lejos de su objetivo de ocupar el poder de la UE y devolver las competencias al ámbito nacional, están en plena ascenso. Ganaron las elecciones al Parlamento Europeo, en las que el partido de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, fue el gran vencedor. Un nuevo gobierno holandés con participación de la extrema derecha acaba de tomar posesión. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha asumido la presidencia rotatoria de la UE y ha anunciado la formación de una nueva "alianza patriótica" paneuropea. •

Agencias Reuters, AP y diario El País

### INCERTIDUMBRE EN EL GOBIERNO DE FRANCIA: ¿QUÉ PASA AHORA?

#### ¿Podría el NFP aspirar a formar un gobierno?

Puede -contra todas las expectativas- estar camino de convertirse en la mayor fuerza del Parlamento, pero la alianza Nuevo Frente Popular (NFP), formada por La Francia Insumisa (LFI), el Partido Socialista (PS), los Verdes y los comunistas, con unos 150-170 diputados, está muy lejos de los 289 escaños necesarios para una mayoría absoluta.

Jean-Luc Melenchon, un veterano agitador, exigió ayer a Macron que designara un primer ministro de la alianza y que aplicara la totalidad del programa de NFP.

La Constitución francesa permite al presidente elegir a quien quiera como primer ministro. En la práctica, como el Parlamento puede obligar a la dimisión del gobierno, el jefe del Estado elige invariablemente a alguien que sea aceptable para la Asamblea.

Normalmente, esa persona sería alguien del bloque más grande del parlamento, pero nombrar a un primer ministro de izquierda radical implicaría el riesgo de repetidas mociones de censura respaldadas no solo por la centroderecha y la extrema derecha, sino posiblemente también por el bando del presidente.

### ¿Es posible formar una coalición de gobierno?

A diferencia de muchos países de Europa continental, Francia no ha tenido experiencia de coaliciones amplias desde los días caóticos de la IV República, pero varias figuras de izquierda y de centro han sugerido anteriormente que podría ser una solución a un Parlamento sin mayoría.

El ex primer ministro Édouard Philippe, el antiguo aliado de Macron François Bayrou y la líder de los Verdes Marine Tondelier estuvieron entre quienes dijeron la semana pasada que una coalición anti-RN, desde la izquierda moderada hasta la centroderecha, podría unirse en torno a un programa legislativo básico.

"Estamos en una Asamblea dividida; tenemos que comportarnos como adultos", dijo Raphaël Glucksmann, que encabezó la lista socialista en las elecciones europeas. "El Parlamento debe ser el corazón del poder en Francia".

"Nadie ha ganado", afirmó Bayrou, añadiendo que "los días de la mayoría absoluta han terminado" y que ahora "cada uno debe sentarse a la mesa y aceptar sus responsabilidades". El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, afirmó que la votación debe "abrir la vía a una verdadera refundación".

Mucho dependerá de la voluntad de LFI de llegar a acuerdos y de la respuesta de la izquierda moderada si el partido de Melenchon se niega a cooperar. El partido de extrema izquierda ha dicho desde hace tiempo que solo entraria en el gobierno para "implementar nuestras políticas, y las de nadie más".

Mientras tanto, muchos de los centristas de Macron han dicho que no se aliarán con el LFI.

Pero los expertos dicen que una coalición mayoritaria, si bien es posible en principio, sería difícil de construir dadas las posiciones divergentes de los partidos en cuestiones como los impuestos, las pensiones y la inversión verde. También podría ser vulnerable a las mociones de censura apoyadas tanto por LFI como por RN.

#### ¿Alianzas ad hoc, un gobierno tecnocrático? ¿Cuáles son las otras posibilidades?

B En lugar de intentar formar un gobierno de coalición formal, el primer ministro saliente, Gabriel

Attal, sugirió la semana pasada que los partidos tradicionales podrían formar diferentes alianzas ad hoc para aprobar leyes individuales.

El presidente también podría considerar nombrar un gobierno tecnocrático, aunque Francia no tiene experiencia en este tipo de gobiernos.

Por último, Macron podría pedirle a Attal-quien ayer dijo que presentaría su renuncia- que permanezca al frente de algún tipo de gobierno interino.

### ¿Cuáles son las posibles consecuencias?



valeciera la parálisis total.
Sin mayoría gobernante obvia,
Francia enfrenta "semanas o meses de estancamiento e incertidumbre", indicó en su cuenta de
X el analista Mujtaba Rahman, de
Eurasia Group.

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024 6 EL MUNDO

### Biden, cercado: más demócratas piden que baje su candidatura

EE.UU. El mandatario enfrenta una semana crucial luego de que no pudo disipar las dudas sobre su viabilidad como candidato presidencial tras la debacle en el debate con Trump



Biden, antes de subir al Air Force One y regresar a Washington desde Pensilvania

SAUL LOEB/AFP

WASHINGTON.- Al menos cuatro demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes dijeron ayer a sus colegas en privado que era hora de que el presidente Joe Biden pusiera fin a su campaña, durante una reunión virtual para discutir el futuro de su candidatura después de un desempeño desastroso en el debate, según tres personas informadas sobre la sesión.

El diario The New York Times dijo que esas conversaciones privadas reflejaron una creciente sensación de pánico entre los principales demócratas sobre la viabilidad de la candidatura de Biden en medio de crecientes preguntas sobre su edad, agudeza mental y aptitud para el cargo, mientras el mandatario rechaza desafiantemente las sugerencias de que abandone la carrera.

Entre los principales demócratas

que les dijeron a sus colegas que Biden debería hacerse a un lado estaban los representantes Jerrold Nadler, de Nueva York, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial; Adam Smith, de Washington, el miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados; Mark Takano, de California, el miembro de mayor rango del panel de Asuntos de Veteranos, y Joseph D. Morelle de Nueva York, el demócrata de mayor rango en el Comité de Administración, según las fuentes, incluidas dos que estuvieron presentes en la reunión y todas las cuales insistieron en el anonimato para discutir una reunión virtual confidencial sobre un tema delicado.

Un quinto legislador, el representante Jim Himes, de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia, también expresó incertidumbre sobre el camino a seguir de Biden, dijo una de las personas.

El representante Hakeem Jeffries, de Nueva York, el líder de la minoría, convocó la reunión de alto nivel como una sesión de consulta para decidir hasta dónde los demócratas querían expresar públicamente sus preocupaciones ante la postura desafiante del presidente de que "solo la intervención divina" podría obligarlo a abandonar la carrera.

Él y otros líderes se mantuvieron en gran parte en silencio mientras se desarrollaba la reunión, y los legisladores se turnaron para compartir sus pensamientos sobre la viabilidad de Biden, y algunos señalaron que sus electores querían que se retirara.

Otros legisladores dijeron que ellos mismos sentían que debía ha-

cerlo. Los participantes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre lo ocurrido durante la llamada privada.

La reunión se produjo mientras los miembros del Congreso se preparaban para regresar a Washington después de un receso de una semana para enfrentar preguntas sobre la viabilidad de Biden como candidato y sus propias posibilidades de mantener el Senado y recuperar la Cámara en noviembre.

Si bien ningún líder demócrata del Congreso ha pedido públicamente a Biden que se haga a un lado, cinco demócratas de la Cámara de Representantes lo han hecho, y la ansiedad ha comenzado a surgir también entre los senadores.

En otro orden, Bill Stevenson, exmarido de Jill Biden, se mostró "preocupado". Joe Biden "debería

someterse a un test cognitivo" porque parece que "tiene problemas". dijo en una entrevista con The New York Post.

Stevenson, que estuvo casado con la primera dama de 1970 a 1975, dice no obstante que espera que Biden "permanezca en la carrera y sea derrotado por Donald Trump. Sería mejor para el país. Mi vida era mejor, la economía era mejor, todo fue mejor con Trump".

En este contexto, Biden instó a sus seguidores a mantenerse unidos en torno de su postulación durante un apasionado servicio religioso en el que el pastor aludió a las enseñanzas bíblicas al afirmar que "nunca hay que descartar a José", y culpó a la envidia por la intensificada presión de algunos demócratas para que abandone su candidatura a la reelección.

Hablando desde un escenario iluminado por el sol procedente de las vidrieras en la iglesia de God in Christ de Mount Airy, en el noroeste de Filadelfia, Biden, de 81 años, se rio de las preocupaciones sobre su edad y, bromeando, dijo: "Sé que aparento 40, pero llevo haciendo esto mucho tiempo".

"Sinceramente, nunca he sido tan optimista sobre el futuro de Estados Unidos si permanecemos unidos", afirmó. No utilizó "teleprompter" -un apuntador electrónico para leer un texto preparado-, algo cada vez más habitual desde su desastroso desempeño en el debate del mes pasado, sino que habló con un discurso redactado.

El presidente hizo estas afirmaciones después de que el pastor Louis Felton lo comparó con José y la historia bíblica de su "capa multicolor". José fue vendido como esclavo en Egipto por sus envidiosos hermanos, para acabar obteniendo un alto cargo en el reino del faraón y hacer que sus hermanos le rogaran ayuda sin haberlo reconocido.

"Nunca descarten a José", rogó Felton. Luego, refiriéndose a los demócratas que han pedido a Biden que se aparte, dijo: "Eso es lo que pasa, señor presidente. La gente está envidiosa de usted. Envidiosa de su firmeza, envidiosa de su favor. Envidiosa de la mano de Dios sobre su vida".

Biden se reunió más tarde con miembros de sindicatos y demócratas locales en Harrisburg, capital del disputado estado de Pensilvania, antes de regresar a Washington, donde los líderes de los países de la OTAN se reunirán en una cumbre de tres días a partir de mañana para conmemorar el 75º aniversario de la alianza militar (ver aparte). •

Agencias AP, Reuters y AFP

### El eventual regreso de Trump acelera las metas de la OTAN

Los países de la alianza militar incrementaron su gastos en defensa, pero esas cifras no son suficientes para los nuevos desafíos

Toni Cerdà AGENCIA AFP

PARIS.-Los países de la OTAN, presionados por la invasión rusa de Ucrania y el posible retorno de Donald Trumpa la Casa Blanca, consagran más dinero que nunca a su defensa, pero esos esfuerzos se anuncian insuficientes en un mundo cada vez más peligroso.

En visperas de la cumbre en Washington de la alianza de defensa transatlántica, la percepción es que se necesitará incrementar esos presupuestos.

Hace una década, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se había impuesto el objetivo de consagrar a la defensa el 2% del PBI de cada uno de sus miembros. En 2014, apenas tres países lo habían alcanzado; actualmente son 23, de un

total de 32. Pero de lo que ahora se trata es también de aumentar ese porcentaje.

"Incluso entre países históricamente reacios a gastar más en defensa existe una creciente sensación de la importancia de aumentar los gastos de defensa", afirmó lan Lesser, del grupode expertos German Marshall Fund, de Estados Unidos.

"Creo que, en términos generales, en los próximos años veremos niveles de gastos de defensa próximos a los registrados durante la Guerra Fría", agregó.

Elaumento de los gastos de defensa será un tema central de la cumbre de Washington que comienza mañana, en la cual la alianza espera celebrar el 75º aniversario de sucreación dando una muestra de unidad.

mensaje a Rusia, sino también al ex-

presidentey otravez aspirante presidencial Trump, quien buscavolveral poder en Estados Unidos en las elecciones de noviembre.

Durante su presidencia (2017-2021), Trump desató una espectacular crisis en la OTAN al exigir que los países europeos de la alianza aumentaran sus niveles de gasto en

Durante la actual campaña electoral volvió a desatar una tempestadal afirmar que animaria a Rusia a "hacer lo que le dé la gana" con países de laOTANque no inviertan lo suficiente en defensa.

La primera ministra de Estonia y futura jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recordó recientemente que en 1988 todos los países de la OTAN gastaban más del 2% en de-El objetivo no es apenas enviar un fensa y que algunos incluso llegaron al 6%, porque la amenaza era real:

"Había una guerra fría en marcha. Ahora tenemos una guerra caliente en Europa y no estamos gastando lo suficiente", acotó la funcionaria, en referencia al conflicto en Ucrania.

Pero la cumbre de Washington todavía parece una cita demasiado prematura para adoptar un objetivo más ambicioso. "Estamos ansiosos por celebrar el progreso" alcanzado, pero "este año no hay ambiciones de llevar el punto de referencia al 3%", afirmó un funcionario estadounidense del área de defensa.

Muchos países de la alianza disminuyeron sustancialmente sus gastos de defensa tras la desaparición de la amenaza soviética, peroahora admiten que tienen importantes lagunas en sus arsenales.

Para paliar esas carencias, los comandantes de la OTAN tratan de orientar a los países miembro en sus

gastos militares. "Tenemos objetivos de capacidades específicas para todos y cada uno" de los países de la alianza, aseguró el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. "Para muchos países, esto significará el 3%, o por lo menos algo más del 2%", añadió.

Paísescomo Canadá, Italia y España todavía están por detrás del objetivo de laOTANyse muestran reacios a ir más allá. Pero los diplomáticos de la OTAN sostienen que la meta serà claramente aumentar los objetivos del gasto.

Un diplomático europeo señaló que "para cumplir los nuevos planes, está claro que el 2% no será suficiente". "Creoque vamos a avanzar hacia algo más allá de eso, independientemente de quién gane las próximas elecciones estadounidenses. Pero si gana Trump, eso podría ocurrir más rápido", apuntó. •



La protesta en Jerusalén bloqueó uno de los principales accesos a la ciudad

GIL COHEN-MAGEN/AF

### Masivas protestas contra Netanyahu: cortan rutas y exigen un alto el fuego

GUERRA. En varias ciudades de Israel exigieron la renuncia del premier; Hamas cede a una cláusula clave y avanza la negociación

TEL AVIV.— Cuando se cumplían nueve meses del inicio de la guerra en Gaza, manifestantes israelíes cortaron ayer rutas y autopistas en todo el país y pidieron la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu, así como un cese del fuego que pueda llevar a casa a los rehenes capturados por el grupo terrorista Hamas, mientras el premier israelí insistía en que se cumplan todos los objetivos de Israel en el marco de un acuerdo de paz.

Las manifestaciones comenzaron ayer a las 6.29, la hora a la que milicianos de Hamas lanzaron los primeros cohetes hacia Israel en octubre. Los manifestantes bloquearon rutas importantes y protestaron ante las viviendas de parlamentarios israelíes.

Cerca de la frontera con Gaza, manifestantes israelíes liberaron 1500 globos blancos y negros que simbolizaban a las personas asesinadas y secuestradas.

Hannah Golan dijoque había ido para protestar por "el devastador abandono de nuestras comunidades por parte de nuestro gobierno" y añadió: "Hoy hace nueve meses, hasta este día negro, y aún nadie de nuestro gobierno asume responsabilidad".

Muchos de los manifestantes portaron banderas israelíes y entonaron consignas para exigir un acuerdo que permita el retorno de los rehenes, pero también gritos para pedir la dimisión del gobierno del primer ministro Netanyahu.

Durante el brutal ataque del 7 de octubre, los milicianos islamistas secuestraron a 251 personas en el sur de Israel, según datos oficiales israelíes. El Ejército israelí estima que 116 personas permanecen cautivas en Gaza, 42 de las cuales habrían muerto.

"Vamos a paralizar el país para decirle a nuestro gobierno que es inaceptable que no llegue a un acuerdo por los rehenes", declaró el domingo Orly Nativ, una mujer de 57 años, en Tel Aviv.

Otros manifestantes gritaron en hebreo "¡no nos rendiremos!", tras varias semanas de protestas contra el gobierno.

El primer ministro israelí ha dicho que si bien está dispuesto a pausar la guerra como parte de un acuerdo de rehenes, Israel mantendría su campaña hasta alcanzar sus objetivos de destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas y llevar a casa a todos los rehenes que tiene el grupo terrorista.

Las manifestaciones coincidían con un nuevo intento de los mediadores internacionales de negociar un acuerdo. Hamas declaró el domingo que está dispuesto a negociar la liberación de los rehenes todavía retenidos en la Franja de Gaza en ausencia de un alto el fuego permanente en el territorio palestino.

El movimiento islamista palestino exigía que Israel aceptara un alto el fuego completo y permanente antes de negociar, pero "este punto se ha superado", declaró el domingo un alto cargo del grupo, bajo condición de anonimato.

Los mediadores se han "comprometido a que, mientras haya negociaciones en curso", que todavía no comenzaron, un "alto el fuego se mantendrá vigente", añadió.

Israel enviará una delegación en los próximos días a Doha para mantener conversaciones con mediadores qataries, pero la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que persisten las brechas para alcanzar un acuerdo con Hamas, que gobierna en Gaza desde 2007.

Netanyahu publicó una lista de cinco condiciones israelíes para el acuerdo con Hamas, en medio de informes de avances en las negociaciones en los últimos días, según informó Haaretz. En el anuncio hecho por la oficina de Netanyahu,

se lee que "el primer ministro continúa reivindicando los principios ya acordados por Israel: el acuerdo debe permitir a Israel volver a luchar hasta que se alcancen los objetivos de la guerra; el contrabando de armas de Egipto a Hamas no será permitido; miles de terroristas armados no podrán regresar al norte de Gaza".

"El plan acordado por Israel y acogido con satisfacción por el presidente Biden permitirá a Israel devolver a los rehenes sin infringir los demás objetivos de la guerra", declaró Netanyahu.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, William Burns, se reunirá con el primer ministro qatarí y con los jefes de los servicios de inteligencia israelí y egipcio el miércoles en Doha, dijo una fuente familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. También se espera que Burns visite El Cairo esta semana, junto con una delegación israelí, informó el domingo la cadena egipcia Al Qahera News TV, citando a una fuente de alto rango.

Un funcionario palestino cercano a las conversaciones afirmó que la propuesta podría desembocar en un acuerdo marco si es aceptada por Israel y pondría fin a la guerra.

"Hemos dejado nuestra respuesta a los mediadores y estamos esperando a escuchar la respuesta de la ocupación [Israel]", dijo uno de los dos funcionarios de Hamas, que pidió no ser identificado.

El conflicto se desencadenó el 7 de octubre, cuando combatientes dirigidos por Hamas atacaron el sur de Israel, mataron a 1200 personas y tomaron unos 250 rehenes, según cifras israelíes. Más de 38.000 palestinos han muerto en la embestida militar israelí, según las autoridades sanitarias de Gaza, y el enclave costero ha quedado reducido en gran parte a escombros. •

### Pezeshkian, el nuevo líder pragmático que intentará revivir la cara sosegada de Irán

EL PERFIL
Trinidad Deiros Bronte

a estrategia de esgrimir el miedo contra el carácter radical y
ultraconservador de su rival,
Saeed Jalili, le funcionó al reformista de bajo perfil Masud Pezeshkian,
que se convirtió en el noveno presidente en la historia de la República
Islámica de Irán, en sustitución del
ultraconservador Ebrahim Raisi,
fallecido en un accidente de helicóptero en mayo.

Fueron las primeras presidenciales tras la muerte de esa joven kurda y de las protestas en las que, por primera vez de forma generalizada, los gritos en la calle pedían la caída del régimen con un lema: "Muerte al dictador", en alusión al ayatollah Ali Khamenei. A este contexto de evidente desapego de una población empobrecida, que padece una inflación superior al 40%, se suma una situación regional explosiva. Por la guerra en Gaza, el enfrentamiento de Irán con Israel y su política exterior a través de aliados regionales como el partido milicia chiita libanés Hezbollah o las milicias proiraníes en Irak.

A pesar de haber obtenido la mayoría de los votos, Pezeshkian no llega al cargo aupado por una enorme oleada de apoyo popular. Cuando su predecesor, Raisi, fue elegido, se criticó su falta de legitimidad popular por haber sido votado por apenas 18 millones de iraníes, de un electorado de 61 millones y una población cercana a los 90 millones. Con una participación similar a la de aquellos comicios, el candidato reformista ha obtenido ahora aún menos votos: alrededor de 16 millones.

Tras conocerse su triunfo, el nuevo presidente lanzó un mensaje conciliador: "Extenderemos la mano de la amistad a todos. Somos gente de este país y debemos utilizar los esfuerzos de todos para el progreso de la nación".

Nacido en 1954 en la ciudad de Mahabad, en la provincia noroccidental de Azerbaiyán Occidental, su padre era un iraní miembro de la minoría azerí, la más importante del país, y su madre era kurda. Durante la campaña, Pezeshkian ha tratado de arañar votos en estos grupos étnicos. Su biografía es la de un leal al régimen, con posturas moderadamente criticas que ha desplegado en su carrera a la presidencia sin dejar al mismo tiempo de proclamar fidelidad a Khamenei. A su favor jugó que no se le conozcan escándalos de corrupción y una reputación de hombre bueno. En 1993, perdió a su esposa y a uno de sus hijos en un accidente de tráfico. Nunca volvió a casarse y educó solo a sus otros tres hijos, dos niños y una niña.

Su figura era casi anónima a pesar de tener a sus espaldas una larga carrera como parlamentario, en la que no había despuntado. Representaba a Tabriz, la capital de su provincia natal, en el Parlamento iraní desde 2008 y fue ministro de Sanidad en el gobierno de Mohamed Khatami en la década de 2000. El apoyo del carismático expresidente, aún ampliamente respetado en Irán, y de otros pesos pesados del desprestigiado movimiento refor-

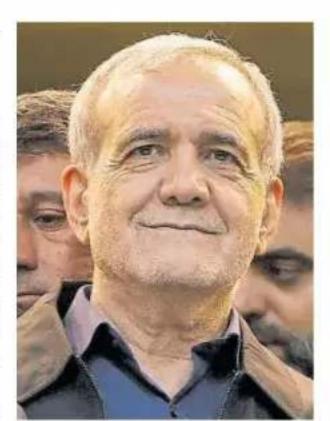

Masud Pezeshkian

AF

mista del país, fue uno de los factores que le hicieron ganar peso durante la campaña electoral.

En lo que parecía una declaración de intenciones, su principal asesor en esta campaña fue Mohammad Javad Zarif, el combativo excanciller de Irán que ayudó a lograr el acuerdo nuclear de 2015. En ese pacto entre Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, Teherán se comprometía a no desarrollar armas atómicas. A cambio, se preveía un levantamiento gradual de las sanciones internacionales que asfixiaban la economía iraní. Tres años después, el gobierno de Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo y restableció esas medidas de castigo.

Noestá claro que Pezeshkian pueda cumplir sus promesas de tratar de revivir ese pacto. El presidente de Irán tiene poco que decir sobre el programa nuclear del país o sobre su política exterior. Quien decide es Khamenei y su camarilla.

También el otro gran poder fáctico del país, el ejército paralelo de la
Guardia Revolucionaria, un cuerpo cuyo cometido no es defender
al país, sino a su régimen, y que ha
adquirido en las últimas décadas
un control casi omnímodo de importantes sectores de la economía
iraní y un gran peso en ciertas decisiones políticas. En muchas ocasiones, el presidente iraní es un mero
ejecutor que solo influye en el tono,
más moderado o más radical, con
el que el régimen aplica sus leyes y
políticas.

Un ejemplo es la cuestión del velo obligatorio. Bajo el ojo de Khamenei, de las instituciones bajo su control y con un Parlamento en manos de los ultraconservadores, Pezeshkian tampoco podrá evitar la aprobación de leyes como la llamada de "la castidad y el hiyab", que aumenta las penas contra las mujeres que han prescindido del velo.

El reformista dejó entrever en uno de sus mítines que probablemente tendrá las manos atadas en esa cuestión. Afirmó que acabaría con las brutales patrullas de la policía de la moralidad, que detienen a las mujeres sin pañuelo, pero solo si estaba en sus manos. Al votar en la primera vuelta, el 28 de junio, reafirmó su propósito pero prometiendo "respetar la ley del hiyab", una declaración que apunta a que durante su mandato tratará de moderar las formas sin modificar la esencia, algo que de todas formas parece imposible visto el control casi omnímodo de las instituciones por parte de los ultraconservadores. © El País, SL

### POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar EL PRESIDENTE, CONTRA LAS CUASIMONEDAS DE LA RIOJA

Reprodujo un mensaje de una cuenta que criticó los posteos de un periodista que promocionaban los Chachos

Política exterior | EL CONFLICTO BILATERAL

# En Brasil, Milei dijo que Bolsonaro sufre "persecución judicial"

El Presidente fue orador en una cumbre conservadora; evitó mencionar expresamente a Lula, aunque aludió indirectamente al hablar de "hijos" de políticos brasileños que "viven como multimillonarios"

El presidente Javier Milei respaldó ayer a Jair Bolsonaro y lanzó una velada crítica a Lula da Silva, al pronunciar un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CAPC), que se desarrolló en el balneario brasileño de Camboriú. Dijo que Bolsonaro sufre "persecución judicial". No nombró expresamente al actual presidente de Brasil, Sus palabras fueron seguidas con atención por la cancillería brasileña, que en las horas previas a la aparición de Milei en la cumbre conservadora había advertido que podría llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires si el jefe del Estado agredía a Lula.

"Si tienen alguna duda, vayan a ver cómo viven las familias de estos adalides del socialismo del siglo XXI. Vean cómo vive la familia de [Nicolás] Maduro, vean cómo viven los hijos de algunos de los de su propio país. Son todos multimillonarios que viven como si hubieran inventado Google", sostuvo Milei en uno de los tramos más ásperos de su discurso. Fabio Luís, uno de los hijos de Lula, fue investigado en el caso de corrupción conocido como Lava Jato (que llevó a prisión a Lula, en una condena luego anulada).

De todas formas, Milei se cuidó de no mencionar expresamente al mandatario de Brasil. Su intervención se centró en criticar las consecuencias del "socialismo" y condenarlo como "un fenómeno empobrecedor y violentamente asesino". Milei subrayó "la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro".

Antes del discurso, la cancillería brasileña había advertido que podría retirar al embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, si Milei volviera a ofender a Lula, a quien en reiteradas ocasiones calificó de "corrupto" y "comunista".

No hubo reuniones entre ellos y Lula le exigió un pedido de disculpas a Milei porque dijo "muchas tonterías".

El viaje de Milei a Brasil no incluyó un encuentro con Lula, con quien tampoco se verá en la Cumbre del Mercosur que se desarrolla en Paraguay, a la que Milei decidió no asistir y en la que está representado por la canciller Diana Mondino (ver página 9).

Presentado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Presidente ingresó al auditorio en Camboriú con la canción "Panic Show", de La Renga, a todo volumen, como suele hacer en sus actos partidarios. Cantó a los gritos pasajes del tema, que en su inicio señala: "Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida". En el cierre del



Milei y Bolsonaro, ayer, al saludar en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Camboriú

acto, sonó la canción "Vamos por la gloria", de La Beriso, y Milei saludó junto a Bolsonaro.

En su discurso, el Presidente reiteró que en Bolivia hubo un "autogolpe" armado por el gobierno de Luis Arce.

Además de Adorni, también estuvieron en la cumbre conservadora Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y Luis Petri (ministro de Defensa).

"La libertad de expresión, un valor fundamental de la democracia, se encuentra cuestionada en las principales potencias del mundo con la excusa de no herir las sensibilidades de nadie o respetar supuestos derechos de minorías ruidosas que quieren imponer su visión minoritaria al resto de la población", dijo Milei, que en los últimos días encadenó ataques a periodistas.

Ante un auditorio afín, que abucheó cuando Milei nombró al "Foro de San Pablo [que reúne a fuerzas de la izquierda regional]", el Presidente subrayó: "No hace falta que les cuente en detalle cómo la aplicación de esta receta del desastre funcionó en la Argentina en los últimos 100 años,

en particular en los últimos 20. Hubo déficit fiscal en 113 de los últimos 123 años; nuestros políticos, irresponsablemente, aumentaron nuestra base monetaria 25.000 trillones de veces en los últimos 70 años".

"En nombre de lo que ellos llaman justicia social, cometieron las atrocidades más injustas. Expropiaron riquezas que costó generaciones construir; inventaron mercados cautivos para empresarios amigos, violaron, una y otra vez, los derechos fundamentales de las personas", resaltó el Presidente.

Según Milei, "es falso que la izquierda sea la ideología de los pobres y oprimidos" y "cada día queda más claro en América Latina que la izquierda es la ideología de los ricos, de los poderosos que tienen posiciones prominentes en la difusión cultural, todos entongados con el poder, obviamente".

"Cada día queda más claro que la pobreza es instrumento para quienes predican el socialismo. Su praxis operativa consiste en tener al pobre como cliente de su sistema, porque el día en que el pobre se independiza, progresa y sale de

la pobreza, el socialismo pierde un cliente", argumentó Milei.

"La Argentina atraviesa un momento excepcional en su historia. La sociedad rechaza por primera vez el modelo estatista, que se agotó después de acumular montañas de miseria. Le está diciendo basta al socialismo del siglo XXI", subrayó.

### La cumbre derechista

La agencia Reuters informó que, tras el discurso de Milei la multitud presente aclamó a Bolsonaro, 
pidiendo que volviera al poder. Acusado de ataques contra la democracia, el expresidente brasileño está 
inhabilitado para competir por cargos hasta 2030 y es investigado por 
otros presuntos delitos.

La CPAC Brasil tiene como objetivo apoyar a los candidatos del partido de Bolsonaro en las elecciones municipales de este año y proyectar su influencia para las presidenciales de 2026.

El excandidato presidencial chileno José Antonio Kast intervino en el encuentro, al igual que el exministro boliviano Branko Marinkovic, que fue presentado como un

posible candidato a las elecciones presidenciales en Bolivia.

AFP

Milei llegó el sábado por la noche a Camboriú y se hospedó en el mismo hotel en el que se alojaron Bolsonaro y los gobernadores de San Pablo y Santa Catarina, Tarcísio de Freiras y Jorginho Mello.

Antes de ofrecer su discurso en la cumbre conservadora, Milei recibió una medalla de parte de Bolsonaro. El obsequio tiene inscripta la leyenda "Clube Bolsonaro. Imbrochável, imorrível e incomível" (una frase que Bolsonaro utiliza para referirse a su propia sexualidad). Se trata de un obsequio que el expresidente brasileño suele otorgar a sus aliados, según consignó el diario brasileño O'Globo.

En el hotel, además de verse con Bolsonaro y los gobernadores de San Pablo y Santa Catarina, Milei mantuvo un encuentro con empresarios del que también participó Eduardo Bolsonaro (diputado, hijo del expresidente).

La seguridad de Milei estuvo a cargo de la policía de Santa Catarina, indicó O'Globo; no fue movilizada la cancillería brasileña.



#### "Qué golazo"

El periodista Diego Brancatelli hizo un posteo en defensa del Chacho, la cuasimoneda del gobierno kirchnerista de Ricardo Quintela, en La Rioja. "Qué golazo", promocionó el periodista, en referencia a los bonos provinciales.



Desde Brasil, Javier Milei retuiteó un mensaje de la cuenta Indignado que decía: "Brancatelli en La Rioja seguramente valijeado por [Ricardo] Quintela nos quiere hacer creer que el Chacho funciona". Y marcó coincidencias entre el número de serie de ese billete con otro exhibido por otros periodistas ligados al kirchnerismo.

### La cancillería brasileña reaccionó con alivio y descartó una escalada

Más allá de la tensión, aseguraron que "podría haber sido peor" si mencionaba a Da Silva

#### Marcelo Silva de Sousa

PARA LA NACION

BRASILIA.— Después de una semana de tensión, el domingo trajo alivio para la relación entre Brasil y la Argentina. Javier Milei esquivó una escalada en la crisis entre los gobiernos de ambos países al evitar ataques directos contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su discurso en Santa Catarina, un escenario que hubiera agudizado el deterioro de la relación, según evaluaron fuentes del gobierno de Brasil consultadas por LA NACION.

"El escenario podría haber sido peor, no hay dudas", se sinceró una alta fuente del Palacio de Itamaraty, sede de las relaciones exteriores brasileñas, ante la consulta por la participación del Presidente en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

En el sur de Brasil, adonde llegó el sábado invitado por la familia Bolsonaro, Milei lanzó críticas contra el socialismo y aseguró que su aliado el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) es un "perseguido" de la Justicia brasileña.

"(Milei) No habló de la relación bilateral ni se refirió al presidente (Lula). No hay nada que responder", dijo la misma fuente brasileña, descartando la necesidad de una reacción oficial a la participación en la CPAC.

La diplomacia brasileña había prometido reaccionar con firmeza a un eventual discurso agresivo del Presidente, incluso con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Milei evitó ayer lo que más se temía: referencias directas a Brasil y ataques a Lula.

La mención más nítida fue justamente para defender a su "amigo" y anfitrión en la cumbre conservadora, a quien presentó como una supuesta víctima del aparato judicial. Milei, que entró al escenario de la CPAC como una estrella de rock y abrazó efusivamente a Bolsonaro, se contuvo en un momento clave.

La platea, preparada para escuchar su prédica contra el socialismo y los "males" de gobiernos de izquierda, comenzó a corear "Lula, ladrón, tu lugar es la prisión". El Presidente, invitado tácitamente a sumarse a la arenga, no despegó la vista de su atril mientras acomodaba las hojas con su discurso. Posiblemente, su alternativa para evitar mostrar su complicidad.

Mientras Milei se pega a Bolsonaro como su principal socio en una suerte de liga regional de la ultraderecha que se congregó en Santa Catarina, el expresidente brasileño, inhabilitado políticamente hasta 2030 por haber proferido ataques al sistema electoral durante una reunión con embajadores en 2022, se encuentra cada vez más cercado por la Justicia brasileña. Algunos de sus aliados de primera hora, incluso, consideran la cárcel su destino inevitable.

La policía pidió el jueves que Bolsonaro fuera acusado en una investigación por apropiación ilegal de joyas millonarias recibidas de gobiernos de Medio Oriente durante su administración, regalos de Estado que en parte fueron vendidos en Estados Unidos como si se tratase de ítems personales.

El expresidente de Brasil enfrenta también una investigación policial por haber adulterado certificados de vacunación contra el coronavirus para ingresar a Estados Unidos en diciembre de 2022. Y la investigación más sensible tiene que ver con el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, episodio por el que el expresidente está siendo investigado como autor intelectual, con pruebas que lo comprometen como parte de una trama para incentivar a militares a subvertir el orden.

En el último caso, la policía está cerca de concluir la investigación y se encamina a pedir ante la procuraduría general de la República la imputación de Bolsonaro como autor intelectual de un intento de golpe de Estado, proceso a ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal brasileño y capaz de llevarlo a la cárcel en un plazo no muy lejano.

"El discurso ni llegó a ser tibio y preservó a Lula", destacó otra fuente del gobierno brasileño, ponderando la ausencia de un tono belicoso hacía el palacio presidencial del Planalto.

Lo peor se evitó. Pero la visita de Milei al sur brasileño en la víspera de una nueva cumbre del Mercosur en Asunción, donde fue representado por la canciller Diana Mondino, deja sin embargo heridas y suma malestar para la relación con Brasil, su principal socio regional. "El hecho de haber ido a Santa Catarina y no a la cumbre del Mercosur es lamentable", admitió con fastidio un diplomático brasileño. •

### Mondino pidió un "shock" para sacar del estancamiento comercial al Mercosur

La canciller propuso acelerar la integración con otros bloques y mercados; Milei no estará hoy en la cumbre con sus pares



Mondino, ayer, junto a cancilleres y ministros del Mercosur, en Asunción

La canciller Diana Mondino reafirmó ayer la pertenencia de la Argentina al Mercosur, en un discurso en el que combinó elogios a los logros iniciales del bloque regional con duras críticas a su presente de "estancamiento" comercial interno y falta de apertura hacia otros mercados. "El Mercosur está necesitando un shock de adrenalina", afirmó Mondino ante sus pares y los ministros de Economía y Finanzas presentes.

El ímpetu de su planteo en Asunción, sin embargo, quedó desdibujado por el desaire que significó la ausencia de Javier Milei en la cumbrey en la foto que hoy compartirán los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Luis Arce (Bolivia), que se suma oficialmente al bloque.

La ausencia de Milei en el principal plafón regional de la Argentina fue decidida por la Casa Rosada a último momento, luego de que Lula da Silva afirmó que su par argentino debía pedirle disculpas antes de iniciar cualquier tipo de diálogo. Milei decidió faltar a la cita de Asunción y viajar al balneario Camboriú, en Brasil, donde el último fin de semana participó en la ultraderechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) junto al rival de Lula el expresidente Jair Bolsonaro, el excandidato presidencial chileno José Antonio Kasty el actor y excantante mexicano Eduardo Verástegui.

Según consignó AP, Milei es el primer presidente argentino en rechazar una invitación al Mercosur desde que Fernando de la Rúa canceló, en 2001, su viaje a Montevideo, Uruguay, a raíz de la convulsión social y económica que se adueñaba de la Argentina.

En ese marco, Mondino expresó: "La Argentina, bajo la conducción del presidente Milei, impulsa una nueva política económica exterior, estratégicamente centrada en la libertad". En lo que respecta al Mercosur, reafirmó la membresía de nuestro país en el bloque y reconoció muchos logros del proceso de integración. Entre otros: "Haberse convertido en el principal destino de nuestras ventas externas" y "ser el primer escalón del proceso de internacionalización de nuestras empresas, particularmente las pymes", según consignó la Cancillería.

"Tenemos una mirada crítica sobre el presente del Mercosur y consideramos que su potencial como mercado ampliado y plataforma de relacionamiento con el mundo está altamente desaprovechado. El Mercosur está necesitando un shock de adrenalina", agregó Mondino. "En lo que respecta a la dimensión comercial, resulta innegable el estancamiento que sufre el comercio intrazona", señaló, para recordar que a fines de los 90 el bloque absorbía el 25% de las exportaciones de sus miembros, porción que se redujo a la mitad en la última década.

Sobre el relacionamiento externo, la canciller consideró "indiscutible que hasta ahora el Mercosur no logró facilitarnos el acceso a

los grandes mercados extrazona", recordando que el bloque no tiene acuerdos comerciales con ninguno de los países o grupos de países que hoy dinamizan –o lo harán en un futuro cercano– la economía internacional. Una postura que en los últimosaños asumió como bandera Lacalle Pou, que impulsa acuerdos directos de Uruguay con Asia, y que la presencia de Milei en Asunción podría haber fortalecido.

"A esto se suma que contamos con un arancel externo común relativamente alto para los estándares internacionales y que, por su alta dispersión y excepciones, dificulta la operatoria de nuestras empresas", añadió Mondino, y anunció que la "Argentina presentará en el próximo semestre lineamientos generales para una revisión integral del arancel".

En ese sentido, Mondino dijo que el gobierno libertario ha tomado "una gran cantidad de medidas para normalizar nuestro comercio exterior y favorecer la libre importación de bienes y servicios desde los países del Mercosur". Ese camino "desregulador", afirmó, será profundizado a partir de la aprobación de la Ley Bases.

Para cerrar, la canciller insistió en plantear la necesidad de un doble "aggiornamiento" del Mercosur, tanto a nivel institucional como en la negociación con otros bloques. "Avancemos con más Mercosur, pero con un Mercosur más integrado ya al mundo que avanza sin esperarnos", dijo Mondino. •

### Las relaciones exteriores | EL TABLERO OFICIALISTA

**EL ESCENARIO** 

### Milei estrena una nueva coreografía

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

In el Gobierno saben que la firma del Pacto de Mayo tiene a ■esta altura más de puesta en escena simbólica que de acta fundacional de la nueva Argentina, con efectos concretos y duraderos. Pero nada de eso le resta significación ni importancia. Sobre todo, a los ojos del Presidente y de los responsables del aparato de comunicación libertario.

El acto de esta noche en Tucumán servirá para la presentación oficial de la nueva coreografía con la que Javier Milei pretende lanzar el gobierno libertario 2.0, después de seis meses complejos, en los que alternó algunos logros (menos que los soñados por el Presidente) y varios tropiezos (más que los previstos por el oficialismo).

La ecuación se invierte en el balance de los opositores más furiosos, que no imaginaban tantas desmentidas en los hechos a sus pronósticos más agoreros. En ambos bandos padecen los efectos de la profetización precoz. La realidad suele ser más modesta.

El evento tendrá la pompa pero no las doradas circunstancias que imaginó Milei cuando lo anunció hace ya cuatro meses, con la pretensión de concretarlo el 25 de mavo, en Córdoba, con la mayoría de los actores políticos y los factores de poder sometidos a su imperio y a la letra indeleble de sus Diez Mandamientos fundacionales.

En lo político, en lo económico y en lo social, este tiempo es mucho más desafiante para el Gobierno que lo que se proponían y soñaban el Presidente y sus principales colaboradores.

La nueva coreografía del poder mileísta y el libreto final de su ópera prima son hoy bastante menos maximalistas de lo que se presumía y lo que anunciaba el jefe del Estado con sus rugidos ante la Asamblea Legislativa. También ha debido hacer en estos meses iniciales cambios profundos en el elenco, que para el estreno contará con la última incorporación rutilante (o explosiva, el tiempo lo dirá) del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Su sola presencia, su rígida trayectoria y sus férreos propósitos sirven para atenuar la imagen de pragmatismo al que se ha visto obligado el Gobierno, pero este es un hecho imposible de disimular. La duda es cómo ser resolverá esa disonancia

Lo que era un inmodificable contrato de adhesión de origen sufrió modificaciones con el paso del tiempo por imperio de las circunstancias y las restricciones de la realidad que Milei fue descubriendo (a su pesar) con el paso de los días en la presidencia, vividos más desde la residencia de Olivos que desde la Casa Rosada.

Los últimos dos meses y, en particular, la semana previa a la firma del Acta de Mayo ofrecen ejemplos acabados de una flexibilización en los hechos que la rigidez narrativa libertaria impedia imaginar y siempre procura disimular, a riesgodemasiadas veces de llegar hasta conflictos diplomáticos con los jefes de gobierno de los países más relevantes para la Argentina.

Brasil, cuyo vínculo pende de un



El Presidente, ayer, en la cumbre conservadora de Camboriú

hilo después de la presencia de Mi-

lei al lado de Jair Bolsonaro y la consecuente ausencia en la cumbre de presidentes del Mercosur para evitara su par Lula da Silva, convertido en enemigo. A juzgar por los antecedentes, ayer el Presidente jugó al límite, pero evitó traspasarlo. ¿Como parte de esta etapa de realismo? Habrá que ver si alcanza.

En ese vaivén constante entre las rupturas ruidosas y las reparaciones precarias, la precuela del pragmatismo mileísta encuentra un punto de arranque con la salida de la Jefatura de Gabinete del aislacionista Nicolás Posse y su reemplazo por el dialoguista Guillermo Francos. Se les debe a su oficio y a la plasticidad que debió adoptar Milei el hecho de haber podido llegar a este acontecimiento.

Las concesiones hechas para lograr, finalmente, la sanción de la Ley Bases, así como la cesión de algunos recursos y obras públicas a las provincias de los gobernadores amigables, se suman a los puntos reformados a la redacción original del Acta de Mayo.

La incorporación de la educación como punto cuarto del decálogo, así como la reformulación del punto sexto, en el que se postula la reforma de la ley de coparticipación, "para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias", exponen el cambio en la relación de fuerzas de estos meses.

La reacción masiva que desató el recorte de los fondos a las universidades públicas nacionales fue uno de los golpes más duros que recibió el Gobierno en su relación con la sociedad y no pudo disimular el impacto. Aunque el capítulo cuarto de los diez mandamientos libertarios se limite a la educación primaria y secundaria, no puede desvincularse de aquella manifestación de cientos de miles de personas en las principales ciudades del país.

El reconocimiento del "padecimiento" de las provincias en cuanto a la distribución de los recursos, que Es lo que está ocurriendo con noera admitido en el texto original, se enmarca en las negociaciones y

concesiones mutuas realizadas por los representantes de las provincias (gobernadores y legisladores nacionales) para llegar a la sanción de la Lev Bases. La tan deplorada política transaccional tuvo su reivindicación en los hechos. Y aquí no ha terminado.

El Pacto de Mayo carece de herramientas coercitivas para asegurarse su cumplimiento obligatorio, aun para los firmantes, al margen de las potestades y los atributos que tiene el Poder Ejecutivo nacional, ampliados por las Ley Bases con la concesión de facultades extraordinarias. No son pocas, pero la mayoría de los objetivos deberá abordarlos de a uno, ya que la mayoría son enunciados de buenas intenciones, pero sin precisiones, con redacciones abiertas sujetas a muchas interpretaciones y sin fecha de implementación.

Por eso, varios gobernadores dialoguistas consideraron ocioso y con más perjuicios probables que beneficios posibles oponerse a su firma. "Para qué me voy a poner en la vereda de enfrente si algunas cosas son obviedades redundantes, que ya están en las Constitución, y otras que parecen más precisas y pueden ser discutibles no establecen cómo ni cuándo se llevarán a la práctica. El caso más evidente es el artículo que fija 'la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25%

En Brasil, el Presidente jugó al límite, pero evitó traspasarlo

La cuestión irresuelta es pragmatismo y diálogo o dogmatismo y conflicto

El desembarco de Sturzenegger reabre varios interrogantes

del producto bruto interno', lo que hoy resultaría impensable ya que habría que bajarlo en casi 15 puntos. Pero sin fecha de aplicación no implica nada. En todo caso se discutirá cuando se trate el presupuesto", les explicó un mandatario provincial a algunos dirigentes de su espacio que tenían reparos políticos y prácticos sobre la conveniencia de adherir al Pacto de Mayo.

Es un hecho que en ese y varios otros casos los mandamientos mileístas estarán sujetos al paso por el Congresoy a las consecuentes negociaciones. Es lo que ocurrirá con la reforma política que por cuestiones prácticas y de fondo salió del pacto para pasar a ser un proyecto de ley. Aunque algunos de los presupuestos de esa reforma cuentan ya con antecedentes similares impulsados por los bloques dialoguistas y no tanto, por lo que su consagración dependerá en buena medida de la magnitudy la dirección que quieran dársele a ese cambio, de cara a las próximas elecciones legislativas. La tentación y el temor a competir con la cancha inclinada signan siempre las discusiones entre oficialismo y oposición.

La tan reclamada boleta única de papel para suplir la boleta sábana que ya fue aprobada en Diputados hace dos años y que el Senado ha demorado hasta hoy debería tener el camino más allanado que entonces, aunque el estado de convulsión en el que permanecen las fuerzas políticas derrotadas en las elecciones presidenciales puede complicar lo que luce impostergable.

Lo mismo podría decirse del proyecto más ambicioso que pretende encarar Milei en esta segunda fase, a pesar de la nueva coreografía consensual que expresa, como es la reforma profunda del Estado, ideada por Sturzenegger.

La construcción del puente que va de la destrucción de lo viejo a la inauguración de lo nuevo requiere de una ingeniería de precisión. Si la relación fuera mejor, Mauricio Macri le podría contar su experiencia al respecto y cómo debió ser rescatado en medio de su travesía hacia la

nueva orilla, a la que llegó exhausto y sin haber logrado las metas que se propuso. La historia no se repite, pero enseña.

Las dificultades y las concesiones hechas para sacar adelante la Ley Bases son elementos muy relevantes a considerar. Tanto como las turbulencias económicas que siguen acechando al Gobierno. La estabilización de la economía, de la que se ufanan Milei y su equipo económico, podría ser otro error en el plano en el que más logros se les reconocen a los libertarios, como es el de la comunicación.

Algunos especialistas en opinión pública, comportamiento de audiencias e interacciones en redes también empiezan a percibir cierta saturación de la virulenta voz libertaria, así como de la hiperpresencia mediática del Presidente y las disputas que emprende. Según esos registros, las voces que cuestionan la narrativa oficial estarían empezando a tener más receptividad que la que tenían hasta hace muy poco, cuando la hegemonía oficialista no tenía quién le disputara su preeminencia.

La celebración de la desaceleración de la inflación, como si esta ya hubiera sido derrotada, o del supuesto comienzo de la reactivación percibida en mayo después de la depresión provocada por "el ajuste más grande de la historia" generaron expectativas que podrían resultar contradichas demasiado pronto. Podría ser un golpe para buena parte de la sociedad que le está dando al Gobierno más tiempo y tolerancia de los que dispone para sí, según sus necesidades.

"La creciente autopercepción de muchos argentinos que antes se definían como de clase media y ahora se consideran pobres resulta una novedad inquietante. Más aún cuando, en lugar de la amplia gama del rango intermedio (clase media alta, media, media media y media baja), ahora lo que se amplía es la definición en la base de la pirámide y se habla de distintas categorías de pobres", explica Guillermo Oliveto, el sociólogo y consultor especializado en consumo.

Lo que más preocupación genera de ese diagnóstico es que no se sabe cómo la sociedad procesará esa autopercepción del deterioro en su calidad de vida. Por ahora sigue el crédito abierto, aunque no en las mismas condiciones que al comienzo. Muchos empiezan a acortar los plazos para cobrar. Como los mercados.

La nueva coreografía que se verá esta noche en la firma del Pacto de Mayo, tan diferente del discurso inaugural de Milei de espaldas al Congreso, con la mayoría de los gobernadores y representantes de las provincias y de la política, a excepción de los opositores más duros, como Axel Kicillof o Ricardo Quintela, será una puesta en escena novedosa. Una expresión de buenas intenciones y relaciones.

Sin embargo, el nuevo decálogo fundacional carece de las discusiones y acuerdos previos básicos, como los tuvieron los pactos que en el país y el mundo luego lograron efectos concretos y duraderos. Para eso se espera todavía mucho debate y está sujeto a resultados. Será un nuevo punto de partida para un recorrido todavía incierto. •





12 | POLÍTICA LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

### Cumbre en Tucumán | LAS RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA

### Macri se suma al acto con Milei, pero la Corte avisa que no asistirá

Hay tensión con el tribunal por los intentos de ampliación y la postulación de Lijo; entre los gobernadores sigue la duda por el santiagueño Gerardo Zamora

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- La convocatoria de Javier Milei en San Miguel de Tucumán para firmar el Pacto de Mayo tendrá finalmente al expreasistentes.

Sin embargo, desde la Corte Suprema anunciaron que no participarán.La respuesta judicial puede leerse como un rechazo a las jugadas para modificar el máximo tribunal que impulsa el gobierno y la controvertida postulación de Ariel Lijo.

Entre los gobernadores hay 17 asistencias y seis ausencias confirmadas. La incógnita sigue siendo el santiagueño Gerardo Zamora.

Los diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal tampoco estarán. En los últimos días hubo dudas en torno a la participación de Mauricio Macri, quien viajó a ver el torneo de tenis de Wimbledon.

La semana pasada pidió en sus redes sociales a Milei que pagara la deuda de coparticipación que mantiene con la ciudad de Buenos Aires y marcó una inédita diferenciación con el Gobierno.

"El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos", escribió Macri, y después no hubo más comentarios.

Desde su entorno primero se había asegurado que no iba a ir. Luego hubo negociaciones.

Ayer, finalmente, se confirmó su presencia. De todas formas, sus colaboradores pedían dejar un leve margen para la duda.

La interna de Pro está muy complicada. La semana pasada, la Fundación Pensar, comandada por María Eugenia Vidal, emitió un comunicado que plantea que hay "más interrogantes que certezas" en los primeros seis meses de la administración libertaria. Se dio a conocer en medio de días de tensión en los mercados.

En las últimas horas hubo algunos intercambios y lineas de diálogo entre Macri y el libertario -después de varias semanas sin contactos- y, en un gesto "institucional", el expresidente se sumaría al acto del 9 de Julio.

Ese era el clima que imperaba anoche y que dejaba a Macri en la lista de asistentes al acto. Horacio Rosatti, Carlos Ro-

senkrantz, Juan Carlos Maque-

da y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, comunicaron al área de Protocolo de la Casa Rosada que no estarán en la firma del "acta de mayo".

El máximo tribunal mantiene sidente Mauricio Macri entre sus una relación tensa con el Ejecutivo, que, además de promover el ingreso del controvertido juez federal Ariel Lijo en reemplazo de Elena Highton de Nolasco, y de Manuel García-Mansilla para ocupar la silla de Maqueda, que debe jubilarse en diciembre, está analizando enviar un proyecto para ampliar el número de cortesanos (ver página 15).

El sábado, el bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Angel Pichetto, adelantó que sus integrantes no asistirán a la ceremonia en Tucumán y pidió "acciones concretas" y "una relación institucional razonable".

También el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, anticipó ayer que no se sumará a la velada.

Ambos sectores sostuvieron que están abiertos al diálogo, pero entienden que el mecanismo para avanzar no pasa por "la

### Las confirmaciones

De acuerdo con las confirmaciones que hay hasta el momento, Milei estaría rodeado de 17 gobernadores.

Los mandatarios provinciales que hasta ahora dijeron explícitamente que no van son el núcleo duro del peronismo opositor, encabezado por Axel Kicillof y que incluye también a Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La asistencia de los gobernadores es básicamente "un gesto" hacia el Presidente, pero insisten en que no se trata de la firma de una "carta en blanco" hacia adelante, ya que entienden que también debe reconducirse el vínculo con la Casa Rosada.

Las cámaras del G6 empresarial sí tendrán sus representantes; los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman; de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, y de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, dirán presente en el acto.



La Casa de Gobierno de Tucumán, ayer, preparada para la celebración

GOBIERNO DE TUCUMÁN

### Dudas sobre el consejo que debe transformar en realidad las propuestas del Pacto de Mayo

En la Casa Rosada quieren sumar a diferentes sectores, pero hay imprecisiones sobre la forma de elección de sus integrantes y su funcionamiento

### Cecilia Devanna

LA NACION

"La idea es intentarlo sinceramente y ponernos de acuerdo en cosas que funcionen para destrabar la economía". La frase, de fuentes muy cercanas al presidente Javier Milei, se usó para definir el Consejo de Mayo, una propuesta del Gobierno que todavía aparece envuelta en imprecisiones y que buscará sentar en una misma mesa a representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso, provincias, gremios y empresarios para avanzar en los nuevos 10 puntos del Pacto de Mayo.

El Consejo es parte del compromiso que suscribirán mañana en Tucumán quienes firmen el Acta. Según se explicó oficialmente, el Consejo será "para discutir el grande, augusto y sagrado objeto de la refundación de la patria".

Para los invitados que aceptaron ir a la firma subsisten incógnitas por la falta de definiciones.

Para el Gobierno, el Consejo de Mayo es un "compromiso" de las partes "involucradas para la gobernabilidad del país", con el que, aseguran, se buscará "sentar las bases para construir un país" y que esto se pueda "proyectar en el cambio". "No puede ser que cada cuatro años cambie todo", agregaron.

A pesar de la expectativa, en la Casa Rosada aún no hay demasiadas definiciones sobre cómo se implementarà el Consejo a cargo de transformar en realidad los puntos del pacto. La mayor definición hasta ahora es que cada estamento elegirá a su representante, aunque es un misterio cómo harán para ponerse de acuerdo.

En el Gobierno se desligan de eso, aunque descuentan que no será fácil y, eventualmente, si frenan los avances, "quedarán al descubierto

intereses y mezquindades", argumentan.

Buena parte de la expectativa que hay en el Gobierno tiene que ver con el momento. "Creemos que el tiempo está de nuestro lado, porque la economía lo está", dicen cerca del mandatario.

Tras una semana con reacción negativa de los mercados, las miradas en el Gobierno se dirigieron a la oposición. "Si ellos se quieren llevar puesto a Javier, no están viendo lo que la gente piensa de ellos y de las instituciones, y va a ser al revés: se los van a llevar puestos a ellos", dicen en Balcarce 50.

En ese sentido, los principales cuestionamientos apuntan a Sergio Massa. Públicamente, la voz cantante sobre el tema la llevó el jefedeministros, Guillermo Francos, que lo acusó de ser el responsable del "mantenimiento del 'club del helicóptero". Es a Massa a quien ubican detrás de una semana compleja en materia económica.

### En reserva

En la Casa Rosada creció durante los últimos días el malestar con Sergio Massa. "Massa atacó tres veces", argumentan.

Primero lo asocian al aumento de las empresas de medicina prepaga, que tras el DNU del Gobierno subieron las cuotas a sus afiliados, lo que requirió la intervención oficial. La sospecha del Gobierno se apalanca en el vínculo entre Massa y empresarios del sector. Pero no se presentaron pruebas concretas de su supuesta intervención.

El segundo embate, interpretan en la Casa Rosada, fue la marcha por las universidades públicas en reclamo de la actualización de fondos. "Movió todo el músculo peronista", sostienen sobre el exministro. Durante el conflicto con las uni-

versidades, el Gobierno apuntaba a la UCR.

"Con las prepagas apuntaron a nuestros votantes adultos; con las universidades, a los jóvenes", describen el escenario.

El tercer golpe lo ubican esta semana, con los movimientos de los mercados. Allí apuntan a la "amistad" de Massa con un banco nacional, "una entidad cuyo crecimiento fue apalancado durante el kirchnerismo" y que fue la única que tras la reunión del Gobierno con los bancos, el último lunes, "sacó pesos a la calle". "Se generó una suerte de inestabilidad sin causa, porque el Gobierno no cambió la concepción política y económica que tiene desde un principio", lamentó Francos ayer en declaraciones radiales.

En el corazón libertario evalúan que esos "ataques" podrían repetirse en un futuro no muy lejano.

"Elva a seguir intentando", apuestan, yen tren de análisis intuyen que la próxima jugada podría llegar a venir por el lado del sector energético, en el cual consideran que el excandidato tiene "muchos intereses". No obstante esta predicción, se muestran optimistas: "Si nos bancamos este torpedo, nos bancamos cualquier cosa", dicen sobre el cimbronazo de esta semana.

La acusación encierra contradicciones. En especial, la enorme cantidad de funcionarios que responden a Massa que continúan en sus puestos, en especial en áreas sensibles como la AFIP y la Aduana. Al ser consultados sobre esa contradicción, en Balcarce 50 responden, crípticos, que en breve podría haber novedades. "No se podía desarmar todo de modo instantáneo", responden.

Los cambios de nombre podrían no ser los únicos, en un área que podría deparar otras sorpresas en los próximos días y semanas. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

### Urgencias, largo plazo y aliados: el Gobierno diseña proyectos en tres andariveles

La Jefatura de Gabinete trabaja en la reforma electoral y quiere priorizar las iniciativas de seguridad; arranca Sturzenegger; los planes con Pro

#### Maia Jastreblansky

LA NACION

La "segunda fase" y el segundo semestre del Gobierno asoman con una agenda parlamentaria de tres andariveles, según las proyecciones que hacen en la Casa Rosada. El primero está vinculado con las urgencias de corto plazo del Poder Ejecutivo, un cronograma que es pone Federico Sturzenegger como flamante ministro de Desregulación. Y el tercer capítulo contiene aquellos proyectos que son de interés de los bloques aliados que el gobierno libertario ya no puede desatender.

A ello se suma la agenda no deseada por la gestión de Javier Milei. Allí se ubica la reforma previsional para compensar los ingresos de los jubilados que ya tiene media sanción de Diputados y que el Presidente anticipó que está dispuesto a vetar debido a su impacto fiscal. Tal como anticipó LA NACION, el Gobierno está dispuesto a negociar modificaciones al proyecto en el Senado para buscar una diagonal con los aliados y así evitar llegar a la instancia del veto. Luego del eterno tratamiento de la Ley Bases, que dejó desgastados a los bloques aliados, la gestión libertaria no encontrará en el Congreso un escenario tan permeable a sus iniciativas.

Respecto de las prioridades del Ejecutivo, en la Casa Rosada señalan que lo primero en la agenda será el tratamiento del paquete de leyes en materia de seguridad impulsadas por Patricia Bullrich y la reforma electoral. Además, no se descarta que Milei impulse un proyecto para permitir el juicio en ausencia contra los prófugos en la causa AMIA. En los próximos días se comenzará a trabajar en el Presupuesto.

La ministra de Seguridad remitió en marzo varias iniciativas simultáneas. Allí está la llamada "ley antimafias", que busca aumentar las penas y habilitar intervenciones más duras para desmantelar organizaciones delictivas; la ley de reiterancia, para garantizar la cárcel de los reincidentes; la llamada ley de orden público (que incluye penas a la organización de piquetes, ampliación de la legitima defensa, aumento de penas para la resistencia a la autoridad y tipificación del bloqueo a empresas), y la modificación de la ley de seguridad interior, para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones. Podría agregarse el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.

Respecto de la reforma electoral, el Gobierno tiene previsto enviar un pack de proyectos en los próximos días. Hay apuro por iniciar su tratamiento ya que se necesita tiempo para que las nuevas leyes puedan ser aplicadas en los comicios legislativos de 2025. El diseño del paquete está al mando del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, junto con diagramado desde la Jefatura de su par, José "Cochi" Rolandi, y con Gabinete. El segundo tiene que ver el estratega Santiago Caputo. Allí con las reformas de fondo que pro- se incluirán la eliminación de las PASO, la boleta única, las modificaciones en el financiamiento electoral (para liberar los topes de los aportes privados) y el reempadronamiento digital de los afiliados, una propuesta que posiblemente traerá polémica con los partidos tradicionales. La baja de la edad de votación finalmente no estará entre las propuestas.

> La Casa Rosada venía trabajando con sus propios cronogramas cuando Milei confirmó el desembarco de Sturzenegger en el gabinete. El nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado tiene la luz verde de Milei para avanzar con su agenda. Según dijo a la prensa el viernes, luego de su jura, él tiene previsto "arrancar" esta semana o a más tardar la próxima con la "ley hojarasca", que incluye la derogación y modificación (la "límpieza") de un compendio de leyes presuntamente obsoletas, que "afectan los derechos de propiedad", según el flamante ministro.

> Por cuerda separada comenzó a jugar el factor político. Un importante ladero del Presidente dijo que la intención de la Casa Rosada es convocar esta semana a los bloques aliados en el Congreso para contemplar sus proyectos de ley y armar un cronograma de aquí a fin de año.

El momento no es azaroso y coincide con el tembladeral que inició Mauricio Macri con sus mensajes para marcar diferencias con el Gobierno. La ambición del gobierno libertario es tejer una convergencia con dirigentes y legisladores de Proy evitar el acuerdo de cúpula con el expresidente. Por eso en Balcarce 50 aseguran que tienen contactos cotidianos con el titular del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, y que estarían avanzadas las conversaciones para conformar un interbloque con esa bancada.

"No está mal que hagan reuniones para mirar lo que se viene en el Congreso, pero eso llega tarde", dijo un diputado de peso de Pro. Y lanzó: "Si a la Ciudad no le pagan la coparticipación, con nosotros va a estar trabado. Va a ser difícil seguir avanzando con nosotros si no le empiezan a pagar a la Ciudad".

### Lisandro Catalán, el "alter ego" de Francos detrás de la reforma electoral

EL PERFIL

Cecilia Devanna

¬ l alivio le duró poco. Horas después de que el Gobierno se anotara su primera victoria parlamentaria con la Ley Bases, Lisandro Catalán se metió de lleno en un nuevo desafío: introducir en el Congreso, dentro de los próximos 40 días, el proyecto de reforma electoral que quedó fuera de la primera versión de la ley ómnibus. La aventura no es menor: el texto, que fue descartado por la oposición, ahora debería debatirse y sancionarse antes de fin de año, y las reformas electorales rara vez prosperan en años de elecciones. Del resultado de esos comicios depende la ambición de Javier Milei de aumentar su tropa parlamentaria. De paso, Catalán también deberá establecer a La Libertad Avanza como partido a nivel nacional.

Con 53 años, este abogado tucumanoque hace pocomás de un mes pasó de ser secretario de Interior a vicejefe de Gabinete, formó parte del trajín para conseguir apoyos y consensos, por medio de negociaciones intensas con gobernadores y opositores dialoguistas, para llegar a la obtención de la Ley Bases y el paquete fiscal. "Con un presidente convencional, esto no se conseguía", suele comentar Catalán entre los suyos, cuando pone en la balanza, de un lado, la alta imagen presidencial en las encuestas y del otro, la absoluta minoría de La Libertad Avanza en el Congreso.

A saldar ese déficit apunta la reforma electoral que ahora deberá empujar. Ya no se trata de la ambiciosa versión original que se incluyó en la ley ómnibus, que proponía el modelo estadounidense de circunscripciones uninominales. Boleta única, listas abiertas y eliminación de las PASO serán sus principales

Catalán conoció a Milei en 2012, a través de Guillermo Francos. El jefe de Gabinete, su superior directo desde diciembre pasado, fue también quien lo introdujo en la política, en 2006, aunque con una particularidad: a pesar de codearse desde hace casi 20 años con la "casta" y ocupar cargos en el gobierno provincial de Daniel Scioli y las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, Catalán siempre asumió roles técnicos. De hecho, podría decirse que "hace política" desde hace meses. Más precisamente, cuando entre las elecciones primarias y las generales del año pasado, mientras ocupaba un cargo en el gobierno del Frente de Todos, empezó a trabajar en la campaña libertaria.

"Cuando Milei habla de la casta, se refiere a una forma de ver la política corporativa y que esa corporación tiene intereses con empresarios, políticos y sindicatos. El no es parte de eso. No se considera parte de la casta", afirman junto a Catalán. El cruce entre "gestión y política" llegó a mediados de 2023.

Fue para los días en los que Francos regreso de Washington, donde representaba al gobierno de Alberto Fernández ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para sumarsea las filas de Milei. Quienes conocen de cerca a Catalán aseguran que "percibió el cansancio de la gente con la política tradicional y que Milei representaba el cambio", yentendió que era el momento para acompañarlo.



Lisandro Catalán trabajó para Scioli y Soria

ARCHIVO

ria, y le explicó la situación. Pese al perfil vehemente que Soria muestra en público, la conversación fue "en excelentes términos" y la relación incluso siguió tras el cambio de gobierno. Cuando se concretó la victoria del libertario, el tucumano fungió de enlace con el ministro del Interior, el camporista Eduardo de Pedro, al que Francos reemplazó en diciembre.

### Pasado macrista

Soria, en rigor, fue el tercer jefe de Catalán en la cartera. Allí llegó en 2016, durante el macrismo, cuando el ministro de Justicia era Germán Garavano. Catalán ocupó la dirección general del Registro Nacional de Reincidencia, cargo que mantuvo con la ministra albertista Marcela Losardo, que lo ascendió a director nacional, y luego con Soria. Su permanencia, pese a los cambios políticos, estuvo dada por su "perfil técnico y los resultados que mostró modernizando el sector", afirman quienes lo conocen.

Durante la campaña libertaria, Catalán se encargó de la fiscalización en el interior del país, un trabajo que hoy capitaliza en la estructuración jurídica del partido La Libertad Avanza a nivel nacional. Esa tarea, una de las obsesiones de Karina Milei, lo llevó a trabar una "excelente relación" con la secretaria general de la Presidencia y su segundo, Eduardo "Lule" Menem, un asiduo visitante del despacho de Catalán en la planta baja de Balcarce 50. Otro que suele pasar es el asesor presidencial multipropósito Santiago Caputo.

Catalán conoció a Francos "de chico", por intermedio de su padre. El jefe de Gabinete fue quien lo convenció de dar el salto a la política en 2006, para colaborar en la campaña del entonces vicepresidente Daniel Scioli a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Néstor Kirchner y un polémico cambio de domicilio trocaron la aventura porteña en una campaña por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Con Scioli triunfante, Francos y Catalán recalaron en el Banco Provincia. Hoy, 18 años después, los tres son compañeros en la administración libertaria. "El tiempo es un gran ordenador", diría Scioli.

Mandatos y Negocios, Provincia Seguros, Empresas y Fideicomisos y

Antes de dar el salto, habló con Provincia Bursátil fueron las distinquien era su jefe, el ministro de tas empresas del Grupo Provincia Justicia kirchnerista, Martín So- por las que pasó Catalán entre 2007 y 2015. Su mayor orgullo, cuentan, fue Provincia Microempresas, una línea de crédito fundada por Fran-

> En el medio, Catalán, Francos y otros socios conformaron la sociedad South Seeds, dedicada a la producción y comercialización de productos agrícolas. "Fue un emprendimiento en el que estuvieron un año y medio con otros socios y vendieron su parte porque no les fue bien", afirman en su entorno, aunque la sociedad siguió vigente por años según los registros oficia-

> Catalán dejó el Grupo Provincia cuando Scioli perdió las elecciones presidenciales de 2015 y la gobernación pasó a manos de María Eugenia Vidal. Pero no regresó al llano: fue designado por Garavano en la dirección general del Registro Nacional de Reincidencia. En marzo de 2020, Losardo lo nombró director nacional el mismo día que Fernández ordenó la cuarentena por el Covid. Allí también le reconocen haber modernizado el organismo, llevando a la web trámites por los que se solían formar filas sobre la calle Tucumán.

> Graduado en la Universidad Nacional de Tucumán, Catalán llegó a Buenos Aires en 1996, donde realizó una maestría en Sociedades Comerciales en la UBA, y otra en Gestión Pública en la Austral. Mientras estudiaba, armó su estudio jurídico. En 2000, creó la Asociación Civil Compromiso con la Argentina, dedicada al estudio de políticas públicas. Doceaños después, junto a Francos, integró la Fundación Acordar, el think tank de la candidatura presidencial de Scioli, donde Milei oficiaba como "economista jefe".

> Catalán es definido por sus pares como "un tipo serio, responsable". En el trato cotidiano se muestra afable, aunque "seco" es la calificación que se repite en su entorno. En un punto no hay diferencias: su perfil continuara siendo "bajisimo" y su trabajo correrá por fuera del radar mediático que asumió Francos.

> Casado y padre de tres hijas, solía practicar tenis y hacer ejercicio, hábitos que quedaron de lado cuando la Ley Bases y el paquete fiscal se devoraron todo. El tiempo y el Congreso dirán si la reforma electoral le robará también el segundo semestre.

rente al tumultuoso panorama nacional de Pro, su dirigencia se repliega en sus pagos chicos y busca preservar lo que todavía conserva. Sin embargo, el débil armisticio que quedó extinto esta semana entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich se derrama hacia las estructuras inferiores del partido y amenaza con profundizar las diferencias. Fue en un explosivo evento partidario donde el expresidente le arrebató a la ministra un lugar clave de poder, tras una agónica serie de roces y tironeos que los dirigentes hilvanaron desde la campaña presidencial que ubicó a Javier Milei en la presidencia.

La ministra de Seguridad no se irá de Pro. En minoría, no quiere quedar expuesta y busca dar la batalla contra el expresidente "desde adentro" mientras estrecha su relación con el oficialismo. La discusión de fondo es cómo pararse frente a los libertarios. Mientras el expresidente representa al sector que se ve como una oposición colaborativa al Gobierno, la funcionaria es la cabeza nacional de quienes tienen la voluntad de fusionarse con La Libertad Avanza (LLA).

Este divorcio conflictivo entre el actual titular del espacio y su predecesora afecta a su descendencia, que, en general, está incómoda ante la presión de elegir un bando. A pesar de que muchos evitan pronunciarse públicamente al respecto, sus movimientos son leídos internamente en clave política y configuran un posicionamiento implícito.

Los dirigentes más cautos son aquellos que tienen responsabilidades de gobierno: gobernadores e intendentes. Hacen un delicado equilibrio entre el jefe del espacio. que tendrá el poder de armar las listas de las elecciones provinciales del año que viene, y una ministra clave del gobierno nacional, que puede disciplinar a fuerza de abrir o cerrar el grifo de los recursos.

De los tres mandatarios provinciales de Pro, el porteño Jorge Macri es el que tiene menos margen de acción. No solo es el primo del expresidente, sino que está al frente del principal bastión amarillo, gobernado por el macrismo desde hace 17 años. Este territorio es el caballito de batalla de Macri, a través del cual le exigió al Presidente el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que definió que la Nación deberá devolverle los fondos recortados por Alberto Fernández a la Ciudad. "Perjudicar a la Capital es perjudicar a Pro", sintetizan quienes comulgan con el titular del partido.

No obstante, el alcalde porteño evita trenzarse directamente con Milei. Si bien la administración de su distrito no depende de la buena voluntad del gobierno nacional para girar partidas presupuestarias, el avance de un armado libertario en su territorio podría ocasionarle un problema en el frente electoral el próximo año. Los rumores sobre un gran frente porteño para desbancar a Jorge Macri, que incluya al larretismo, al radicalismo y al peronismo, cada vez son más fuertes.

Distinto es el caso de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Alejados del centro neurálgico del país, tomarán una posición equidistante de Macri y Bullrich con la intención de mantener el foco en sus territorios. "Están bien con Mauricio y tienen que gestionar con Patricia. No van a entrar en disputas partidarias", aseguraron cerca de los mandatarios.

Sin embargo, ninguno está de acuerdo con fusionar a Pro con LLA, aunque no descartan acuerdos locales con los libertarios donde en una misma coalición haya

El grueso de los gobernadores e intendentes hacen equilibrio para evitar complicaciones; el impacto en los bloques del Congreso

### Macri vs. Bullrich. Quién es quién en el enfrentamiento que sacude a Pro

Texto Delfina Celichini

### UN CHOQUE CON CONSECUENCIAS

Mauricio Macri EXPRESIDENTE





Jorge Macri JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO

Tiene poco margen de acción en la disputa. Por un lado, por su parentesco con Mauricio Macri. Por el otro, porque la bandera del distanciamiento fue la plata de la Ciudad.



Cristian Ritondo DIPUTADO

Jugó para Mauricio Macri en la pulseada interna. No acepta armar un interbloque con los libertarios a menos que la Nación le pague a la Ciudad.



Rogelio Frigerio GOBERNADOR DE ENTRE RÍOS

Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) quieren mantenerse equidistantes de la disputa para no entrar en tensión con Javier Milei.



Pablo de la Torre EXSECRETARIO

Joaquín y Pablo de la Torre abandonaron el gobierno de Javier Milei en medio de denuncias del Ministerio de Capital Humano. Esperan que se solucione el frente judicial.



Diego Valenzuela INTENDENTE

De los 58 intendentes bonaerenses, solo un puñado podría identificarse inequívocamente con Macri o Bullrich. Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, es el único en la vereda de Bullrich.



Guadalupe Tagliaferri SENADORA

En el Senado, Macri cuenta como propios a cinco senadores de Pro. Solo Guadalupe Tagliaferri, aliada a Horacio Rodríguez Larreta, no responde directamente. Bullrich no tiene ninguno.

brero, es el único que quedó en la vereda de la ministra de Seguridad. cionado por el corrimiento de su mujer, Daniela Reich, como titular

del partido en la provincia de Buenos Aires.

Después de la renuncia en masa de la cúpula dirigencial para forzar su salida, Cristian Ritondo, un fiel ladero de Macri, asumió en su reemplazo.

Esto desencadenó el quiebre en las bancadas de Pro de la Legislatura provincial.

La propia Reich, senadora bonaerense, armó un monobloque. En tanto, pegaron un portazo cinco diputados identificados con Bullrich: Oriana Colugnatti, referenciada con Valenzuela: Florencia Retamoso, esposa de Gerardo Milman, exsecretario de la ministra de Seguridad; Fernando Compagnoni, alfil de la excandidata a intendenta de Bahía Blanca Nidia Moirano; Abigail Gómez, cercana al intendente de Coronel Rosales; el vecinalista Rodrigo Aristimuño, y Sofia Pomponio, parte del gabinete del intendente marplatense, Guillermo Montenegro.

"Siempre supimos que era de Patricia", se desligaron cerca del intendente de la costa atlántica, que apuesta al punto medio.

Bullrich cultivó una buena relación con varios dirigentes bonaerenses: Ramón Lanús, de San Isidro; Javier Iguacel, exintendente de Capitán Sarmiento, quien sigue manejando los hilos del municipio a través de Fernanda Astorino, y los hermanos De la Torre-Joaquín y Pablo-, que retienen el control de San Miguel con Jaime Méndez.

No obstante, ninguno de ellos salió a respaldar públicamente a la ministra en su puja con Macri.

Hay quienes deslizan que hubo llamados del expresidente para forzar este silencio, pero cerca de los intendentes lo desmienten.

Los De la Torre, por su parte, mantienen su propia altercado con el oficialismo nacional.

Después del corrimiento-seguido de una denuncia ante la Oficina Anticorrupción-de Pablo al frente de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la cartera que dirige Sandra Pettovello, evitaron contrapuntos públicos con los libertarios.

Según pudo saber LANACION, el negociador de esta tregua fue el gravitante asesor Santiago Caputo.

Los hermanos De la Torre esperan que se despeje el frente judicial para motorizar un posible retorno al gabinete de Milei.

La cautela que se maneja entre los dirigentes que tienen a cargo una gestión de gobierno dista de la efervescencia legislativa.

En la Cámara de Diputados, cinco de los 37 miembros de la bancada que conduce Ritondo se referencian con Bullrich y no lo esconden. Se trata de Damián Arabia, Silvana Giudici, Gerardo Milman, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vázquez.

Si bien adelantaron que no dejarán el bloque, los contrapuntos públicos preanuncian una convivencia compleja.

En el Senado, en tanto, el expresidente cuenta con cinco de seis legisladores.

Solo Guadalupe Tagliaferri, aliada al exjefe porteño Horacio Rodríguez Larreta, no responde directamente al expresidente. Bullrich no cuenta con alfiles en la Cámara alta.

El próximo capítulo de la contienda de Pro será mañana, en Tucumán.

Con todo el arco político invitado al evento patrio, los movimientos de los dirigentes amarillos se mirarán con lupa. Fuentes cercanas al exmandatario confirmaron a LA NACION que Macri todavía no confirmó su asistencia, pero no descarta estar presente en el acontecimiento que, bajo la paradójica consigna de un pacto de unidad nacional, lo reunirá con su exdiscípula y actual enemiga pública.

distintos candidatos compitiendo en un mismo frente provincial. Cada uno de ellos compitió el año pasado con candidatos de Milei: César Treffinger en Chubut y Sebastián Etchevehere -hermano

del exministro de Agricultura de Macri-en Entre Ríos.

Respecto de los 58 intendentes bonaerenses de Pro, solo un puñado podría identificarse inequívocamente con Macri o Bullrich.

Diego Valenzuela, de Tres de Fe-Su posicionamiento estuvo condi-

POLÍTICA | 15 LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

### "Los dos o ninguno": la exigencia del Gobierno puede complicar la llegada de Lijo a la Corte

congreso. El catedrático García-Mansilla encuentra oposición en sectores del Senado por su postura contraria a la legalización del aborto

#### Gustavo Ybarra LA NACION

¿Y si no sale ninguno? Las dudas comenzaron a circular por varios despachos del Senado, donde analizan, no sin sorpresa, que la exigencia del Gobierno de que deben tener acuerdo "los dos o ninguno" podría terminar en un escenario inaudito, en el que tanto el juez federal Ariel Lijo como el catedrático Manuel García-Mansilla terminen anulándose mutuamente y quedándose sin los votos necesarios para convertirse en miembros de la Corte Suprema de Justicia, tal como pretende la administración de Javier Milei.

Este extraño fenómeno ya habria llegado hasta la mesa en la que se toman las decisiones en la Casa Rosada. De ahí, confiaron fuentes legislativas, que desde el Poder Ejecutivo empezaran a hablar, la semana pasada, de la posibilidad de ampliar el máximo tribunal de justicia. A más cargos para repartir, mayor posibilidad de diluir las resistencias a García-Mansilla, que estarían traccionando para atrás a la nominación de Lijo.

Hasta el momento no se sabe cuándo comenzarán a correr los plazos para el tratamiento en la Cámara alta de los pliegos. Según pudo saber LA NACION de fuentes parlamentarias, esta semana serían publicados los edictos convocando a las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos en la que los candidatos deberán defender sus postulaciones.

Serán dos reuniones por separado y, como anticipó LA NACION, en los primeros días de agosto. Concluidas ambas exposiciones, en las El catedrático García-Mansilla



Ariel Lijo, cuya postulación enfrentó 328 impugnaciones



FOTOS DE ARCHIVO

que los candidatos deberán afrontar las preguntas de los senadores y responder de manera pública las impugnaciones que se les formulen a sus pliegos, tendrán su primera prueba de fuego: obtener dictamen favorable de la mitad más uno de los miembros de la Comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).

Como nunca antes en el Parlamento, en el caso de los pliegos de la Corte Suprema podría aplicarse a la política el principio de la física según el cual dos fuerzas de igual potencia en dirección contraria dan como resultado una suma cero.

Una de esas fuerzas es Lijo. La nominación del controvertido juez federal parecía navegar por las procelosas aguas de un acuerdo político subterráneo en el que estarían involucrados el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, al que todos sindican como el "padre" de la postulación; Cristina Kirchner, que aportaría el voto de sus senadores; un sector cada vez más amplio de la UCR, y el gobierno de Milei.

La postulación de Lijo enfrentó una larga lista de impugnaciones, de entidades como el Foro de Convergencia Empresaria, Será Justicia, Fores, la Academia Nacional de Derecho, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la red de entidades Rejia, Inecip, el Colegio de Abogados de la Ciudad y la ONG Poder Ciudadano, además de figuras como Delia Ferreira Rubio, ternacional.

#### "Antiderechos"

Por el otro lado, la candidatura de García-Mansilla parece empujar en sentido contrario. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral es el candidato "puro", con un perfil ideológico más acorde con el que muestra la administración libertaria. Pero la figura del catedrático encuentra fuertes resistencias en varios despachos de la Cámara alta, en los que le objetan su postura "antiderechos", en alusión a su rechazo a la legalización del aborto.

"Si tuviera que tomar una decisión, te diría que tengo más razones para votar a Lijo que a García-Mansilla, que rechaza el aborto", fue la frase que le dijo a LA NACION una legisladora de la oposición dialoguista y que resume el espíritu de los que se oponen a votar al candidato.

Así, en esos sectores de la Cámara alta pareciera pesar más la postura contraria a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo de García-Mansilla que las fuertes objeciones morales, profesionales y personales que pesan sobre Lijo, cuyo pliego recibió más de 328 impugnaciones cuando el Poder Ejecutivo anunció su postulación. Se espera que esas objeciones se repitan cuando se abra un proceso similar en la Comisión de Acuerdos del Senado, paso previo a la audiencia pública.

Tampoco pareciera inquietar en algunos despachos del Senado el hecho de que Lijo haya sido postulado para ocupar la poltrona que dejó vacante en 2021, cuando renunció al tribunal Elena Highton de Nolasco. Por el momento, las principales espadas kirchneristas de la paridad de género guardan un ominoso silencio, en sintonia con el hermetismo que mantiene Cristina Kirchner ante los rumores de que la postulación del juez federal sería parte de un pacto que le garantice una "pacífica resolución" de las causas por corrupción que la tienen como protagonista.

Según fuentes legislativas, el Gobierno no ha movido demasiados engranajes en la Cámara alta con la intención de asegurarse la aprobación de ambos pliegos y ha dejado librado a la voluntad de los candidatos el trabajo de sumar votos, mostrándose Lijo como el más activo, según las versiones que deexpresidenta de Transparencia In- jan trascender desde el entorno del juez federal.

> Sin embargo, el Poder Ejecutivo sí dejó en claro la instrucción de que "son los dos o ninguno". En otras palabras, no tiene problemas en convertir en juez de la Corte a un personaje cuestionado como Lijo, pero exige que también se le dé acuerdo a García-Mansilla.

> Esta disyuntiva abre un panorama complejo. Ya lo comprobó Cristina Kirchner en septiembre de 2022, cuando impulsó la ampliación de la Corte a 15 miembros. El proyecto pasó la prueba del Senado, pero duerme en un cajón de la Cámara de Diputados por falta de votos. La iniciativa todavía tiene estado parlamentario, una variable que la Casa Rosada deberá tener en cuenta si es que pretende recorrer el mismo camino para tratar de convertir a Lijo y García-Mansilla en jueces del máximo tribunal. •



Texto Jaime Rosemberg

# El enojo de Milei y Villarruel, una foto con maldad y la presencia de Ruckauf

La Casa Rosada expuso que la vicepresidenta llegó tarde a un acto de homenaje



La foto que eligió el Gobierno para difundir el acto, con Villarruel ingresando por un extremo

PRESIDENCIA

La foto motivó comentarios de todo tipo y escenificó, una vez más, las distancias -¿políticas?, ¿personales?- entre Javier Milei o su entorno y la vicepresidente Victoria Villarruel.

La escena se dio el martes, en el barrio de Belgrano, donde el Presidente y la plana mayor de la Policía Federal rindieron homenaje a los policías caídos en el cumplimiento del deber. Acompañado por su hermana, la secretaria general, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el exvicepresidente Carlos Ruckauf; el portavoz Manuel Adorni, y los jefes policiales, Milei apareció en

el centro de la foto oficial del palco. A su lado, un evidente espacio vacío y, en el extremo opuesto de la imagen, la vicepresidenta, ingresando presurosa al escenario. La foto fue elegida por la Casa Rosada para difundir el evento.

Más allá de la sorpresiva presencia de Ruckauf (invitado por la Policía Federal, pero sin dudas con un guiño de Karina Milei), la ausencia de Villarruel en la imagen motivó todo tipo de interpretaciones y fue palpable el enojo (que aún continúa) entre los leales a la vicepresidenta.

"La vice no puede llegar más tarde que el Presidente", la cues-

tionaron desde el entorno del libertario. No sin maldad, un participante del acto recordó que el propio Ruckauf llegaba "media hora antes" que el entonces presidente Carlos Menem a los actos.

"Fue una foto malintencionada. Venía del Senado y llegó treinta segundos más tarde por un problema de tránsito del que estaban enterados en la Casa Militar", retrucan fuentes cercanas a Villarruel, con la mirada en el equipo de comunicación presidencial, al que adjudican la "picardía".

Sin intenciones de dejarle al Gobierno la única versión sobre lo ocurrido, la vicepresidenta posteó

casi al mismo tiempo imágenes del acto en las que aparece, una y otravez, al lado del Presidente. La anécdota culminaría allí si no fuera porque se trata de un episodio más en una relación en la que, de a ratos, priman la desconfianza y las operaciones cruzadas.

¿Y Ruckauf? El exvicepresidente negó, en conversaciones privadas, que su intención sea llegar al Gobierno para ocupar un cargo. "Cumplo 80 años esta semana, y estoy muy bien como estoy", lo escucharon decir al excancillery exministro del Interior, contento con su rol de columnista político en la señal LN+. •

### El debut con suerte de la embajadora de Paraguay

Entre canapés y bebidas espirituosas, mucho éxito le desearon el jueves pasado a la flamante embajadora de Paraguay en el país, Helena Felip Salazar. Horas después de entregar a la canciller Diana Mondino el plácet que la habilita como embajadora, Felip Salazar fue una de las invitadas especiales de la reunión organizada por el relacionista Ariel Blufstein en el Hotel Intercontinental, de la que participaron otros embajadores como Julio Bitelli (Brasil), Carlos Enciso (Uruguay) v Fares Yassir (Marruecos).

Diplomática de carrera, la embajadora cubre una silla vacante por tres años, con temas pendientes más que importantes como Yacyretá o la Hidrovía, que preocupan tanto a Javier Milei como a Santiago Peña.

Podría decirse que lo suvo comenzó con suerte: en ese aga-

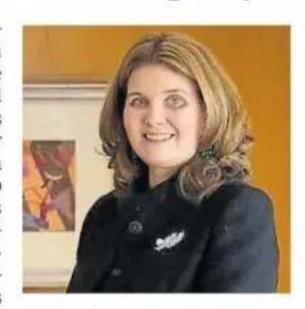

Helena Felip Salazar EMBAJADORA DE PARAGUAY

sajo, la embajadora ganó en un sorteo un paraguas de la Unión Europea, La aplaudieron el embajador de la UE, Amador Sánchez Rico, y Osvaldo Ostertag Ruttia, marido de la embajadora vdesignado cónsul en La Matanza, donde viven nada menos que 300.000 paraguayos.

### Nixon o Reagan, el debate de "ejemplos" libertarios

Se sabe que Estados Unidos, su modelo económico y político, es el faro que ilumina la estrategia internacional del gobierno de Javier Milei. Con récord de presencias en Estados Unidos en lo que va de su mandato, visitas en las que recibió premios, se reunió con líderes conservadores y llegó a lugares como la tumba del rebe de Lubavitch, Milei tiene al expresidente de ese país Ronald Reagan como uno de sus ejemplos a seguir, claro está junto a su contemporánea la británica Margaret Thatcher.

El culto a Reagan, no obstante, tienealgunos matices: uno de sus asesores más cercanos, el joven e influyente Santiago Caputo, no dudaen elegir a otro expresidente, Richard Nixon, como su mandatario y líder norteamericano favorito. "Reagan la tuvo muy fácil, tenía todo a favor. Nixon hizo

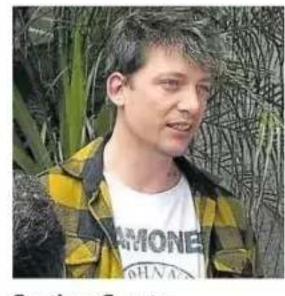

**Santiago Caputo** ASESOR PRESIDENCIAL

cosas nuevas en un contexto más difícil", comentó Caputo, con el ejemplo concreto de la sorpresiva visita de aquel mandatario a China, en febrero de 1972, donde se encontró nada menos que con el líder chino Mao Tze-tung. una jugada histórica en el tablero geopolítico mundial. •

### Pintura fresca y desconcierto por un himno en San Juan

El pasodel presidente Javier Milei por la provincia de San Juan quedó teñido de incertidumbre con la detención de un hombre armado a metros de la Casa Museo Sarmiento, donde se lanzó el novedoso plan de alfabetización, con la presencia del gobernador Claudio Orrego; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Sin embargo, y más allá de que "todo salió perfecto", hubo un par de anécdotas curiosas del viaje del Presidente. La primera: antes del final del acto, y cuando la delegación se preparaba para cantar el "Himno a Sarmiento" en su casa natal, apareció otro himno, el "himno provincial" para homenajear al Padre del Aula, con una letra diferente que desorientó a los invitados llegados desde la ciudad de Buenos Aires.

La segunda: por orden de las autoridades municipales de la capital sanjuanina, se repintaron algunas sendas peatonales a medianoche, con tanta mala suerte que la pintura no llegó a secarse, produciendo un efecto contrario al deseado. Cosas que pasaron en medio de la vorágine por la llegada del Presidente.

### Cafiero delinea una "cancillería paralela" con kirchneristas

Con look informal, pero sin perder de vista la agenda internacional de Javier Milei, el excanciller y actual diputado Santiago Cafiero fue días atrás parte de una reunión de referentes de política exterior del kirchnerismo. Los diputados del Parlasury exfuncionarios Victoria Donda, Cecilia Nicolini y Gabriel Fuks fueron algunos de los participantes de ese encuentro, austero, organizado en Cañuelas por la intendenta local, Marisa Fassi, y en el que abundaron las críticas a la actual política exteriory las alianzas de Milei y Diana Mondino.

"Milei pone en crisis al Mercosur, privilegia su dogmatismo anacrónico al interés nacional. Nuestro país necesita del fortalecimiento del bloque para tener una inserción internacional justa. Nada gana [la Argentina] con que el Presidente sea tendencia porsusexabruptos", dijo Cafiero, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, durante el encuentro, del que también participó el legislador camporista Franco Metaza. "Estamos todos juntos por la reconstrucción del peronismo", expresaron voces delencuentro, aún escépticas sobre la posibilidad de un regreso del PJ al poder en 2027.



Del 6 al 9 de julio de 2024, en La Rural de Palermo, 18ª edición





ANFITRION



SPONSORS





Secretaria de Bioeconomía





AUSPICIA

























MEDIA PARTNER



















(H) METRO 95.1

Consispoyeds ClarinX LA NACION







(7 % in @ o www.caminosysabores.com.ar

e Gourmet

### **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **Luis Cortina** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar MÁS DE 600.000 INSCRIPTOS

### Plan para capacitarse y buscar trabajo

Más de 600.000 personas se registraron en los últimos 45 días en el programa Volver al Trabajo, un plan de capacitación y búsqueda de empleo del Ministerio de Capital Humano. Según la cartera, este programa representa "un cambio cultural donde los beneficiarios están activamente buscando mejorar sus competencias laborales para ingresar al mercado formal".

### Por la caída de los ingresos, el consumo de carne llegaría al nivel más bajo en 110 años

"HISTÓRICO". La Bolsa de Comercio de Rosario calcula que el promedio por habitante por año quedaría en 44,8 kilos, el menor desde 1914; se suma la competencia del pollo y el cerdo

En medio de la fuerte recesión económica que atraviesa la Argentina, que lleva a que muchos se inclinen por productos alternativos más baratos, el consumo de carne vacuna se desplomó y este año "podría llegar a ser el más bajo desde que se cuenta con datos, es decir, en al menos 110 años".

El dato lo reflejó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que proyectó que el consumo anual por habitante promedio en 2024 será de solo 44,8 kilos, muy por debajo del promedio histórico, de 72,9 kilos, e incluso por debajo del piso de 1920, cuando se habían consumido 46,9 kilos por habitante por año. Hay registros desde 1914.

Pese a todo, en la comparativa internacional, dijeron en la entidad rosarina, la Argentina sigue siendo uno de los países con mayor consumo per cápita, con una ingesta prácticamente igual a la de Uruguay y superando ampliamente a Estados Unidos (38 kilos), Australia (27 kilos) y Chile (26 kilos).

Por otra parte, el consumo total de carnes bovina, aviar y porcina en la Argentina podría ubicarse en 2024 en torno a los 105,7 kilos por habitante. "De ser así, representaría una caída del 9% respecto del año anterior y sería el consumo más bajo desde 2011. Cada habitante consumiría en 2024 siete kilos menos de carne en comparación con el promedio de los últimos diez años, que es de 112,8 kilos", destacaron en la BCR.

Según dijeron, esta estimación se realiza sobre la base de los datos de consumo de carne proporcionados por la Secretaría de Bioeconomía, que se encuentran disponibles hasta mayo para las carnes bovina y aviar y hasta abril en el caso de la carne porcina. Comentaron que para hacer la estimación anual "se hace una desestacionalización sobre la base de la información de los últimos años", y recalcaron que se trata de una proyección, con lo cual el consumo real de 2024 podría diferir del estimado.

### Cómo es la dieta actual

En detalle, indicaron que la composición de la dieta cárnica del habitante promedio sería la siguiente: 42% de carne bovina, 42% de carne aviar y 16% de carne porcina.

"La proporción de carne bovina habría caído 3,5 puntos porcentuales respecto de 2023, alcanzando un mínimo histórico. Al mismo tiempo, el consumo de carne aviar aumentó 2,4 pun-

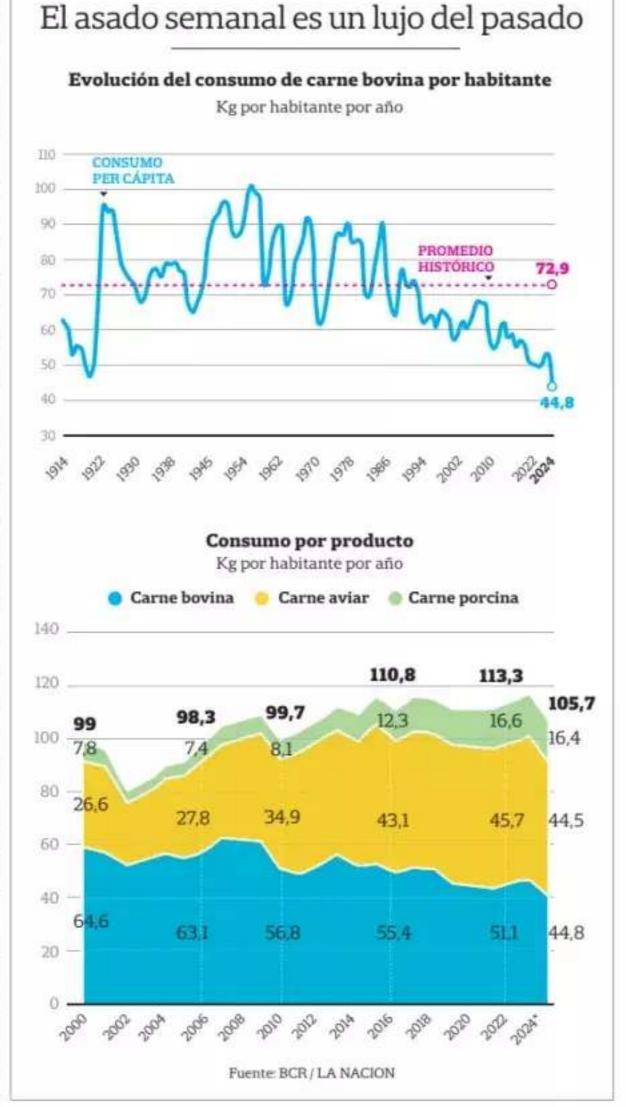

tos porcentuales de forma interanual. Por primera vez en los registros, el habitante promedio en la Argentina consumiría en 2024 la misma cantidad de carne vacuna que de carne aviar (alrededor de 44,5 kilos). El consumo de carne porcina aumentaría 1,1 puntos porcentuales respecto del año previo. Dado el contexto de recesión económica, lo que se observa es una sustitución del consumo de carne vacuna por alternativas más económicas, como el pollo y el cerdo", informaron.

En este contexto, otro indicador que puede interesar a este análisis es ver la evolución del poder adquisitivo de los salarios en términos de carne. Para esto, los especialistas de la BCR utilizaron los datos de remuneraciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los precios del kilo de asado, relevados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

De acuerdo con las proyecciones, "la remuneración bruta promedio del sector asalariado alcanzaría para comprar 146,6 kilos de asado en 2024". Este dato, comentaron en la entidad, "indica una caída del 5,6% con respecto a 2023, cuando el poder de compra de los sueldos era de 155,2 kilos, y es uno de los factores explicativos detrás de la caída en el consumo cárnico que

seviene experimentando este año".

En comparación con el consumo promedio de los últimos diez años, en 2024 cada habitante consumiría cerca de 22 kilos menos por persona, marcando una caída del 13.3%, "Cabe mencionar que este indicador sirve para tener una idea del poder de compra en términos de la carne, pero sobrestima el mismo, dado que se trata de remuneración bruta y no de remuneración neta. Además, solo se está considerando al sector asalariado privado, quedando excluidos los monotributistas. trabajadores autónomos, asalariados del sector público, entre otros. Pese a esto, el indicador es útil e informativo para realizar comparaciones interanuales, dado que el criterio que se utiliza es constante".

### Precios comparados

Para explicar la dinámica de los diferentes consumos cárnicos (relación que existe entre el precio de la carne vacuna y el de sus opciones sustitutas) se computó un indicador que calcula el precio relativo entre la cotización de la carne vacuna, medida por el kilo de asado, y las de las carnes sustitutas, conformado por un mix compuesto por 0,5 kilo de pollo entero y 0,5 kilo de pechito de cerdo con datos del Ipcva.

"Se proyecta que en 2024 la relación entre el asado y el mix se mantendría sin cambios respecto de 2023, en un valor de 1,9. Esto significa que con el dinero que cuesta adquirir un kilo de carne vacuna pueden comprarse casi 2 kilos de carnes sustitutas. El promedio de los últimos 10 años es de 1,7, lo cual significa que la carne vacuna está más costosa de lo usual respecto de sus sustitutos, siendo este uno de los factores que explican la pérdida de participación relativa del consumo de carne de vaca contra el de cerdo y pollo", expresaron en la entidad.

La BCR dijo que, a partir de los datos analizados, "el poder adquisitivo en términos de carne vacuna disminuiría en 2024, ubicándose además por debajo del promedio de la última década".

Por otra parte, con relación a los últimos años, "los precios resultan favorables a la carne porcina y aviar", destacaron, para concluir: "La participación de la carne vacuna en la canasta de consumo caería al 42%, mientras que la aviar subiría también al 42% y la porcina llegaría a representar el 16% del consumo de carnes". •

### Spotorno renunció como asesor del Gobierno

El economista había criticado la falta de definiciones de Caputo



Fausto Spotorno

El economista Fausto Spotorno anunció a través la red social X –antes Twitter– que dejó de formar parte del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei este domingo. "Quiero agradecer a Javier Milei por la gran oportunidad de participar en este Consejo, como también a Demian Reidel y al resto de sus miembros. Les deseo a todos el mayor de los éxitos", indicó en su publicación.

Días atrás, el hasta ahora asesor del Presidente había esbozado críticas a una conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Según el economista, la falta de definiciones sobre el futuro del plan económico en esa conferencia había sido la causa de la negativa reacción de los mercados financieros el lunes siguiente (1° de julio), dado que la expectativa de los operadores era que se activara la "segunda etapa" del plan de estabilización del Gobierno. "Los mercados esperaban algo más", sentenció Spotorno en ese momento.

El posteo del economista obtuvo la rápida respuesta de Reidel, jefe de asesores de Javier Milei: "Muchas gracias, Fausto, por tu aporte en el consejo! Abrazo y suerte!".

El pasado marzo, Milei anunció la conformación de un consejo de asesores que trabajaría de manera paralela al Ministerio de Economía, con la intención de aportar ideas más para el largo plazo.

La agrupación estuvo integrada inicialmente por el exvicepresidente del Banco Central Demian Reidel; el legislador libertario Ramiro Marra; el empresario Eduardo Bastitta; el economista del CEP Ariel Coremberg; el CEO de Carta Financiera, Miguel Boggiano, y el director de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira, además de Spotorno.

Cuatros meses después, el economista, que es director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF & Asociados (liderada por Orlando Ferreres), es la primera baja que sufre el consejo. •

ECONOMÍA | 19 LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

#### EL PULSO DEL CONSUMO

### La hora de seducir a un consumidor estoico

Guillermo Oliveto

PARA LA NACION-

#### Viene de tapa

Es probable, aunque no seguro, que la contracción del consumo haya "hecho piso". Lo que no se logra visualizar aún es cuándo y cómo volvería a crecer. El escenario de los negocios ha cambiado drásticamente: los consumidores se han vuelto estoicos. Si antes te venían a comprar, ahora hay que salir a vender.

Subestimar, negar, ocultar o soslayar la recesión que sufre la economía real, a esta altura, ya no tiene ningún sentido. Es como querer tapar el sol con la mano.

Son los propios ciudadanos que lo votaron, y que reafirman su esperanza en el Gobierno, los que en la medición cualitativa del humor social que acabamos de concluir en W nos dicen cosas como: "Veo seco el tema" o "la actividad económica se seca". A esas manifestaciones se suman otras que operan como un refuerzo semántico: "Es una recesión muy grande. Se traba la cadena y todos pierden". "Si se cierra un negocio, hay una cadena: no está más el empresario, no hay empleados, no tiene más trabajo el que le hacía los papeles. Es así, se hace una bola tribuidora y les vende a las panaderías. Son panaderías donde va gente normal, ningún grupo selecto. Y las ventas les cayeron un montón. Entonces el panadero le compra menos y le pelea el precio a fondo. Todo es así".

#### Cruzando el desierto

La analogía implícita no es trivial. De un modo u otro todos están hablando de un sistema de engranajes al que le falta fluidez. Los ciudadanos, que tienen una visión más sistémica de lo que podría imaginarse, miran a su alrededor y eso les genera incertidumbre y temor: "Yo alquilo un local y cada vez tengo menos ventas. En marzo del año que viene no voy a renovar el contrato. Cierro el local porque no me da. Las ventas son cada vez menos y los contratos y gastos se fueron a las nubes. Hay muchos otros negocios que ya cerraron".

Incluso son capaces de articular lo general y lo particular: "Dicen que macroeconómicamente el país va bien. Puedo creerlo. El problema es que desde adentro hay un sufrimiento que desde afuera no se nota".

Es interesante el registro que hay de la configuración dual que adquirió la economía. Por un lado, está lo macro, lo grande, aquello que se sabe que es relevante, aunque no se entiende tanto, lo que luce más abstractoylejano. Esoes "elafuera", y se está arreglando. La manifestación más clara de ello es la baja de la inflación, que, naturalmente, la gente percibe y reconoce como algo muy valiosoy una promesa cumplida por parte del Gobierno.

Sin embargo, por el otro lado, está lo propio, lo cercano, lo que se puede ver y tocar. Es decir, "el adentro". Un entorno próximo que se está resquebrajando rápidamente. No es un proceso nuevo que haya comenzado hace seis meses. La degradación viene de hace años. Pero si se percibe una especie de golpe final, y hasta en ciertos casos letal, en un período muy corto y reciente.

El horizonte de mejora se va corriendo: "Tengo esperanzas de que cuando lleguemos a agosto las cosas se acomoden para el lado de la gente"; "va a seguir habiendo ajuste, vamos a pasarla mal un año más. Ojalá que el año próximo todo se estabilice"; "no creo que es-

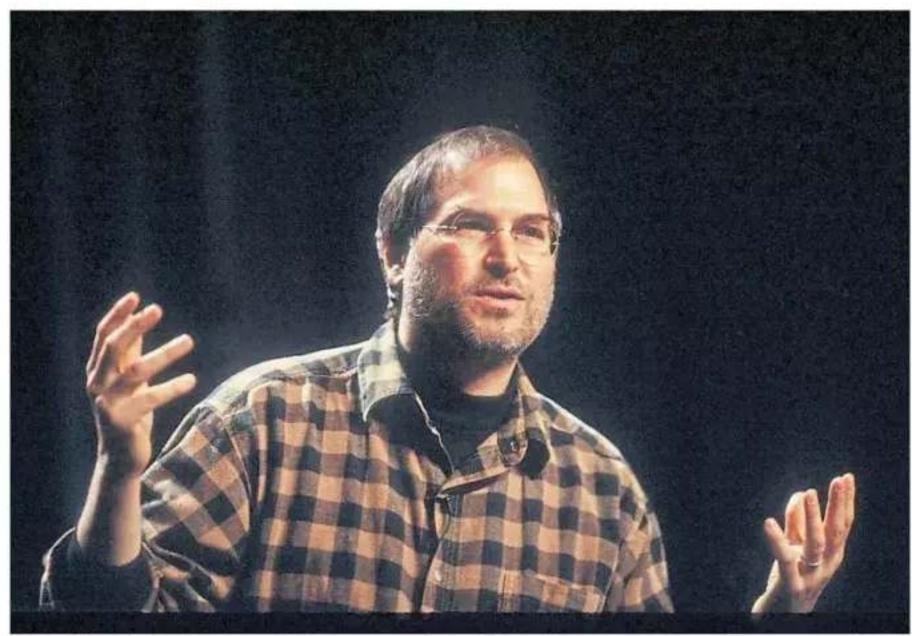

Steve Jobs volvió a Apple en 1997 y tuvo que relanzar los productos para rescatarla

ARCHIVO

difícil imaginar que en diciembre vayamos a estar mucho mejor"; "la incertidumbre nos está matando. De acá a seis meses no sé qué esperar".

Esa sensibilidad de los ciudadanos, ese registro casuístico y emocional, esa mirada personal que pretende generalizar el caso particular, es convalidada por la fría racionalidad de los números.

Durante los primeros seis meses de 2024, los datos preliminares indican que las ventas de consumo masivo, es decir, los productos más básicos, habrían caído en el orden del 10% interanual, considerando todos los canales de comercialización: desde los grandes supermercados hasta los autoservicios, los almacenes, los kioscos, las farmacias y hasta el e-commerce, según el nuevo índice integral que mide el consumo total, elaborado por Scentia.

Si nos corremos de lo más cotidiano, ahora sí, con datos oficiales confirmados, durante el primer semestre los insumos para la construcción cayeron 33%; los despachos de cemento, 31%; las ventas de autos, 22,5%, y las de motos, un 15%. Las de indumentaria oscilarían alrededor del -20%, al igual que las de shopping centers, en estos últimos dos casos con información preliminar.

Las comparaciones intermensuales podrían estar indicando la idea de "haber tocado piso". El índice general de actividad de Orlando Ferreres volvió a registrar en mayo una caída con respecto a abril, pero se mantiene encima del nivel de marzo. La economía cae hasta ahora 6% interanual.

Lo mismo sucede con el indicador de actividad industrial que acaba de publicar el Indec: la caída es del 15% año contra año acumulado enero/ mayo. Cemento, autos y motos también cayeron en junio con respecto a mayo. Todavia "no hay rebote" ni "despegue", sino más bien una frágil estabilidad en un nivel de actividad sustantivamente más bajo.

Es por ello que, en la macroeconomía, ya no se habla de una recuperación en V sino en U. El FMI proyecta 5% de crecimiento para 2025. En la microeconomía seguimos sosteniendo nuestra estimación inicial de una recuperación en for-

de nieve". "Mi suegro tiene una disto vaya a mejorar para fin de año, ma de "pipa de Nike", con mejores cismo hoy se ha puesto de moda en con el panorama actual se me hace números recién en el último trimestre. Proyección sujeta a revisión de acuerdo con cómo evolucione la tasa de desempleo, que fue del 7,7% promedio país, pero del 9,9% en el Gran Buenos Aires durante el primer trimestre de este año.

En síntesis, la emocionalidad ciudadana coincide con la fría racionalidad de los números: el contexto se percibe árido, seco, áspero. Es que estamos cruzando el desierto. Esperado, previsible, inevitable para muchos y elegido a conciencia por tantos otros. Con esperanza o con desazón, ilusionados o enojados, los argentinos marchan en busca de un prometido oasis que todavía ni unos ni otros logran visualizar.

### El nuevo consumidor

Acostumbrados a los vaivenes de los ciclos económicos, los argentinos tienen una gran capacidad de adaptación. Leyeron precozmente las señales de época y mutaron. Dejaron abruptamente de ser hedonistas vacíos que, carentes de proyecto y de imaginario de futuro, gastaban compulsivamente sin poder escapar del malestar. Ahora, con la fe y la convicción de los conversos, dieron un giro de 180 grados y se han puesto "estoicos". Ese proceso puede condensarse en esta cita textual que una mujer de clase media alta nos dijo en nuestros focus groups: "Tengo que aprender a comprar de nuevo".

Como escuela filosófica, el estoi-

El nuevo consumidor es un asceta, capaz de renunciar y vivir de un modo austero, casi monástico

Para Robert Greene, se trata de "la habilidad de irradiar alguna cualidad que atraiga a la gente y movilice sus emociones hasta hacerles perder el control"

las redes sociales siguiendo la senda bastante más liviana de la autoayuda. Sucede que sus valores y principios funcionan como atenuantes para una sociedad contemporánea donde la vidriera infinita digital ha generado una hipertrofia del deseo. Pero este hecho no debería confundirnos. Lejos de los textos de ocasión o los tuits con soluciones mágicas, los estoicos fueron pensadores de gran calibrey densidad que dejaron para la posteridad un gran legado intelectual, emocional y espiritual, una filosofia de vida. Promovían, sobre todo, la moderación, la prudencia, la templanza, el autocontrol, la disciplina, la frugalidad, el coraje y la necesidad de asumir sanamente la imposibilidad de tenerlo y controlarlo todo.

Bajo el mantra del "no hay plata", el nuevo consumidor estoico es un asceta, alguien capaz de renunciar a muchas cosas y vivir de un modo austero, en cierto punto, casi con un despojo monástico. ¿Impronta forzada o voluntaria? Una extraña hibridación de las dos cosas. ¿Mutación real o mero camuflaje de circunstancia? Hoy es difícil precisarlo. Lo relevante es que es a esta nueva fisonomía a la que hay que atraer, convocar, invitar, persuadir, convencer.

Ahora que ya no nos vienen a comprar, sino que hay salir a vender, que hay que lograr destacarse en el mar de la abundancia donde sobran opcionesy, además de dinero, falta libido, vale la pena volver a lo que Gilles Lipovetsky nos decía en su ensayo Gustar y emocionar, publicado en 2017.

"Desear gustar, atraer la atención sobre uno mismo, ponerse en valor y realzarse: ¿hay algo más invariable en la conducta de los hombres y las mujeres? El deseo de gustar y los comportamientos de seducción (adornos, cosméticos, regalos, miradas, coqueteos, sonrisas cautivadoras) parecen, en ciertos aspectos, atemporales. Algo transhistórico estructura la coreografia de la seducción".

Luego de recordarnos su carácter antropológico, Lipovetsky vinculaba este fenómeno tan humano con la dinámica comercial. Afirmaba que "entre el capitalismo de consumo y la seducción, los vínculos son consustanciales, ya que no se trata de coaccionar ni de im-

poner comportamientos, sino de suscitar deseo, gustar y emocionar. Agente global de atracción, régimen de incitación del deseo, el capitalismo de seducción constituye un universo de tentación perpetuamente renovada".

El pensador francés nos recuerda que, para Freud, "la novedad constituye siempre la condición del goce". A su vez, trae uno de los tantos pensamientos que en este sentido propuso el sociólogo Zygmunt Bauman: "La vida del consumidor es una secuencia interminable de nuevos comienzos".

Por eso, Lipovetsky expande aquello que ya había señalado prematuramente cuando publicó El imperio de lo efimero, en 1987: la esencia evanescente de la moda llegaría a todo lo demás. Hoy confirma su presunción de 37 años atrás señalando que "la seducción del consumo radica precisamente en esta fuerza perpetua de inicio, ya que nada seduce más que los momentos de inicio". El nuevo capitalismo de seducción lleva inscripto en su ser el arquetipo de Don Juan, aquel personaje de la literatura española que presentó Tirso de Molina en 1630.

#### Tecnología y moda

Si hay una industria que ha sabido expresar esta lógica en su máxima expresión es la tecnología. Hoy cada nuevo modelo "nace viejo", porque ya están trabajando en el próximo. Así como en el sector de la moda el fast fashion, de la mano de Zara, H&M, Uniqloyahora Shein terminó empujando también al resto de los jugadores a ciclos productivos cada vez más cortos para que la novedad resulte permanente, en la tecnología hubo un gran acelerador. Obviamente, fue Steve Jobs.

Cuando, en 1997, regresó a una Apple que se encaminaba a la bancarrota, tuvo una reunión con algunos de los ejecutivos y diseñadores para preguntarles qué era lo que andaba mal. Ellos ensayaron varias respuestas erráticas que demostraban la anomia en la que se encontraba la cultura de la compañía. En un momento Jobs los interrumpió y, saltando de su silla, exclamó: "¡Son los productos! ¡Los productos apestan! ¡No hay más sexo en ellos!".

Así comenzó la resurrección de Apple. En 1999 presentaría la iMac, una computadora de escritorio realmente diferente. Ya no era ni cuadrada ni marrón. Tenía líneas curvas, sensuales, sofisticadas, transparencias y colores. En 2001 lanzaría el iPod, otra gran conjunción de funcionalidad y belleza. El resto es historia conocida.

¿Cómo seducir en la Argentina actual a estos consumidores distantes, fríos, lejanos, austeros, esforzados, ascéticos, estoicos? Este es el gran desafío.

Viene bien, por ello, repasar lo que escribió el americano Robert Greene, un estudioso del Homo sapiens, adepto a publicar con formato de leyes libros sobre cuestiones tan complejas como el poder, la guerra o la naturaleza humana.

En su obra El arte de la seducción, publicada en 2001, nos señalaba: Las seducciones eficientes no comienzan de una manera obvia. Comienzan con la habilidad de irradiar alguna cualidad que atraiga a la gente y movilice sus emociones hasta hacerles perder el control".

Ese será el nombre del juego en el segundo semestre para las empresas y sus marcas si pretendemos que la "pipa de Nike" no se transforme en una L. •

20 | ECONOMÍA



A principios de la semana pasada, el dólar informal empezaba a superar los \$1400

XINHUA/ARCHIVO

# Tras las turbulencias, los analistas prevén más calma en los mercados

PERSPECTIVAS. La brecha cambiaria se mantendría en el orden del 50%, mientras que los bonos soberanos podrían recuperarse

### María Julieta Rumi

Después de la reacción negativa de los dólares libres y los activos financieros locales la semana pasada, distintos analistas coinciden en que en los próximos días habría una mayor calma en el frente cambiario después del reacomodamiento de la brecha –que quedó en el orden del 50%–, mientras que los bonos soberanos en dólares podrían repuntar en vistas a que en junio se habría registrado nuevamente superávit fiscal y financiero.

De acuerdo con Fernando Marull, socio en FMyA, el dólar empezó a escalar a mediados de mayo por los siguientes factores: la baja de tasas fue excesiva, asustó que el Banco Central no comprara reservas mientras que en el segundo semestre es más difícil, hubo ruido por la Ley Bases y el mundo dejó de ayudar como en el primer semestre.

Por último, la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, impactó negativamente porque, mientras el mercado esperaba medidas cambiarias y una hoja de ruta para salir del cepo, el Gobierno dijo que seguía todo igual y que estaba resolviendo el problema de los pesos.

"Antela expectativa de que el cepo continúe por más tiempo, el mercado se lanzó al dólar contado con liquidación (CCL) y escaló a \$1450. Sinembargo, sin nuevas medidas, el dólar aflojó y creo que esta semana va a haber una mayor calma porque se frenó la devaluación del real en Brasil, el mercado se tento a vender arribade\$1400yelGobiernopublicó la Ley Bases y podría estar reglamentando el blanqueo. Además, el mercado empezó a comprar letras del tesoro capitalizables en pesos (Lecap) de nuevo y el miércoles les van a pagar casi US\$1000 millones a tenedores locales por la primera amortización del AL30", opinó Marull.

En tanto, el economista Gustavo Ber coincidió en que los dólares financieros y el blue podrían transitar una etapa de mayor estabilidad alrededor de los \$1400 tras el último reacomodamiento, "toda vez que una brecha cambiaria del orden del 50% ya debería ser suficiente en el actual contexto". El viernes pasado, el dólar blue subió \$15 y se terminóvendiendoa\$1420.Entanto, si se mira el recorrido de toda la semana, acumuló un alza de \$55. Por otro lado, el MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a \$1396,24, sin cambios frente al jueves, y el CCL terminó el día a \$1392,38, lo que significó una caída diaria de \$5,45. De todos modos, en la semana treparon \$48,3 y \$42,8, respectivamente.

En cuanto a los activos financieros, Ber dijo que, de continuar firme el apetito por el riesgo en Wall Street, las acciones y bonos en dólares podrían seguir intentando una recuperación –aun en medio de un clima de mayor volatilidadde la mano de aquellos operadores más tácticos, a pesar de la mayor incertidumbre tanto local como emergente, en especial en busca de aprovechar compras de oportunidad tras la marcada debilidad de los últimos tiempos.

"Creo que se terminó de entender por dónde viene el ordenamiento de lo que queda de pases, tras la conferencia de prensa de Luis Caputo y Santiago Bausili. La descompresión de los dólares financieros de fin de la semana debería continuar", afirmó, por su parte, Fernando Baer, de Quantum Finanzas, y dijo que el contexto internacional también ayudó, ya que los datos de desempleo y subsidios a esa situación en los Estados Unidos jugaron a favor de los emergentes en general.

### Contexto global

Sin embargo, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, señaló que, si bien la semana pasada fue bastante buena desde el punto de vista internacional y eso se tra-

dujo en alguna mejora acá, "no fue una mejora tan marcada como la que se vio afuera". "Si bien la semana cerró más calma, luce como que todavía hay cierto dejo de cautela. Creo que el mercado va a estar mirando para ver si apuesta o no a los activos locales y va a seguir de cerca lo que pase con la implementación de la letra de regulación monetaria (Leremo), la evolución de las reservas, de las tasas y todo lo que pase en torno a las reformas que se pueden venir de la mano del ministro Federico Sturzenegger y del resto del equipo económico", completó.

Por último, Diego Martínez Burzaco, de Inviu, describió que las turbulencias de la semana pasada obedecieron a factores tanto externos como locales. A nivel global, dijo que ya hace un tiempo que los mercados emergentes, y sobre todo los flujos hacia la región, están saliendo más que entrando, lo que trae aparejada una marcada depreciación en términos nominales de las monedas latinoamericanas.

Por otro lado, en el plano nacional, apuntó a que el Banco Central ya hace dos meses que no puede avanzar plenamente con la acumulación de reservas, mientras que la reactivación económica se aleja. "En todos los consensos ya se descartó la recuperación en V y ahora estamos viendo si esto se demora mucho más allá de lo que es el tercer trimestre del año. Eso también te genera muchos interrogantes sobre si el Gobierno puede mantener el superávit primario, el superávit financiero, etcétera. Todo eso concluye en una toma de ganancias en los bonos y también alguna presión sobre los tipos de cambio libres que hacen bajar los precios de las acciones en dólares", continuó.

Martínez Burzaco consideró que en el corto plazo la deuda soberana en dólares se ve más atractiva que las acciones, mientras que el Gobierno pueda mantener el superávit fiscal. •

### El plazo fijo UVA fue la estrella de la inversión financiera en el primer semestre

En un contexto de alta inflación y dólares libres planchados, rindió 61,4% en moneda dura

### Melisa Reinhold

LA NACION

En el primer semestre del año, pocas inversiones lograron seguirle los pasos a la inflación. Sin embargo, en un contexto donde el dólar se mantuvo prácticamente planchado hasta mediados de mayo, hubo algunos activos locales que pagaron una tasa conveniente en pesos y sacaron una ventaja de hasta 61,4% en moneda dura entre enero y junio pasados.

La inversión argentina con mayor retorno en el primer semestre del año fue el plazo fijo UVA, instrumento que ajusta por el índice de precios al consumidor (IPC): subió 126,1% en pesos. En términos reales, se ubicó apenas 0,4% por encima de la inflación (índice CER, que captura en parte el dato de diciembre pasado).

Pero en caso de que el ahórrista haya aprovechado las tasas y, al vencimiento de la colocación, se dio vuelta con los pesos y compró dólares (estrategia conocida como carry trade), obtuvo un retorno del 61,4% en moneda dura, de acuerdo con un análisis de GMA Capital.

BCRA de reducir el stock real de pasivos remunerados a partir de tasas reales negativas (+1,7%). Por último, los bonos dollar-linked (ajustan por dólar oficial) exhibieron de los peores retornos del primer semestre, luego de la devaluación de diciembre y la instauración del crawling

Los plazos fijos UVA tuvieron su pico de popularidad entre diciembre y febrero últimos, cuando la inflación alcanzó niveles que no se observaban desde la década de los noventa, puesto que estos instrumentos pagan por el índice de precios al consumidor más una tasa de 1%. No obstante, en los últimos meses, a medida que los precios se desaceleraron, la demanda por parte de los ahorristas también cayó.

Además, como guiño a los bancos (muchos habían "escondido" en sus páginas web esta alternativa de inversión por el poco negocio que les suponía), a finales de diciembre el Gobierno decidió aumentar el plazo mínimo de inversión de 90 a 180 días para desincentivar a los ahorristas. Es decir, quienes hicieron un plazo fijo UVA en enero podrán este mes retirar el dinero.

De todos modos, el gran retorno que tuvo esta inversión medida en moneda dura también se explica por la pax cambiaria que tuvieron los dólares financieros. Desde comienzos de febrero hasta mediados de mayo, esas cotizaciones se mantuvieron prácticamente en los mismos valores, entorno a los \$1035. Las presiones sobre el mercado cambiario se reactivaron tras la baja de tasas de referencia que anunció el Banco Central, al 40% nominal anual (TNA): aun así, hasta finales de junio, el tipo de cambio financiero acumuló una suba del 40%, muy por debajo de la inflación.

Otras inversiones en pesos que se destacaron en el período analizado

### 61,3%

### Bonos del Tesoro

Fue el rendimiento, en dólares, del TO26, uno de los títulos de deuda pública mejor rankeados.

### 40%

### Dólares financieros

Fue la rentabilidad que arrojó la compra de estas divisas en el primer semestre del año, muy por debajo de la inflación (71,9% a mayo). fueron los bonos del Tesoro (Botes), particularmente el TO26, con un retorno del 61,3% en dólares.

En tanto, los bonos soberanos acumularon una escalada del 30,4% en moneda dura (pero tuvieron un rendimiento 18,8% menor a la inflación), mientras que la Bolsa porteña se movió un 73,3% en pesos, es decir, 23% menos que la suba de precios, pero 23,7% más que el dólar.

"El resto de los activos en pesos, particularmente los bonos indexados, mostró una performance más bien pobre. Los bonos CER (ajustan por IPC) no lograron generar rendimientos atractivos dado el limitado upside de la curva luego del rally evidenciado a fines de 2023 (+3,9% frente al dólar). Asimismo, las inversiones atadas a la tasa Badlar (plazo fijo) sufrieron por la estrategia del BCRA de reducir el stock real de pasivos remunerados a partir de tasas reales negativas (+1,7%). Por último, dólar oficial) exhibieron de los peores retornos del primer semestre, luego de la devaluación de diciembre y la instauración del crawling peg (minidevaluaciones) del 2% mensual (-5,8%)", dijo Nery Persichini, de GMA Capital.

### Cambio de perspectivas

El mes pasado, el clima en los mercados cambió. No solo se registró más volatilidad en la cotización de los dólares financieros, sino que también cayeron bonos y acciones, a pesar de que el Gobierno recibió una oleada de buenas noticias, como la aprobación de metas con el Fondo Monetario Internacional, la renovación del swap con China y la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso nacional.

Al observar lo que sucedió únicamente en junio, los destacados fueron los bonos soberanos dollarlinked y los Bopreal (bono importador), los cuales tuvieron igual variación que el dólar contado con liquidación (CCL). Estos fueron los únicos activos que lograron tener un retorno por encima de la inflación, junto con el plazo fijo UVA (con apenas 0,1% en pesos y -3,1% frente al dólar).

"El mes de junio, al igual que el de mayo, se encontró signado por la volatilidad del [dólar] CCL. A pesar de haber mostrado cierta estabilidad durante la primera quincena, el retroceso del peso en la segunda parte del mes borró el retorno en dólares de casi todos los activos locales. Ante el comienzo del segundo semestre, activos con una pobre performance en lo que va de 2024 comienzan a verse atractivos, mientrasqueel rally de los outperformers de los últimos seis meses se pone en duda para lo que queda del año", advirtió Persichini.

El segundo semestre del año es otro escenario inversor. No solo porque se estima que la inflación se ubicará en niveles del 5% mensual (lo que afectaría el rendimiento de inversiones atadas al IPC, como el plazo fijo UVA), sino que también se espera mayor volatilidad cambiaria. El mercado tiene la expectativa puesta en conocer la hoja de ruta de la política cambiaria que tomará el Gobierno, sobre todo en lo que respecta a la evolución del dólar oficial y la salida del cepo cambiario.

ECONOMÍA 21 LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

Fue un ícono de la industria; se especializó en soluciones energéticas para grandes obras, construía turbinas para centrales y llegó a armar una multinacional

### Enrique Pescarmona.

### Apogeo y caída de uno de los industriales más importantes del país

Texto Diego Cabot



Pescarmona: su abuelo había fundado la empresa en 1907, en Mendoza

ARCHIVO

de la compañía. Cuando los tores y marcó la salida del cobranzas, al que se sumapapeles, las firmas y las formalidades terminen, la venta de las acciones del Estado vez que podía. Y si bien ya era minoría en el directorio desde 2018, el cambio de manos ARC Energy hizo una oferta para quedarse con la firma), la empresa metalúrgica que él condujo por 50 años, será el repliegue final de uno de los industriales más importantes que dio la Argentina en el siglo XX.

carmona fue el último capítulo del final de un acuerdo dio hace seis años. Un pool de bancos se quedó con el de soluciones para grandes obras energéticas.

cionario constituyó un mojón más en un proceso que empezó en 2014, cuando la empresa declaró el default con un pasivo de alrededor sas de la caída, en su entorno de US\$1100 millones.

dores, que encabezaron el

Enrique Menotti Nación y un fondo de inver-Pescarmona había siones de Chile, entre otros, perdido el control se hizo con dos de tres direcpoderoso empresario.

2018 no fue un año fácil para él. A fines de agosto se en Impsa marcará la retirada convirtió en arrepentido en final de uno de los empresa- la causa cuadernos, después rios más importantes de la de que se dispuso la deten-Argentina en las últimas dé- ción de Rodolfo Valenti, uno cadas. "Menotti es nombre", de los gerentes de la compa- turbinas y soluciones enerse encargaba de aclarar cada nía y hombre de confianza del mendocino. En su declaración judicial, admitió que su empresa le pagó al Minisde Impsa (la estadounidense terio de Planificación Federal 2,98 millones de dólares por conceptos indebidos.

Aquella decisión de Pescreó su abuelo en 1907 y que carmona de entregar las acciones a los acreedores fue una suerte de intento de La carga venezolana resurrección de la empresa después de tres años de default. En el ambiente in-El paso al costado de Pes- dustrial, los últimos pasos de Enrique respecto de la decisión de ceder el control con los acreedores que se fueron valorados como una fuerte determinación para que la compañía continúe. 65% de la compañía, que se aunque no en sus manos. De especializó en construcción hecho, podría haberla mandado a la quiebra y ver cómo se ejecutaban los activos. Pe-Esta venta del paquete ac- ro prefirió perder el poder en la empresa que fundó su abuelo con tal de verla con las puertas abiertas.

A la hora de buscar las caumiran a América Latina. No En 2018, el grupo de acree- le fue bien al grupo en su excursión regional. Vendió so-Banco Interamericano de luciones energéticas a Vene-

a hacía años que Desarrollo (BID), el Banco zuela y construyó en Brasil. Pero, por diferentes motivos, ninguno de los dos países pagó. Semejante problema de ron la coyuntura argentina y la baja participación de Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA) en la obra pública local fue demasiado para la empresa.

géticas de la Argentina entró en cesación de pagos en 2014. Entonces, envió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que reconoció que no podría hacer frente a un pago de intereses previsto por \$42 millones y US\$23 millones.

Entre las dificultades más significativas que tuvo entonces, se encuentra una deuda que el gobierno de Venezuela generó con Impsa por la centraldeTocoma.EnBrasil,dicen cerca del empresario, jamás pudo competir con las bondades que ofrecía Odebrecht a la hora de ganar obras.

"Es una de las víctimas indirectas de esa manera de competir que ahora deja presos por toda América Latina", dice una fuente cercana a la compañía. Siempre se quejó mucho del apoyo de los Estados que solían tener algunas corporaciones cuando salían al mundo. El reclamó lo mismo y jamás lo consiguió. La expansión en Brasil fue el principio del fin.

Ahí le exigieron socios locales. Contaba que eso le restó competitividad.

En los contratos internacionales, Alstom y Vestas trabajaron con costos cercanos al dumping y perdió los primeros parques eólicos. Siempre se lo escuchaba hablar sobre la diferencia de respaldo que les daban sus La principal proveedora de respectivos Estados a esas empresas.

> En la Argentina, Pescarmona ganó en 2010 la primera licitación para la construcción de las represas Cóndor Cliffy La Barrancosa. Debía aportar financiamiento y terminarlas en seis años. No pasó ni una cosa ni la otra. El financiamiento se cayó y jamás se inició el proyecto.

> Fallecido el expresidente Néstor Kirchner, llegó el momento de los homenajes. Se anuló la licitación, se les cambió el nombre a las represas por Néstor Kirchner y Jorge Cepernic y surgió un nuevo ganador: Electroingeniería y sus socios chinos, los actuales constructores. Impsa quedó absolutamente marginada.

> Fue el último proyecto grande que ganó Pescarmona en la Argentina, una obra que jamás pudo iniciar. La empresa creció de la mano de las grandes obras públicas. Su relación con el Estado siempre fue estrecha, aunque durante el kirchnerismo, con la falta de financiamiento de la Argentina, perdió la pulseada con los

brasileños, que usaban el banco de fomento Bndes, y con los chinos, que llegaron con empresas, construcción y plata. De hecho, en su declaración como arrepentido dijo que lo marginaron de las licitaciones y que no pudo seguir haciendo negocios en la Argentina, mientras que sus filiales se expandían en el resto del mundo.

Con plantas en Mendoza, Brasil y Malasia, Impsa fue una de las primeras multinacionales argentinas. A fines de los 90 tuvo especial inserción en Asia, continente al que atendió desde Kuala Lumpur, capital de Malasia. En ese país del sudeste asiático fue líder y llegó a facturar unos US\$600 millones anuales, con contratos en Malasia, China, Taiwan y Filipinas.

Siempre fue un hombre visceral y así toma las decisiones. En el caso de Impsat,

la compañía satelital del grupo, por ejemplo, dejó pasar una oferta millonaria y la terminó vendiendo por poco dinero. Esa empresa hubiera cambiado el destino del grupo. Pero no pudo ser. En su entorno siempre relatan una de las situaciones que marca el empresario. En 1985 lo secuestraron. Entonces, cuando fue rescatado, regresó con 30 kilos menos y nunca jamás los recuperó. "Siempre les agradezco a los secuestradores que me hicieron bajar de peso", repetía, con ironía.

Desde 2018, Pescarmona ya mira con ojos de minoría lo que sucede en la empresa que creó su abuelo. La mayoría de las acciones cambiarán de manos una vez más. Se cierra, entonces, un capítulo más del impresionante camino de uno de los grupos empresarios mendocinos más importantes de la historia.

### Remates

### Arte & Antigüedades





### clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL

## Legales

### Edictos **Judiciales**

### Edicto

PUBLIREVISTAS S.A. CUIT 30-70174915-0.- Domicílio legal: Zepita 3251 C.A.B.A., inscripta en IGJ el 12/11/1998, bajo Nº 13.232, Lº3 de Sociedades por Acciones - Se hace saber por el término de tres días que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/05/2024 la sociedad re-

### Edictos Judiciales

solvió aumentar el capital social de \$4.876.529.989 a \$17.484.650.903 y luego reducir voluntariamente dicho capital a \$14.484.650.903, Modificar en consecuencia el Artículo 4º del Estatuto Social - Valuación del activo y pasívo al 31/12/2023 antes de la reducción asciende a: Activo \$26.057.167.606, Pasivo \$2.766.509.600 y Patrimonio Neto \$23.290.658.006 y después de la reducción asciende a: Activo \$26.057.167.606, Pasivo \$5.766.509.600 y Patrimonio Neto \$20.290.658.006.- Los reclamos y oposiciones de ley deberán efectuarse en Zepita 3251 C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas.- Autorizado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/05/2024 - Escribano Enrique Ignacio Maschwitz-Matricula 3731 C.E.C.B.A.



SÁBADOS CON TU DIARIO

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS

22 | SOCIEDAD | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### PARA PERSONAS EN CALLE

### Protocolo Invernal en la ciudad

Ante la alerta por frío, la Ciudad incrementó en un 120% la cantidad de equipos de la Red de Asistencia que recorren las calles. Con más de 600 personas trabajando, cada noche se despliega el Protocolo Invernal, que tiene como primer objetivo dar una respuesta inmediata e integral a las personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas.

### Crece el reclamo para obligar a los médicos a hacer la residencia antes de ejercer

CRISIS SANITARIA. Ante la escasez de profesionales en especialidades críticas, el pedido suma defensores; hoy pueden optar o no por esa etapa de formación, ya que el diploma los habilita

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

Cada vez son más las voces desde el sistema de salud que se suman a reclamar en público una reformulación de la formación de los médicos desde la universidad y que los cuatro años de residencia, después de obtener el título de grado, pasen a ser condición para el ejercicio profesional. Hoy, los recién egresados pueden optar por no atravesar esa etapa de formación supervisada en centros sanitarios, porque el diploma que otorgan las facultades es habilitante: con la matrícula, pueden empezar a trabajar.

Un repaso de los postulantes a los cupos que ofrece un hospital universitario para este año reafirma que disminuye el interés de los egresados en las especialidades consideradas críticas, como clínica médica, terapia intensiva o pediatría. "Estas especialidades troncales siguen siendo las más necesitadas por los pacientes, además de ser el semillero del que se alimentan las demás, pero siguen siendo los profesionales menos remunerados al finalizar sus residencias en relación con una alta carga horaria laboral", explicó Pablo Young, director del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Británico de Buenos Aires.

Los nuevos profesionales eligen, en cambio, las disciplinas mejor remuneradas, como anestesiología, cirugía general, dermatología, ortopedia y traumatología, cardiología, oftalmología, diagnóstico por imágenes u otorrinolaringología, según se desprende del relevamiento hecho por el equipo del Británico.

"El análisis subraya la necesidad de reformar el sistema de formación médica, con mejoras como la obligatoriedad de realizar las residencias, la reducción del tiempo de formación universitaria y la eliminación del multiempleo", sostuvo Young. Previamente, diversos actores del sistema sanitario –profesionales, académicos y hasta el Ministerio de Salud de la Nación – ya se habían expresado a favor de revisar el alcance de las residencias.

Este hospital universitario, asociado a la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene su propio concurso para cubrir las residencias por fuera del examen único, la evaluación nacional del martes pasado, que contó con más de 8200 postulantes habilitados para rendir, como publicó LA NACION.

El equipo de Young analizó la demanda que tuvieron este año. Los cupos en el Británico están entre los más buscados, según refirieron a LA



El martes se realizó el examen nacional para residencias médicas en todo el país

RICARDO PRISTUPLUK

NACION postulantes que también se presentaron a la prueba nacional para aumentar las posibilidades de acceder a cupos que se otorgan por orden de mérito. Suelen inscribirse, en promedio, en tres concursos.

Los datos sobre el proceso de selección para ocupar las 67 vacantes ofrecidas en el Británico para las especialidades básicas y posbásicas indican que se inscribieron 1386 egresados de carreras de la salud, con un 48% de extranjeros, una proporción por encima del 31,1% estimada por la nación para el examen único a partir de los registros difundidos por la cartera sanitaria nacional. Dentro de cada especialidad, ese porcentaje preocupa cada vez más porque no atrae a los profesionales argentinos: en terapia intensiva, por ejemplo, el 80% de los postulantes son de otro país.

Del total de inscriptos, 1295 rindieron el examen para cubrir 55 puestos en 12 especialidades médicas básicas y siete no médicas, como enfermería, bioquímica o kinesiología, entre otras. Los 91 candidatos restantes compitieron con dos entrevistas por los 12 puestos en especialidades posbásicas.

Con el análisis observaron una "disminución en el interés por especialidades críticas como clínica médica, pediatría y terapia intensiva, las cuales son esenciales, pero menos remuneradas en compara-

ción con otras", según detallaron. A la vez, creció el número de postulantes para residencias en especialidades como anestesiología, cardiología, cirugía general, dermatología, diagnóstico por imágenes, oftalmología, otorrinolaringología y traumatología, debido a que son especialidades más valoradas económicamente, continuaron en los resultados.

"La desvalorización del rol del médico pone en riesgo la formación de especialistas capaces de manejar la creciente complejidad de los pacientes", refirió Young. Parte de la solución, según opinó, estaría en modernizar la currícula y la duración de la carrera, con la obligatoriedad de cumplir con la residencia y eliminar las causas que llevan ya en la práctica profesional al empleo múltiple, con poco descanso, para poder sostener un ingreso acorde con la responsabilidad profesional y la exigencia horaria.

"La pandemia revalorizó el rol del personal de salud, pero no bien superada puso de manifiesto la crisis existente. Cada vez menos estudiantes secundarios eligen hacer Medicina, mientras aumenta la demanda de médicos", continuó.

Marcelo García Diéguez, profesor asociado de las áreas de Clínica y de Análisis Epidemiológico de los Determinantes de Salud del Departamento de Ciencias de la Universi-



#### Pablo Young HOSPITAL BRITÁNICO

"La desvalorización del rol del médico pone en riesgo la formación de especialistas capaces de manejar la creciente complejidad de los pacientes"

#### Marcelo García Diéguez UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

"Hay un debate clave: revisar el alcance de la autonomía del título universitario para ejercer y que la residencia sea obligatoria para esa autonomía"

dad Nacional del Sur, ya había señalado a LA NACION que hay un debate clave que por encarar en el país: revisar el alcance de la autonomía del título universitario para ejercer y que la residencia sea obligatoria para esa autonomía.

En tanto, en el Ministerio de Salud de la Nación también coinciden con esa necesidad: "La residencia es el tema más importante de salud

para los próximos diezaños. Todos estamos de acuerdo con eso y estamos trabajando en los trayectos formativos: la facultad, la residencia y las dotaciones óptimas para la atención de pacientes", habían expresado a LA NACION desde la cartera sanitaria nacional.

En tanto, desde el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas de la República Argentina (Fafemp) buscaban ya desde el año pasado proponer cambios del reglamento de residencias para mejorar las condiciones durante esa formación.

#### Crisis del recurso humano

Young insistió en la urgencia de buscar una solución a la crisis del recurso humano en salud, incluido el drenaje sostenido a otros países de profesionales argentinos formados, con alrededor de una década de experiencia, en un sistema en jaque que no termina de encontrar una solución. "El problema se va a presentar, entre otros, cuando no haya más médicos de especialidades clínicas profundamente formados que puedan manejar la complejidad creciente de los pacientes, tanto ambulatorios como internados", anticipó el médico.

"Las residencias médicas, como mecanismo indispensable de la formación profesional, requieren modificar sus paradigmas, para lo cual es necesario el trabajo conjunto de las instituciones formadoras y de las entidades efectoras de los recursos humanos en salud. Mantener la continuidad de un alto nivel de una residencia es todo un desafío", sostuvo en diálogo con LA NACION.

Reiteró que "un problema no resuelto" en los 18 años que lleva de experiencia en el área de la docencia es que los médicos que hacen residencias optan por especialidades que no son prioritarias para la situación sanitaria del país.

"Hoy hay faltante de médicos generalistas, médicos de familia, clínicos, terapistas, pediatras, psiquiatras y epidemiólogos, entre otros especialistas necesarios para atender la salud de nuestra población -amplió Young-. Estamos migrando de un paradigma centrado en el hospital a uno orientado a la atención primaria de la salud, lo cual implica que una persona que es atendida en un centro [del primer nivel de atención debería encontrar personal capacitado para el manejo adecuado de ese paciente y derivarlo a hospitales o centros de mayor complejidad en casos puntuales".

A su juicio, el funcionamiento de esos centros en redes debería estar "mejor coordinado". Para eso, según sostuvo, se necesitan más profesionales de especialidades que se ocupan de la prevención y la promoción de la salud. Planteó, además, que "el país necesita más generalistas, médicos de familia y clínicos con una fuerte orientación hacia la atención primaria", ya que es en los centros del primer nivel de atención (antes conocidos como "la salita" del barrio) donde se puede resolver hasta el 80% de los problemas de salud por los que a diario consulta la población en la guardia de un hospital.

"Hay que apuntar a un profesional comprometido con el rol de la medicina comunitaria", concluyó. •

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024 SOCIEDAD 23

### Profesionales de la salud reclaman medidas con "consenso"

COMUNICADO. Para cuatro entidades, está en riesgo la calidad de la atención

La Unión de Confederaciones de Profesionales de la Salud (Ucops), que agrupa a entidades de médicos, farmacéuticos, bioquímicos y odontólogos, reclamó al Gobierno "consenso" en la implementación de medidas para el sector.

"La situación actual amenaza gravemente la accesibilidad y la calidad de la atención de todos los ciudadanos y plantea desafíos inéditos para los profesionales del sector. El deterioro progresivo de nuestro sistema de salud no solo pone en riesgo su salud y bienestar, sino que afecta negativamente la integridad y la capacidad de trabajo de quienes se dedican a estas profesiones vitales para nuestra sociedad", indicó la Ucops a través de un comunicado.

En nombre de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra), la Confederación Odontológica Argentina (CORA), la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la entidad que integran consideró necesario poder brindar opinión desde su experiencia a las autoridades sanitarias.

"Es imperativo que se nos convoque antes de tomar medidas, con la finalidad de que la situación no empeore aún más", plantearon en el documento firmado por los presidentes de las asociaciones profesionales miembros. Son Jorge Coronel (Comra), Hugo Zamora (CO-RA), Luis García (Cubra) y Ricardo Pesenti (COFA).

### Lo negativo y lo positivo

La decisión de emitir un comunicado dirigido a la opinión pública, según explicaron, surgió luego de varios pedidos formales de entrevista con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Ante la ausencia de respuesta, dieron a conocer su posición.

Tras ponderar iniciativas oficiales como "algunas positivas y otras negativas", mencionaron que los farmacéuticos, los médicos, los odontólogos y los bioquímicos-representados a través de sus respectivas asociaciones- buscan poder manifestar su parecer sobre la implementación de cambios de fondo y "aportar la experiencia y la visión sobre las soluciones que requieren de acciones inmediatas para evitar mayor daño al bienestar general" y de los profesionales.

Hasta el momento, según continuaron, la respuesta obtenida es que reiteren sus pedidos más adelante. "Esta práctica es realmente peligrosa, en especial en un momento de crisis del sector [de la salud] que requiere atención inmediata", sostuvieron los integrantes de la Ucops. "Estamos para proponer soluciones y no para poner obstáculos en ninguna gestión. Nuestras opiniones son técnicas y no ideológicas o partidarias", agregaron.

Hacia el final del comunicado, las entidades señalaron: "Las autoridades deben saber que vamos a denunciar lo negativo y aplaudir lo positivo, y la población debe tener la garantía de que los profesionales que la asisten vamos a defender siempre su derecho a la salud en los niveles y las circunstancias que sean".

### San Isidro: impulsan rescatar del abandono el icónico chalet Las Brisas

PATRIMONIO. Desde fines del 1800, el centenario inmueble se destaca en el paisaje municipal; lleva años vacío y deteriorado



El chalet Las Brisas, un emblema del casco histórico de San Isidro

FOTOS ALEJANDRO GUYOT

### María Nöllmann

LA NACION

La mayoría de las postales de San Isidro de principios del siglo XX exhibían un mismo escenario: en un primer plano, la recién inaugurada Plaza Mitre; a la izquierda, la catedral de San Isidro, y en el centro, detrás del parque, el chalet Las Brisas. Ya en ese entonces, esta casona de dos pisos con una torre mirador con vista al río era un ícono del paisaje sanisidrense. Mientras a su alrededor se comenzaban a empedrar las primeras calles, el disruptivo chalet de estilo neorrenacentista ya causaba sensación en la zona, donde entonces predominaban las casas coloniales.

Incluso hoy, un siglo después, Las Brisas sigue siendo un emblema del centro municipal. Pero el inmueble ya no inspira la admiración de los vecinos, sino su preocupación. Caída en desuso desde hace más de 20 años, la mansión tiene parte de los cerámicos símil ladrillo de su fachada desprendidos y ha perdido la mayoría de los pináculos de zinc que decoraban su techo de pizarra. Permanece con las persianas cerradas, pero algunas están rotas, al igual que sus vitrales, lo que hizo que las palomas se apoderaran de los ambientes del primer y segundo piso.

Desde 2022, la casa-que es propiedad municipal desde hace 70 años- está cercada por carteles oficiales donde se lee: "Sí a cuidar el casco histórico". Cuando estos carteles fueron colocados, muchos vecinos creyeron que se llevaría a cabo una restauración, la cual las autoridades habían anunciado en numerosas ocasiones desde 2011. Pero no fue así: dos años después, la puesta en valor sigue pendiente.

"En 2012 se reforzó la tirantería de madera del techo. La obra de restauración total se iba a hacer en 2016, pero no sabemos por qué



Suciedad y paredes dañadas en el interior del inmueble

se paralizó. Y ya en 2022, cuando terminó de restaurarse la plaza, se pusieron estos carteles en el chalet, pero no había ningún proyecto de obra. Se pusieron solamente para tapar y emprolijar", detalla la arquitecta y patrimonialista Marcela Fugardo, coordinadora de Patrimonio Histórico de la Municipalidad de San Isidro. En tanto, las nuevas autoridades afirman estar contemplando "diferentes alternativas de gestión público-privada" para realizar la restauración del inmueble.

### La historia detrás del ocaso

Hay archivos que sostienen que la casona, emplazada en la intersección de la Avenida del Libertadory la calle 9 de Julio, fue inaugurada en 1890, mientras que otros sostienen que fue en 1895. En todo caso, para entonces las calles de San Isidro todavía eran de tierra -empezarían a ser empedradas a principios del 1900, detalla Fugar-

do-, la Plaza Mitre estaba en plena construcción y la entonces parroquia colonial de San Isidro había sido derribada para construir en su lugar la actual catedral, inaugurada en 1898.

Las Brisas fue construida por el arquitecto Adolfo Travaglini para la familia de Otto Boheme, siguiendo un estilo pintoresquista y con reminiscencias inglesas, según detallan los arqueólogos Daniel Schávelzon y Mario Silveira, en su artículo sobre excavaciones arqueológicas realizadas a principios de los 2000 en el lugar, a lante un emprendimiento gastrocargo de la Secretaria de Cultura de la ciudad de Buenos Aires.

Como este terreno era el más elevado de la manzana, ofrecía una vista privilegiada del Río de la Plata desde sus balcones y, en especial, desde su belvedere o torre mirador, al que se accede desde el techo. Los Boheme vendieron la casa años más tarde a los Giménez Bustamante. "La familia tuvo

un importante protagonismo social en San Isidro. Uno de los hijos, Rodolfo, fue intendente del municipio, y una de las hijas, Adela, fue quien impulsó la estatua del Sagrado Corazón que está frente a catedral, sobre Libertador", afirma Fugardo.

Según la arquitecta, la casa fue nombrada en honor a las brisas de río que entran por sus puertas ventana. "Vienen las brisas del río, suben por la plaza y entran al chalet. La casa es pura ventana, puro ventanal", dice Fugardo mientras recorreel primer piso de la propiedad, cuyos ventanales dan a un balcón compartido desde donde solo se ve verde; adelante, la magnolia centenaria que se encuentra en el ingreso de la casa y, detrás, las tipas de la Plaza Mitre.

El piso de listones de pinotea de estos ambientes, que en una época funcionaron como amplios dormitorios, se encuentra repleto de plumas y desechos de palomas.

En 1941, en juicio sucesorio, Adela Giménez Bustamante de Malbrán vendió la propiedad a la municipalidad por decreto de expropiación, trámite que fue completado siete años después. Desde entonces, una parte de las oficinas del municipio funcionaron en el chalet, cuyo interior fue aggiornado para cumplir con la función pública. Las rejas históricas fueron removidas -hoy no se sabe dónde están-y una parte de la fachada fue modificada para unir la casona con una dependencia oficial que se construyó en su jardín y que, años después, fue demolida.

#### Cambio de milenio

Con el cambio de milenio, y con la inauguración del actual edificio municipal situado sobre la avenida Santa Fe, donde se centralizaron distintas secretarías del gobierno local, el chalet Las Brisas quedó fuera de uso.

Pese a que, según fuentes municipales, no hay registros sobre estudios de la situación estructural de la propiedad, Fugardo sostiene que está en perfectas condiciones. "La situación de la casa preocupa a los vecinos. La ven de afuera y piensan que se está por caer, pero no es así, está muy sólida. En 2012 se hizo la restauración del techo, se reforzó la tirantería de madera y eso ayudó", describe.

Consultados por este medio, fuentes de la administración de Ramón Lanús, el nuevo intendente de San Isidro, informaron que se contemplan distintos proyectos para poner en valor la propiedad. Sin embargo, adelantaron, la obra solo se ejecutaría en el mediano plazo, ya que actualmente la situación económica de la municipalidad no lo permite.

"Hoy estamos en un contexto de mucha restricción presupuestaria, cayeron 25% los ingresos en el distrito en términos reales durante el primer cuatrimestre del año con respecto al año anterior. Con tiempo, estamos pensando qué es lo que queremos hacer con el chalet, y si lo hacemos con inversión pública, inversión privada o mixta, concesionado...", detallaron.

Pusieron como ejemplo los trabajos que llevó adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el Tambito del Parque Tres de Febrero, Palermo, donde se dio una concesión privada para llevar adenómico, y la Municipalidad de San Fernando en el Palacio Belgrano-Otamendi, cuya restauración contó con una inversión 100% estatal.

"Son modelos a estudiar para lograr la recuperación del lugar e interés en la zona. La propuesta buscará incorporar a todo el conjunto urbano de la sede de gobierno, la Casa Alfaro y el chalet Las Brisas", expresaron.

### Caminos y Sabores, una atrapante cita con los mejores emprendedores

EN LA RURAL. Más de 450 productores-expositores llegaron desde todo el país a la muestra y sorprenden al público con delicias regionales; gran afluencia a la feria gastronómica



Fabiana Milagros Ocaranza y el mejor alfajor del mundo



El cayote, vedette del stand de Segundo Cornejo FOTOS DE FABIÁN MARELLI

#### Belkis Martínez

LA NACION

Los aromas, sabores y hasta las buenas sensaciones se perciben sin esfuerzo en la feria gastronómica Caminos y Sabores, edición BNA. A las 12 en punto, una extensa fila se abría paso ayer por el ingreso del pabellón azul y verde de la Rural, donde se realiza esta muestra con más de 450 productores-expositores que llegaron desde Ushuaia hasta La Quiaca. Entre los diferentes productos regionales está el mejor alfajor del mundo, una crema de limón ahumado y pastas de quinoa que revolucionan los paladares.

Alejandro García viene todos los años junto a su esposa, Analía Traverso, desde San Antonio de Areco, para exponer sus quesos y fiambres artesanales. "Traje de todo: el stand está lleno de productos y cuando venimos es para tratar de vender todo. Este año el público está muy decidido a comprar; es totalmente distinto comparado con el año pasado. Hemos vendido el doble; las expectativas se superaron", expresó. Las ofertas y promociones para atraera la gente varian con el armado de los productos para incluir más alimentos tanto como sea posible.

Comparado con el año pasado en el tema precios, dice que han subido, pero intentan mantener un rango para poder adaptarse al bolsillo

de los consumidores. Uno de los motivos de la suba de los precios es el incremento de los costos de la leche. "Entre el año pasado y este, las ventas aumentaron un 100%. Esto marca un buen clima entre el público asistente", señaló.

Ataviada con una boina beige y aretes de distintos diseños, Fabiana Milagros Ocaranza marca su propio estilo. La empresaria llega todos los años a deleitar a la gente con la exquisitez de sus alfajores. En 2022 uno de sus productos ganó el Campeonato Mundial del Alfajor. A partir de esto, su empresa, Milagros del Cielo, dio el gran salto: pasó de tener dos personas a convertirse en una pyme con 15 empleados. "En dos años hubo que meterle porque en realidad la gente pensaba que era parte de nuestro marketing y realmente no lo teníamos, porque no teníamos producción, era muy artesanal", contó.

Hace24años la vida la puso a prueba. De hecho, eligió el nombre de su emprendimiento a raíz de un milagro del que fue testigo, afirmó: "Hoy creo en los milagros". La empresaria estudió abogacía, es técnica química de carrera y trabajó para otros hasta que descubrió el propósito de su vida. "Lo encontré vendiendo pulóveres en Termas de Río Hondo. Allí conocí al pastelero oficial que tengo y comenzamos", agregó.

Ellaureadoalfajorloexpusoenun

evento en la calle Florida, donde hubo más de 400 muestras de competidores de otros países. "Cuando los jueces dijeron Milagros del Cielo, no pude explicar todo. Fue una locura. Comencéa caminar llorando de la felicidad por la calle Santa Fey recuerdo que recibí más de 3000 mensajes. No lo podía creer. Lo recuerdo y me emociono. Lo que había trabajado durantetantosaños lo vireflejado en

ese momento", completó. En la pyme usan maquinaria nueva que ayuda al proceso productivo, pero no reemplaza la elaboración manual. Es una apasionada por todo lo que hace. "El secreto para conquistar el paladar de la gente es la magia que hay", indicó. Elabora sus productos a partir de 20 sabores distintos y con una línea a base de licor, pasas al ron, menta, limoncello y frutas frescas. El alfajor ganador tiene 50 gramos de relleno y licor: "Logramos el punto justo de equilibrio para que no empalague; eso es lo que tienen nuestros alfajores".

En una esquina de la muestra resaltan decenas de paquetes de fideos que a simple vista no llaman la atención hasta que María Becerril, la gerenta comercial de Quinoa Catamarca, se toma el tiempo de contar a la gente de qué son: el producto está elaborado a base de quinoa y sémola de trigo candeal. El proyecto que hoy se expone en esta feria comenzó como una inicia-

tiva cooperativista en la provincia de Catamarca en 2013, pero por los costos de logística y producción se trasladaron a Buenos Aires. "Los productos son aptos para diabéticos. Tienen todas las propiedades de la quinoa y es igual que la pasta tradicional. Hoy producimos paquetes de 500 gramos. También con tres variedades: fusilli, espagueti y los penne rigate", describió.

El emprendimiento estaba pensado para impulsar el consumo de la quinoa a través de productos como el mate cocido con quinoa, chocolate y las pastas. "La gente es reticente a algo que no conoce mucho y no es tradicional. Los productos que se habían armado la gente no los quería o les costaba porque no conocían la quinoa, pero una vez que los prueban se quedan enloquecidos", agregó. La cooperativa de Catamarca compraba a los productores de esa región el producto, pero no pudo continuar por los altos costos logísticos: el emprendimiento comenzó a importar la materia prima desde Perú. El último registro de elaboración se acercó a las 60 toneladas en un año de tres variedades de pastas.

El vistoso stand de Arapeguá llama la atención no solo por sus colores vivos, sino por la iniciativa que tiene el proyecto detrás. En el centro oeste de Misiones está la localidad de Puerto Rico, donde está

la cooperativa de diez productores que vienen trabajando de manera coordinada. "La idea del proyecto es producir y conservar el medio ambiente", sostuvo. Los productores están asociados a una iniciativa de Aves Argentinas y, a través del sello Cultivo Amigo de las Aves (CAA), visibilizan la labor de conservación y restauración impulsada por los socios de la cooperativa en los cultivos de la yerba. "La yerba es una planta nativa que crecía en el bosque. Ahora, lo que se ha hecho es sacar la yerba del bosque y convertirla en un cultivo donde únicamente está la planta", relataron Pablo Adrián Baumgratzy Sergio Tarnoski. En la cooperativa hacen todas las tareas de producción, procesamiento y distribución del producto.

En la feria una fruta similar a la sandía se roba la atención de la gente. Aunque por dentro carece de colores y pigmentos, la simpleza de su interior atrae a cada uno de los que se percatan de ella. Se trata del cayote, una fruta de la familia Cucurbitaceae, con la que Segundo Cornejo elabora un exótico dulce artesanal. El emprendimiento, Chicoana, comenzó con su abuela, que elaboraba estos productos artesanales y dulces en almíbar. La estrella de la línea productiva también es un postre típico de Salta, desde donde vienen los expositores todos los años. La familia elabora, además, higos en almíbar, arándanos en almíbar al torrontés, frutilla, casco de membrillo en almíbar, batata en almíbar. La última incorporación fue el dulce de leche.

El cayote lo siembran en un campo de cinco hectáreas y desde la siembra hasta la cosecha pueden pasar seis meses. "Producir en el país es una montaña rusa, todo el tiempo cambian las condiciones. Lo que más me gusta es ayudar a la gente: son siete familias que dependen de la fábrica. Lo sentimos mucho en la pandemia, cuando se nos cerró todo el turismo. Las ferias fueron una de las principales ventas. Eso nos ayudó y por suerte pudimos salir, y seguimos trabajando y creciendo", remarcó.

Al lado de Don Cirilo, que todos los años llega hasta la feria en el barrio de Palermo con sus salsas picantes para deleitar a los más osados, está Yama Sabores Ahumados, una iniciativa que llevan adelante Diego Gomeza y Gabriel Martínez. Los jóvenes revolucionaron con una crema de limón ahumado y una variedad de picantes para acompañar las carnes, ensaladas y picadas argentinas. "Se nos ocurrió mezclar productos que gustan mucho y que son de la zona con algo que impregne y signifique mucho para los argentinos, como el humo que nos recuerda a los asados, reuniones familiares. Esas dos cosas se fusionan y sale la limoneta", resaltó. Los emprendedores están en plena etapa de crecimiento, en la que también tienen salsas picantes ahumadasa leña. Todos los productores, año tras año, se esfuerzan por llegar a la exposición con un producto estrella. •

LA NACION



### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Celina Chatruc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### ALFREDO HLITO Y MARIA SIMON

### Doble cita en el Bellas Artes

En el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473) se presentará el miércoles, a las 18, el documental Alfredo Hlito: una terca permanencia, con idea y guion de María José Herrera y dirección de Ariel Di Marco. Y el jueves, a la misma hora, el libro que acompaña en la galería Vasari (Esmeralda 1357) la muestra Juego de cajas, de Maria Simon, artista representada en la colección del MNBA.

### El Distrito de las Artes brilla con muestras de todas las disciplinas

circurto. Varias inauguraciones recientes enriquecen un amplio recorrido que abarca dibujos, pinturas, fotografías, instalaciones, performances, tecnología y arte textil

#### Celina Chatruc

LA NACION

No podía apartar la vista de la lámpara de lava y sus burbujas de colores. "Era lo más cercano a lo audiovisual", recuerda Alberto Passolini sobre su infancia en la década de 1970, cuando la programación de TV tenía un horario reducido y el cine era una salida que debía programarse con tiempo. Así que cuando el artista fue convocado a intervenir los espacios comunes del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, imaginó "qué pasaría si aquellas burbujas escaparan del confinamiento".

El resultado puede comenzar a verse en el hall que recibe a los visitantes en la sede de la avenida San Juan 350, pero no termina allí. La huella de figuras pintadas sobre las paredes en color celeste continúa por las escaleras internas hasta el segundo subsuelo, donde se aloja la flamante muestra colectiva Dibujar es crear mundos. Curada por Raúl Flores en colaboración con Victoria Noorthoorn, directora del Moderno, incluye dibujos de Passolini, Josefina Alen, Nicanor Aráoz, Viviana Blanco, Valeria Conte Mac Donell, Alfredo Dufour, Cervio Martini y Julia Padilla.

Esta última sorprende con un mural de nueve metros de largo realizado en 2015, cuando vivía en un departamento "superangosto". Con una caja de lápices acuarelables, se tiró sobre el piso durante casi dos meses a crear un colorido universo surrealista que incluye frutas, animales y electrodomésticos. "En mis obras se entrelazan de forma extraña-dice la artista porteña, nacida en 1991- cosas que no suelen ir juntas".

Toda una metáfora de la múltiple variedad de propuestas que ofrece en estos días el Distrito de las Artes, con nuevas exposiciones que se suman a otras para conformar un circuito interdisciplinario: además de los dibujos de la muestra mencionada, que incluye registros de las performances de Conte Mac Donell y otra que hará en vivo, hay pinturas, fotografías, instalaciones, arte textil e incluso obras realizadas con inteligencia artificial.

En la misma cuadra del Moderno,

el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Av. San Juan 328) presentó el viernes al público obras de artistas argentinos que integran su colección: las pinturas abstractas de Natalia Cacchiarelli y Gilda Picabea, y una colorida intervención en el sexto piso a cargo de David Petroni, con la cual se inaugura el Programa Macba Kabinet. Muy en sintonía se exhiben en Calvaresi (Defensa 1136) las pinturas de Germaine Derbecqyde Ester Pilone, artista representada en la edición actual de la Bienal de Venecia con una obra prestada por el Moderno.

### Un desborde apasionado

A tres cuadras de allí se alojan desde el sábado creaciones opuestas a ese equilibrio de formas y colores: las realizadas por Marcia Schvartz desde los años 80. Soy otras ocupa los 1600m² de la galería W (Defensa 1369) con descarnados retratos, instalaciones, cerámicas y "collages" textiles. "La figuración de Marcia desborda lo fenoménico-señala Roberto Amigo en el texto curatorial-: excava en ella un abismo, siempre vertiginoso, desde el furor, la empatía, el dolor o el sarcasmo". Un desborde tan apasionado como el que se encuentra en Nora Fisch (Av. San Juan 701), donde se despliega parte de la colección de Alejandro Ikonicoff con curaduría de Alejandra Aguado.

También el sábado hubo inauguraciones en las galerías Constitución (Del Valle Iberlucea 1140) y Smol (Benito Pérez Galdós 319), yen la Fundación Andreani (Av. Pedro de Mendoza 1981). En este caso, fue múltiple: a las imperdibles instalaciones de Fabián Bercic se suman otras que involucran inteligencia artificial e incluso una máquina que fabrica dinero, protagonizadas por Leo Nuñez, Juan Pampin, Elías Sarquis y Damián Sena.

Se completó así un recorrido para todos los gustos con muestras ya abiertas en la galería Barro (Caboto 531) y en las fundaciones Larivière (Caboto 564), Proa (Av. Don Pedro de Mendoza 1929) y Santander (Av. Paseo Colón 1380), donde impactan las piezas textiles realizadas por Mónica Millán y tejedoras paraguayas.



Los espacios comunes del Moderno, intervenidos por Alberto Passolini

ALEJANDRO GUYOT



El Macba inauguró tres muestras de arte abstracto

SANTIAGO CICHERO



Obras realizadas con inteligencia artificial, en la Fundación Andreani

FABIÁN MARELLI

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de José María Costa www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

NARCOTRÁFICO

### Dos mulas tragaron 206 cápsulas con cocaína

Un par de hombres que viajaban en un ómnibus fueron descubiertos por efectivos de la Gendarmería en Tucumán cuando transportaban ladrillos de drogas adosadas a sus cuerpos. Al revisar a los aprehendidos, que estaban nerviosos, descubrieron que tenían seis paquetes con cocaina. Luego, fueron llevados a un centro de salud, donde a través de rayos X se logró observar 206 cuerpos extraños en sus estómagos que sumaban 2 kilos de droga.

### Declaró como testigo la hija de Laudelina y dijo que a su madre le pagaron para mentir

CASO LOAN. La joven de 21 años se presentó ante la jueza Pozzer Penzo; no aportó datos que puedan servir a los pesquisas para determinar dónde se encuentra su primo de cinco años

José María Costa

LA NACION

Un domingo que hasta las 14 parecía iba a ser el más tranquilo desde que Loan Danilo Peña desapareció, el 13 de junio, se transformó en un torbellino luego de que la hija mavor de Laudelina Peña se presentara ante la jueza como testigo y asegurara que su madre fue sobornada para inventar la hipótesis de que el pequeño de cinco años fue atropellado. Además, dio a entender que en la madrugada de ayer recibió amenazas.

Después de que su madre fuera trasladada anteayer al complejo penitenciario de Ezeiza, Macarena pidió declarar como testigo ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y su abogada patrocinante adelantó que la joven de 21 años, que participó del almuerzo antes de la desaparición de Loan, no avalaba la hipótesis planteada por su madre sobre un accidente fatal.

De manera sorpresiva, Macarena se acercó hasta la sede judicial alrededor de las 16, donde permaneció hasta las 18.30. Lo mismo hizo la jueza a cargo de la investigación, que tuvo un breve contacto con la prensa en el que pidió que todas las personas que tengan datos para ayudar a encontrar al pequeño, del que no se sabe nada desde hace 25 días, se acerquen hasta el juzgado situado frente a la Plaza Mitre, la principal de Goya.

"Está declarando. Lo que tiene para decir Macarena en la causa creemos que es muy importante,



La salida de Macarena, prima de Loan Peña, del Juzgado Federal de Goya

CAPTURA DE TV

por eso la jueza la recibió un domingo", habia adelantado desde la puerta del juzgado la abogada Elisabeth Cutaia, que llegó hasta la sede con la joven y agregó: "Ella nos preguntó cómo podía hacer para hablar. Nos manifestó que hace días que quiere presentarse a la Justicia a contar su versión. Para Macarena, la versión del accidente tampoco existe".

en el segundo piso del juzgado, se dejaba trascender que lo que había motivado a la hija mayor de Laude-

lina a declarar había sido la imputación de su madre y la amenaza de que le harían daño en el penal de Ezeiza. "Una persona se acercó a su madre, le ofreció un auto y una casa a cambio de que dijera la versión del accidente. La dijo y terminó presa. Ayer, a las 5 de la mañana, la llamaron a Macarena para que ella ratificara la misma versión de su madre o si no le po-Mientras ocurría la declaración dría pasar algo en la cárcel. Pero, al ver que su madre terminó presa, se asustó y se contacta con los abogados de Camila [la esposa del

primo hermano de Loan], quienes le sugirieron que fuera a declarar y contara lo que ella vio en el almuerzo ese jueves en la casa de su abuela Catalina", filtraban desde el entorno de la joven.

Macarena, por disposición de la Justicia, había quedado a cargo de sus hermanos menores de edad luego de que Laudelina Peña y Antonio Benítez, su pareja, fueran arrestados.

Por su parte, al llegar a tomarle declaración a la joven, Pozzer Penzo había dicho: "Voy a tomar

todos los testimonios que sean necesarios. Creo que todos queremos que se descubra la verdad y, como ya dije hoy, que todo el que tenga un dato que se acerque y que nos hable con la verdad. Eso es lo único que nosotros queremos".

#### "No aportó nada"

Tras la declaración de Macarena, fuentes que presenciaron la testimonial contaron a LA NACION que la prima de Loan no aportó datos importantes que pudieran orientar a los pesquisas para saber dónde está el pequeño desaparecido hace 25 días en el paraje El Algarrobal, donde vive su abuela Catalina Peña.

"Vino a decir que su mamá había declarado lo del accidente porque los abogados le dijeron que tenía que decir eso. No resultó creíble. Pareció que solo buscaba defender a su mamá", explicaron los investigadores, y detallaron que "no fue muy clara" al hablar de las supuestas amenazas que habría recibido a la madrugada de ayer y que la habrían impulsado a pedir declarar durante el fin de semana.

Lo que sí declaró es que a su madre le ofrecieron un soborno para que se presentara en la madrugada del sábado 29 de junio a declarar ante la Justicia provincial de Corrientes y dijera que fueron el marino retirado Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, quienes atropellaron a Loan, se llevaron el cuerpo, la amenazaron para que no dijese nada y la obligaron a plantar un botín a tres kilómetros de donde desapareció, como pista falsa.

Sobre el botín en cuestión habló Macarena y aseguró que fue ella quien lo encontró y que, en el momento del hallazgo, en la misma zona estaba el titular de la comisaría de Nueve de Julio, Walter Maciel, quien está detenido acusado de encubrimiento.

Para hoy está previsto que se tomen más declaraciones testimoniales mientras sigue vigente el secreto de sumario, que se extenderá hasta el próximo 15 de julio.

Además, los investigadores esperan poder contar en las próximas horas con el resultado de los peritajes genéticos efectuados sobre las muestras que se extrajeron tanto de los vehículos como de los domicilios allanados. •

### Robaron tres carteras de lujo en Recoleta y fueron detenidos

MARKETPLACE. Valuadas en más de US\$14.000, las piezas habían sido puestas a la venta en una plataforma de comercio electrónico

El circuito, estaba bien aceitado. Dos mujeres robaban objetos de lujo en tiendas de Recoleta y menos de 24 horas después ya estaban a la venta en Marketplace, la plataforma de ventas digitales de Meta. Sin embargo, la última vez algo no salió bien. La Policía de la Ciudad, en una compra controlada, recuperó tres carteras de lujo valuadas en miles de dólares y detuvo a tres personas.

Según informó la fuerza de seguridad porteña, los apresados son dos mujeres, de 24 y 41 años, ambas de nacionalidad chilena, quienes

habían puesto a la venta los objetos en la plataforma de internet, y a un hombrearmado, que las llevó al encuentro en un bar de Palermo.

Las tres carteras, que tienen un valor superior a los 14.000 dolares, fueron robadas de un local en Montevideo al 1700, en una selecta zona de Recoleta, y la dueña las encontró horas después a la venta en Marketplace, que ya recibió decenas de denuncias por la falta de control de seguridad para las transacciones.

la víctima entabló una conversa-

ción con los vendedores para poder recuperarlas. Paralelamente, las autoridades del Ministerio de Seguridad tomaron conocimiento de esta maniobra y junto a personal policial fueron al café donde se haría la cita con las ladronas y sin que la víctima supiera.

Según la filmación de la cámara de seguridad del bar, a plena luz del día y con el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, simulando ser un cliente más, comenzó el operativo. Hasta el café llegaron las dos Sin hacer la denuncia policial, mujeres, que saludaron afectuosamente a la víctima. Cuando ambas

mostraron las tres carteras, efectivos de la policía porteña que estaban en el lugar, se identificaron y procedieron a las detenciones.

Otrogrupo de efectivos revisaron el vehiculo en que llegar on las mujeresydebajo del asiento del acompañante hallaron un revólver Taurus calibre 380 con tres municiones en el tambor, por lo cual fue detenido el conductor. Se trata de un hombre argentino de 43 años.

Las dos mujeres quedaron imputadas por hurto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 24. En tanto, la Unidad

de Flagrancias Norte dispuso la detención del imputado y el secuestro del arma.

Marketplace, la sección de avisos clasificados de Facebook, opera desde octubre de 2016, con un crecimiento exponencial de interés y operaciones. Y si bien Meta tiene sus normas y políticas relativas a lo que se puede o no se puede publicar, y consejos preventivos para los usuarios, estafadores, ladrones y comerciantes de bienes robados o falsificados, encontraron en la plataforma un nicho que crece día a día.

### Tras la muerte de una chica, clausuraron un local bailable

PALERMO. La víctima tenía 21 años y había comprado drogas dentro del boliche, que fue allanado; cuatro personas fueron detenidas

En el marco de una investigación por la muerte de una joven de 21 años por sobredosis, un boliche del barrio porteño de Palermo fue rihuana. allanado y clausurado por orden de la Justicia porteña debido a que se constató que adentro se vendían drogas.

En el operativo, realizado el viernes por la noche, fueron arrestadas

cuatro personas y se incautaron cientos de pastillas de éxtasis, dosis de cocaína y cigarrillos de ma-

Según pudo saber LA NACION, la Policía de la Ciudad allanó y luego clausuró el local bailable situado en la calle Coronel Niceto Vega 5699 luego de recibir una denuncia anónima que indicaba que allí ocurría

la venta de estupefacientes.

De acuerdo con lo informado, el operativo se realizó a raíz de la investigación por la muerte de una joven de 21 años, quien falleció el 10 de febrero de 2024 en el Hospital Fernández por un grave cuadro de intoxicación por sobredosis.

Según el testimonio de sus amigos, la víctima había consumido

drogas de diseño en el interior del local allanado la noche del viernes y que suele tener una gran concurrencia de jóvenes.

Tras ello, la División Antinarcóticos Sur dependiente de la policía porteña inició una investigación que incluyó además "tareas de campo y de prevención en los alrededores del boliche" que fue clausurado.

Bajo este contexto, las autoridades a cargo comprobaron que dentro del establecimiento se ejercía la venta de estupefacientes, por lo que procedieron a la clausura del lugarya la detención de cuatro per-

Las personas arrestadas son dos hombres de nacionalidad argentina de 24 y de 60 años, quienes fueron detenidos junto a otras dos mujeres,

también argentinas, de 40 y de 39 años.

Interviene en la causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas No 9 a cargo de la Dra. Martínez Vega, quien dispuso la detención de los involucrados y la clausura del boliche.

El caso de la joven de 21 años, que no tomó notoriedad cuando ocurrió, se asemeja al ocurrido en plena temporada de verano en Mar del Plata a una nutricionista platense.

Se trata de Florencia Yturrioz, la joven de 26 años que había ido a vacacionar con amigas y murió luego de una descompensación tras el consumo de una droga sintética que derivó en una "insuficiencia respiratoria por intoxicación", según reveló el informe de autopsia. •

### Avisos fúnebres

4318 8888

Todos los días, de 9 a 29. Tarjetas de crédito hasta las 25.30 Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento, 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

CACERES, Reynaldo Alejandro, q.e.p.d. - Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del Dr. Revnaldo Alejandro Cáceres, dedicado médico y querido padre, esposo y abuelo el día 7 de julio de 2024. Su compromiso con la salud y bienestar de sus pacientes durante más de 60 años fue inquebrantable, brindando esperanza y alivio a quienes más lo necesitaban. Su legado de amor y servicio perdurará en todos quienes tuvimos la dicha de conocerlo. Reynaldo Alejandro Cáceres fue un hombre de familia excepcional, junto a su amada esposa Maria Magdalena Bravo de Cáceres, sus hijos Alejandro, José María, Juan Manuel y Maria Magdalena. Sus nietos Alejandro, Agustina, Sofia, José Maria, Juan Manuel, Tomás, Facundo, María, Wenceslao, Santiago, Marcos y Felipe. Que en paz descanses, te recordaremos por siempre. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

CANO BUSNELLI, Virginia, q.e.p.d. - El servicio de cirugia general del Hospital Italiano participa con gran pena su fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

CANO BUSNELLI, Virginia, q.e.p.d. - El sector de cirugía esofagogástrica del Hospital Italiano, Dres. Beskow, Wright y Duro, despiden a una compañera y cirujana excepcional.

CRICCO, Carlos. - Pablo Teubal, Alejandro Montagna y Adrián Cravchinsky acompafian y saludan a Martin, Andrea y Nicolás en este triste momento.

CRICCO, Carlos Germán. -Cristina Pradier de Ruiz Camauër; sus hijos Marcelo y Laura, Guillermo, Hernán y Cecilia y todos sus nietos despiden con profunda tristeza al queridísimo Carlos y acompañan a los primos Cricco y sus familias en este dificil momento.

ESTRUGA, Ignacio José María, q.e.p.d. - Sus hermanos Manuel y Teresa, Sarita y Guillermo, Pablo, José María y Maria, Maria José y Jorge, Dolores y Gustavo, hijos y nietos despedimos al querido Nacho y abrazamos con gran cariño a Sofia, Iñaki, Matias y todas sus familias. Rezamos una oración en su memoria.

ESTRUGA. Ignacio. - Iberia Lettieri de Rosauer, Rodolfo Rosauer, Jorge Rosauer y Ca-

rolina Otero, Lucia Rosauer y Charles Morris acompañan con muchísimo afecto a la querida familia Estruga uniéndose a las oraciones en memoria de Ignacio.

ESTRUGA, Ignacio José María, q.e.p.d. - Adela Fraguglia y familia lo despiden con mucho amor y ruegan una oración en su memoria.

GONZALEZ, Mario, q.e.p.d. -Tu hermano Gerardo Gonzalez Cosmen; tus hijos Miguel Angel, Maria Elena, Gerardo y Alfredo, tus nietos y bisnietos te despedimos con profunda tristeza y rogamos una oración en tu memoria. Fuiste un ejemplo de generosidad y bon-

GUERRERO, Teresa María, q.e.p.d., falleció el 6-7-2024. -Fernando y Eduardo Guerrero, sus hermanos, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento.

GUERRERO, Teresa María, q.e.p.d. - Tus hermanas Ernestina, Eleonora y Enriqueta, Horacio y Luis y sus hijos te despiden con cariño. Pedimos oraciones por vos.

GUERRERO, Teresa María, q.e.p.d., falleció el 6-7-2024. -Participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia. Myrian y Joaquín Bustillo.

GUERRERO, Teresa. - Mecha, Caro, Héctor, Javier, Vero y familias la recuerdan con la alegría y el cariño de siempre. Abrazamos a sus hijos con mucho amor.

GUERRERO, Teresa. - Querida Tere, te despedimos con todo cariño. Tu hermana Susana Luciano, Matías y Carolina, Susana y Javier.

GUERRERO VIVOT, Teresa, q.e.p.d. - Cristina y Edmundo Parini, Magdalena y Eduardo Barcia e hijos, despedimos con mucho cariño a nuestra querida Teresa. Acompañamos a su familia y rezamos por ella.

Para publicar 4318 8888 o funebres@fanacion.com.ar

www.lanacion.com.ar/funebres

GUERRERO, Teresa, q.e.p.d. -Carlos Guerrero, sus hijas Paula, Ines, Pia, Soledad, Agustina, Camila y Emma, sus hijos políticos y nietos, acompañan a toda su familia con cariño y sus oraciones.

GUERRERO, Teresa M., q.e.p.d. - Sus compañeras del Jesús Maria, promoción 77, la despiden con mucho cariño. ¡Vuela alto, Tey!.

GUERRERO, Teresa María. -Tisha y Charly, Inés, Cecilia y George y Mariana y Tom despiden con cariño a Tey.

GUERRERO, Teresa María. q.e.p.d. - Lorenzo y Guille Cifone de Donnelly junto a su familia despiden con enorme tristeza a su amiga y acompañan a sus hijos con inmenso

IZZO de ECHAYDE, María Antonieta, q.e.p.d. - Familia Conticello acompaña a Cristina con inmenso cariño.

IZZO de ECHAYDE, María Antonieta, q.e.p.d. - Agustina y José Martinez de Hoz (as.) acompañan con mucho cariño a Inés y Enrique y a Antonieta y Luis.

IZZO de ECHAYDE, Maria Antonieta. - Silvia v Fernando Gómez Videla acompañan a Antonieta, Cristina, Inés y Enrique en este triste momento.

LAREU, Darío. - Fundación Perez Compane despide a Darío, recordando su compromiso y generosidad, y acompaña con cariño a su familia y al equipo de Fundación Temaiken.

LAREU, Darío Fernando. - El equipo de Fundación Temaikèn participa con profundo dolor la partida de su director. Agradeciendo el tiempo compartido, pedimos por su eterno descanso y acompañamos a su familia en este triste momento.

LICEAGA, Félix Fermín, Dr., q.e.p.d. - Tu mujer Margarita; tus hijos Silvia Inés y Carlos, Adriana y Axel, Ignacio y Mariana; tus nietos Pachu y Nacho, Nachito y Magui, Mili y Juan, Momo y Agus, Oli y Alf, Felix y Pieri, Homero, Delfi, Teo, Achu, Cris, Simón y Ritus; tus bisnietas Inesita, Luli, Margarita y Cata te vamos a extrañar mucho, pero vas a estar siempre en nuestros corazones. ¡Aguante Racing!.

LICEAGA, Félix Fermín. -Sus cuñados María Susana y Luis María y Carlos y Graciela, hijos y nietos despiden con dolor al querido Félix y ruegan una oración en su memoria.

LICEAGA, Félix, Dr., q.e.p.d. -Antonio Maya y Eugenia Cerdá acompañan a su familia con afecto.

LICEAGA, Félix Fermín, 7-7-2024. - Florencia Rufino, Ana Garciarena, Victoria Heredia, Costi Gabrielli, Paula Resnik, Verónica Aduriz, Inés Sainz y Fernanda Raposeiras despiden con mucha pena a Félix y acompañan a Marianita y Flia. a transitar este dificil momen-

LICIAGA, Félix, q.e.p.d., falleció el 7-7-2024. - Beatriz S. de Santiago y Flia, participan su fallecimiento y acompañan a Margarita y família en este doloroso momento.

MARQUEZ, Eduardo Manuel. - Tu hija Eugenia y Carlos López Regueira, tus nietos Joaquín y Luji, Gonzalo y Baby, Nicolás y Clari, Delfina, tus bisnietos Manolo, Pipo, Cata, Oli, Chuni, Salva, Pepin, Benja y Trini, te despedimos con mucha paz y alegria por tanta vida compartida.

MÁRQUEZ VAN GELDEREN, Eduardo Manuel (Tito), 7-5-1924 - 7-7-2024. - Tu hijo Eduardo y Clara Ferro Laplace, tus nietos Ted, Trini y Nacho, Jerónimo, Luchi, tus bisnietos Quinto, Vicente, Cruz, Calixta, Rafael e Indica te agradecemos infinitamente y te despedimos con nuestro amor y oraciones por siempre.

MÁRQUEZ VAN GELDEREN, Eduardo Manuel (Tito). q.e.p.d. - Su hija Teresa y Carlos Corbi, sus nietos Ana y Richard, Guapi y Martin, Fátima y Gastón, Junior e Isa y bisnietos, Goyo, Tina, Ramón Carreras. Mateo, Gero, Renata F. Delpech, Isidro y Jaime Corbi, te despedimos con inmensa tristeza y alegría por tus cien años. Gracias por tanto. Te vamos a extrañar.

MÁRQUEZ VAN GELDEREN, Eduardo Manuel (Tito). - Sus hijos Cristina y Carlos Solari, Eduardo y Clara Ferro, Willie, Eugenia y Carlos López Regueira, Teresa y Carlos Corbi, Angeles y Luis Debaisieux, sus 21 nietos y sus 44 bisnietos lo despiden con tristeza y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 14 hs. en Jardín de Paz.

MÁRQUEZ VAN GELDEREN, Eduardo Manuel (Tito). - Su hijo Willie, sus nietos Pia y Tomy, Frankie y Titi, Facu y Nani, Juampi y Rochi, sus bisnietos Tato y Emi Di Nieri Márquez, Joaqui, Santi, Eli y Mateo Márquez Manrique. Juani, Bauti y Sofi Márquez Orden v Monito, Toto v Feli Márquez Gowland lo despiden con mucho cariño y agradecen todo lo recibido de él en su larga vida.

MÁRQUEZ VAN GELDEREN, Eduardo Manuel. - Juan Ferro y Clara Laplace lo despiden con pesar y acompañan a su família con mucho cariño.

MARQUEZ, Eduardo (Tito). q.e.p.d. - Veronica Smith y Guillermo Beckmann acompañan a su familia en este triste momento.

MARQUEZ, Eduardo M., q.e.p.d. - Teresita, Norberto Castaños, hijos y nietos: Jorge, Patricia Caputo, hijos y nietos y Clemente y Gloria Alonso Hidalgo e hijas despiden a Tito con mucho cariño y oraciones, abrazando a Eduardo y familia en estos tristes momentos.

MARTÍNEZ, Raúl, q.e.p.d., fa-Ileció el 6-7-2024. - SOCMA, sus accionistas, directivos y empleados participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

PEÑA, Julio, q.e.p.d. - Te despedimos con mucha paz, sabiendo que ya estás en brazos de María, te vamos a extrañar. Tu hermana Elena, Esteban y toda su familia.

PEÑA, Julio, q.e.p.d. - Sus primos Coll Benegas acompañan a Angélica, sus hijos y primas con mucho cariño y oraciones.

PEÑA, Julio. - Su consuegro Juan Ithuralde, hijos y Alejandra Mollón abrazan a Keka, Julito, Delfi, chicos y Tili con mucho cariño.

PEÑA, Julio. - Tu cuñada Paula Estrada de Nougues, sus hijas Paulita y Fran Iturralde, Caty y Andrés Silveyra, y nietos despiden a Julio y acompañan a toda su familia.

PEÑA, Julio, q.e.p.d. - Fernando y Josefina Fernández Madero lo despiden con cariño.

PEÑA, Julio, q.e.p.d. - El presidente del Club Atlético River Plate y su comisión directiva participan con profundo dolor el fallecimiento. Hacen llegar sus más sentidas condolencias a su familia y amigos.

PEÑA, Julio, q.e.p.d. - José Maria v Maria Angélica Cantilo lo despiden y acompañan muy afectuosamente a Ellen y sus hijos.

PEÑA, Julio. - Laura Maggio, sus hijos Juan Martin y Florencia Seferian, Delfina y Julito Peña, Tomás y Meri Etchebarne, Panchito y sus nietos Sarita, Ana, Felisa, Quito, Bautista, Rómulo y Paz despiden al querido Coco con mucho cariño.

PEÑA, Julio. - Mary Estrada y Luis Guevara Lynch, sus hijas Camila y Germán, Verónica y Tomy, sus nietos Panchi y Joaquín, despiden con tristeza al querido Julio, acompañan con mucho cariño a Keka, Tili y

PEÑA, Julio, q.e.p.d. - Acompaño con mucho cariño mi querido amigo Fernando y a toda la Flia. Peña en este momento tan triste. Ruego una oración en su memoria. María Teresa Giraldes de Goetz.

RODRIGUEZ, Pablo Daniel, q.e.p.d., falleció el 6-7-2024. -El Grupo Roemmers participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

RODRIGUEZ, Pablo Daniel, q.e.p.d., falleció el 6-7-2024. -Siegfried S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento.

RUARTE ALVAREZ, Victor Matías. - Tus compañeros de facultad de la UCA te recordamos como un amigo brillante v generoso.

Recordatorios

BASAGAÑA. Eduardo José. q.e.p.d. - A cuatro años de tu partida, te extrañamos. Nidia, hijos y nietas.

GORDILLO, Jorge (Toro), q.e.p.d., 8-7-2009. - Sos Tango y, desde tu arcano que con sólo sonreir o dar la mano rompes la soledad... desde mi corazón, siempre. Etelvina Benavidez Cortés de Gordillo.

28 | SEGURIDAD

### Detienen al "clan de Carolo", que daba préstamos y luego amenazaba

LA MATANZA. Otorgaban el dinero a personas vulnerables y de bajos recursos con tasas de usura; para cobrar, retenían las tarjetas de los planes sociales y jubilaciones de sus víctimas

La semana pasada, se desarticuló una organización criminal integrada por un clan familiar que se aprovechaba de personas de bajos recursos que viven en el partido bonaerense de La Matanza, otorgándoles préstamos usureros. Fueron detenidas 25 personas en flagrancia, incluido el líder de la banda, un comerciante de la zona apodado Carolo.

Los operativos, realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), tuvieron lugar en distintos cajeros automáticos del conurbano bonaerense en el marco de una investigación por amenazas y extorsión que se inició en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Durante los operativos se secuestraron miles de tarjetas de débito. De ellas, más de cinco mil eran tarjetas de planes sociales, cooperativas, jubilaciones y pensiones, dinero en efectivo, vehículos y títulos de reserva de propiedad.

La investigación comenzó en abril de este año cuando un testigo de identidad reservada denunció la existencia de una organización que, con préstamos usureros, se quedaban con las tarjetas de planes sociales y cooperativas, haciéndoles firmar pagarés en blanco. El informante explicó que esta actividad la llevaban adelante en La Matanza desde hacía más de doce años, durante los cuales habían incrementado considerablemente su patrimonio.

El líder de la organización, alias Carolo, trabajaba en una empresa de transportes de pasajeros y luego instaló "un mercadito" en la zona de Puente Ezcurra, en la localidad matancera de Virrey del Pino.

Si algún cliente carente de fidelidad decidía comprarle a otro comerciante, debía cruzar la ruta nacional Nº 3, lo que era un incordio y provocaba un riesgo. Así fue como Carolo fue generando una relación con sus vecinos de confianza, y su crecimiento patrimonial le permitió "ayudar" mediante "préstamos".

El líder del clan tomaba como garantías de pago distintos documentos – principalmente pagarés en blanco – y cuando las ayudas sociales proliferaron en el barrio, encontró una forma aún más efectiva: retenía los plásticos, exigía las claves y se cobraba directamente de las ayudas sociales, no sin antes dejarles en claro a sus deudores que no podían denunciar los plásticos, como tampoco hacer algo para que los planes se cayeran. De ser así, debían atenerse a las consecuencias.

Esta operatoria, extendida por más de una década, llevó a reconvertir la actividad de Carolo y extender la mecánica de sus ingresos a todo su grupo familiar: primero su hermana, luego los sobrinos de aquel, las parejas y exparejas de estos. El circulo intimo de confianza ya cada vez era menos íntimo a medida que el negocio expandía.

Naturalmente, el "mercadito" de Carolo cerró y este se abocó a otro tópico: la reinversión de los dividendos de los "préstamos" en bienes raíces, automóviles y motocicletas.

Por pedido de la Justicia, los agentes federales pudieron determinar que en el último tiempo la organización tuvo incrementos pa-



Dos de los detenidos, que se encargaban de sacar el dinero de los cajeros automáticos



Uno de los 25 detenidos en La Matanza



PFA Los allanamientos fueron en 12 lugares



Fueron secuestradas miles de tarjetas de débito durante los allanamientos

trimoniales considerables, volcados al rubro inmobiliario con propiedades en la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas y el partido de La Costa. Se estima que llegaron a reunir entre 5000 y 10.000 plásticos de planes de ayudas sociales individuales, cooperativas, jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.

#### Un contador, en la mira

También se pudo determinar, a través del análisis patrimonial, que en poco menos de un año tanto el líder de la banda como su hermana fueron estructurando elevaciones de su posición fiscal y actividad. Se presume que para ello utilizaban los servicios de un contador y la pesquisa no descarta que esté involucrado personal de alguna agencia de recaudación gubernamental.

A raíz de las diversas tareas de campo desplegadas por los uniformados, se estableció que el hombre sindicado como líder de la organización contaba con una red de cómplices, quienes eran los encargados de efectuar la recaudación de dinero en efectivo mediante extracciones en cajeros automáticos, utilizando las tarjetas retenidas en garantía de pago a los deudores. Se logró demostrar además que operaban en grupos de diez, doce y quince individuos y varios autos.

Al tomar conocimiento de esto, el juez Rodríguez ordenó una serie de procedimientos en los que los autores fueron detenidos en flagrancia. Dichas detenciones dieron lugar a una serie de allanamientos en los domicilios de los involucrados.

En San Justo, partido de La Matanza, cuatro hombres fueron detenidos y un menor, demorado, con 108 tarjetas de débito de cooperativas. Llegaron hasta la sucursal de un banco ubicada en la calle Arturo Illia en tres autos. Se les secuestraron \$2.186.000 y cinco celulares. En esa misma localidad, pero en otra sucursal, ubicada en la calle Arieta, un hombre fue detenido con seis tarjetas en su poder y \$398.000 pesos. Se le secuestraron un celular y el vehículo que conducía en el momento del hecho.

En la sucursal de González Catán, ubicada en la calle Equiza, fueron detenidas nueve personas y se secuestraron 135 tarjetas cooperativas, \$4 millones, 11 celulares y tres cuadernos con anotaciones.

Estos operativos dieron lugar a varios allanamientos que se realizaron en Nueva Atlantis, Mar de Ajó (Partido de la Costa), Cañuelas, Virrey del Pino y González Catán.

En la ciudad balnearia se detuvo a una persona y se secuestraron \$500.000, vehículos, celulares, computadoras y cuadernos con escritos relacionados con la causa que se investiga, comprobantes de pagos y un arma de fuego.

En el resto de los allanamientos realizados en domicilios particulares, quedaron detenidas 10 personas y se secuestraron más de 1,8 millones de pesos, 36.300 dólares, celulares, discos rígidos, papeles con anotaciones, vehículos, resúmenes de cuentas bancarias, un documento de reserva de una propiedad en un country de Cañuelas, tarjetas de planes sociales, un posnet, autos y motos.

Como resultado del operativo, fueron detenidas 25 personas, 12 inmuebles fueron allanados, se secuestraron 421 tarjetas bancarias, \$8.350.670 y US\$36.300, 66 teléfonos, 17 vehículos, una pistola semiautomática, anotaciones varias, cuadernos, comprobantes bancarios, fotocopias de DNI, computadoras y elementos varios de almacenamiento de datos. Los detenidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del juez Rodríguez. •

### **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

MODELOS EN PUGNA. La crisis industrial del país y la dicotomía campo o ciudad han derivado no solo en una discusión distributiva o regional, sino en una realidad sociocultural más compleja y de incierta resolución

### La trágica secuencia contemporánea de la dualidad argentina

Jorge Ossona

-PARA LA NACION-

a Argentina es un país de contrastes. Como sus pares de América Latina, exhibe una dualidad regional: una, integrada al mundo; y otra, subordinada. Su desdoblamiento, mirado en perspectiva de larga duración, ha sido dinámico. A saber, quienes terminaron siendo ricos fueron en su momento pobres, y viceversa. Las regiones prósperas del noroeste y Cuyo tributarias del centro minero del Potosí quedaron aisladas una vez extraviado ese destino por las guerras emancipatorias. Durante el medio siglo ulterior, se sostuvieron por su comercio residual con Bolivia y Chile.

El vacío y marginal Litoral hasta fines del siglo XVIII, en cambio, prosiguió la tendencia insinuada a fines del siglo XVIII produciendo algunos insumos pecuarios demandados por la Revolución Industrial británica. Demolido hasta el último vestigio del centralismo virreinal con sede en Buenos Aires en 1820, se convirtió en una nueva provincia rodeada de una campaña estrecha que, con solo expandirse algunos cientos de kilómetros, podía sustituir a las pioneras ganaderías del devastado Litoral. Ya hacia mediados del siglo XIX el cuero, el sebo, el tasajo y la lana porteños superaron con creces a los montos de exportación de la plata altoperuana. Por entonces, la industrialización europea diversificó sus requerimientos merceda la revolución en las comunicaciones del barco a vapor y los trenes, requiriendo cantidades crecientes de alimentos ricos en hidratos de carbono y proteínas.

En ese contexto, se fundó en torno a Buenos Aires un esbozo de Estado nacional que recién hacia 1860 adquirió su nombre definitivo: República Argentina. Aunque era solo una expresión de deseos: con menos de dos millones de habitantes y fronteras virtuales, ese país solo habría de ser viable merced a la afluencia de capitales y de gente; ambas aun abundantes en una Europa que proseguía su sendero industrializador. Diez años más tarde, la tarea jurídico-administrativa estaba concluida con la capitalización de la ciudad porteña y las campañas contra los malones. Desde entonces, el país creció como pocos en el mundo durante los siguientes cuarenta años. Y las "dos Argentinas" del siglo XIX tendieron a aproximarse por la escasa población y sucesivos complejos agroindustriales instalados en el interior.

La debilidad demográfica fue compensada por contingentes transoceánicos masivos atraídos por la confirmación de un viejo rasgo sociocultural: trabajo, salarios elevados y posibilidades de progreso



Las "dos Argentinas" del siglo XIX tendieron a aproximarse por la escasa población y los complejos agroindustriales instalados en el interior

excepcionales. Fue el cimiento de nuestras emblemáticas clases medias. Pero ya desde los albores del siglo XX el mundo industrial insinuaba cambios cuya estructuralidad recién habría de confirmarse luego de la segunda posguerra: conforme su desarrollo se consolidaba, la demanda de hidratos de carbono abundantes en las zonas templadas se reducía en favor de las proteínas.

Los fundamentos materiales de nuestro "milagro" comenzaron entonces a desmoronarse; aunque la polvareda internacional de entreguerras impidió comprender su irrevocabilidad. No obstante, el impacto de la depresión de los años 30 motivó una adecuación de la arquitectura socioeconómica facilitada por el saldo virtuoso de las cuatro décadas anteriores. Los desocupados urbanos y

rurales hallaron un refugio salvador en una industria espontánea dedicada a producir bienes cruciales que nuestro balance comercial no nos habilitaba a comprar en el exterior. Aunque no exento de un desconcierto angustiante contrastante con la euforia de los años 20. Esta se restableció durante los cuatro años de la segunda posguerra en virtud de la burbuja de precios siderales de nuestras commodities alimentarias para una Europa destruida.

Parecía que, al cabo, todo había resultado una pesadilla más larga que la esperada; y que retornábamos a nuestro sendero pródigo. Perfeccionado, además, por la mayor autonomía que ahora nos brindaban las nuevas industrias livianas trabajo-intensivas y del igualitarismo reforzado de la homogénea ciudadanía social peronista. La "normalización" traía además un premio: el de una probable nueva conflagración mundial entre los Estados Unidos y la URSS cuyo principal escenario volvería a ser Europa, forzada a seguir demandando alimentos a precios como aquellos entre 1945 y 1948. Solo restaba afianzar nuestra soberanía económica prosiguiendo la industrialización que nos preservara de las previsibles escaseces del nuevo conflicto.

Pero las cosas resultaron distintas: la mentada tercera guerra no ocurrió, la nuevas industrias demandaban ingentes cantidades de divisas que nuestro estancado y descapitalizado campo no ofrecía. Y la

ciudadanía social perfilada durante aquellos años, corroborada con salarios nominales desenganchados respecto de la productividad, encendió la inflación. Hubo que detener la dinámica manufacturera y apostar a la urgente recapitalización de un sector agropecuario del que, no obstante, tampoco se podía aguardar un nuevo prodigio. Urgía imaginar una reestructuración económica acorde con la nueva realidad mundial y local solo procesable por la política. Pero la deslegitimación recíproca entre sus expresiones lo tornó imposible.

Así y todo, el país sorteó la parálisis. Alternó etapas favorables a las exportaciones tradicionales con otras al mercado interno pivoteado por viejas y nuevas industrias a las que se aspiró a extrovertir para aliviar los costos fiscales de la puja. Pero desde sectores políticos, intelectuales y académicos se construyó el infeliz imaginario de los "dos modelos de país" en pugna. Las deslegitimaciones políticas y sectoriales se retroalimentaban espejadas hasta derivar en la guerra civil larvada de los años 70.

Por entonces, la bancarrota estatal insinuaba el comienzo de su desagregación estructural extendiéndola a sus sectores protegidos. La crisis industrial comenzó ya en los 60 en las economías regionales reagravando la desigualdad geográfica yarrojando un flujo irrefrenable de migrantes internos que se refugiaron en los grandes conurbanos,

sobretodo el de la Capital. La antigua meca del progreso se convirtió, al decir de Pablo Gerchunoff, del "hotel de inmigrantes internos" en un campo de refugiados. Las "dos Argentinas" dejaron de ser la estribación pendiente de una puja distributiva entre el campo y la ciudad y devino en una tragedia sociocultural.

La reestructuración tampoco resultó un desempate victorioso en favor de los mejor adaptados a una demanda mundial que hasta los 2000 siguió siendo exigua. Cuando China y los países del Asia-Pacifico se confirmaron como nuevas potencias, reaparecieron renovadas posibilidades para el viejo y el nuevo agro, las industrias exportadoras merced a la integración en el Mercosur y las nuevas materias primas mineras. Se apostó, entonces, a un nuevo ciclo largo de bonanza; pero fue solo un espejismo. Sus ilusiones, como a fines de los 40, se disiparon tras la crisis mundial de 2008. Mientras tanto, una elite política de cleptócratas se lanzóa expropiar sus excedentes paraadministrar una pobreza endémica. Luego de casi una década y media de estancamiento, alcanza casi a la mitad de la población.

Las "dos Argentinas" ya no son una discusión distributiva ni regional, sino una realidad sociocultural mucho más compleja y de resolución incógnita. •

Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024 30 | EDITORIALES | CARTAS

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

### Sin vacuna para la vergüenza

Se espera de la Justicia que condene debidamente a quienes, haciendo abuso de poder, privilegiaron la inoculación de amigos en plena pandemia de Covid

Tlexministro de Salud Ginés Gon-→ zález García declaró en abril pa-■sado, luego de postergaciones fundadas en razones de salud, ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti como parte de la causa por el denominado vacunatorio vip. La indagatoria se realizó en forma virtual y la imputación sostiene que "ejerció sus funciones de manera abusiva". Distintos testimonios confirmaron una estructura irregular y paralela para inocular contra el Covid a políticos y amigos del gobierno de Alberto Fernández.

También fueron investigados Alejandro Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, exjefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Posadas, y Graciela Torales, extitular de Coordinación de Atención a Pacientes de dicho hospital.

El imputado se defendió. Según entiende, nueve de los vacunados en dependencias del propio ministerio por los que se lo acusa -uno de ellos, el periodista Horacio Verbitsky-habrían estado autorizados por tratarse de mayores de 60 años, otros eran personal de salud o estratégico, no habiendo pues gozado de ningún privilegio. Y fueron vacunados cuando ya había más de 35.000 vacunados en esa categoría, según argumentó en una entrevista radial, diciendo que debería entonces haber 35.000 juicios más. "No es que se me ocurrió a mí, estaban autorizados, se estaba haciendo en todo el país... Nunca hubo un vacunatorio en el ministerio, ni antes ni después" afirmó.

El resto de la historia también es conocida: ante tamaño escándalo, Alberto Fernández le pidió la renuncia.

Lo dejó, según declaró, sin posibilidades de defenderse, le soltó la mano y nombró en su lugar a su segunda, la infectóloga Carla Vizzotti, en febrero de 2021. En la carta publicada en redes sociales, el saliente ministro explicó que renunciaba en respuesta al expreso pedido del entonces jefe del Estado.

"El Presidente me dijo: Yo te creo, sos un tipo extraordinario', pero marche preso", afirmó. Qué menos podría haberle dicho el responsable último de las 130.000 muertes por Covid que aún lamentamos en la Argentina. Miembros de una runfla de incompetentes solo podían arrojarse flores y ponderaciones entre ellos. Cómo entender si no responsables de abuso de autoridad y que el saliente ministro afirmara sin ruborizarse: "Hicimos mucho y bastante bien... Nadie lo valora". En una mirada retrospectiva, según expresó durante aquella entrevista, se sintió "defenestrado" por el propio gobierno a tal punto que "quedó mal parado ante la gente" sin poder defenderse.

En cuanto a Verbitsky, cuyas declaraciones fueron el detonante del escándalo, González García refirió una "confusión involuntaria" de su secretaria privada. Mientras él se encontraba en Entre Ríos, ella citó al periodista al ministerio para ser vacunado, por lo cual se pidió permiso al director del Hospital Posadas para que fueran a vacunar allí a nueve personas. Respecto de la actitud del periodista, lo acusó de mentir: "Primero, dijo que era amigo mío y, segundo, que se vacunó por ser amigo mío. Las dos cosas son macanas. Eso fue lo que también me crucificó. Pero no puedo decir que me hicieron una cama".

La causa también contempla el retiro de cinco vacunas asignadas al

Ministerio de Salud que se trasladaron al domicilio particular de Eduardo Duhalde. González García dice haber autorizado esta vacunación extramuros por tratarse de un exmandatario; respecto de su esposa, hijas y secretario de Duhalde, solo argumentó un "uso eficiente de la vacuna". En relación con las 35 dosis aplicadas en el Hospital Posadas a personas elegidas discrecionalmente y por motivos particulares, sin cumplir con los criterios de prioridad epidemiológica, el exministro negó la acusación.

Luego de la reconstrucción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los acusados fueron encontrados peculado de bienes y servicios, al vacunar a personas que no eran personal esencial.

Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), le pidieron a la jueza Capuchetti que lo procese.

El peculado, esto es la sustracción y empleo en provecho propio de efectos que un funcionario tiene bajo su custodia, como en este caso las vacunas, se castiga con entre dos y diez años de prisión.

Bajo los estándares morales de quienesgobernaron este país durante tanto tiempo, corrompiendo todo a su paso, los responsables del vacunatorio vip no merecerían castigo alguno, mucho menos quienes participaron de la fiesta deOlivos. Tampocoquienes saquearon las arcas públicas para llenarse los bolsillos a costa del hambre y la salud de los argentinos. Para ellos, impunidad era el nombre del juego. En esta nueva partida, que la Justicia haga, sin más demoras, su parte.

### Difícil momento para Netanyahu

esde hace meses, cada sábado, Tel Aviv es testigo de multitudinarias manifestaciones encabezadas por críticos de Benjamin Netanyahu que piden su dimisión y elecciones anticipadas por su gestión del grave conflicto tras el brutal ataque de Hamas, que ya lleva ocho meses. Fuentes israelíes aseguran que 121 personas permanecen secuestradas, de las cuales 37 va habrían muerto.

Las presiones sobre el primer ministro israelí también llegan desde organismos internacionales. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva en la ciudad de Rafah, objetivo máximo de Netanyahu en el extremo sur de la Franja de Gaza.

No menos importante ha sido la solicitud de órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra los tres máximos dirigentes de las milicias de Hamas, por sus respectivos roles en ese conflicto, requeridas por el fiscal general de la Corte Penal Internacional.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sumó otra presión diplomática al incorporar a Israel a la lista mundial de países y grupos armados que han cometido graves violaciones contra los niños en áreas de guerra, una decisión que el gobierno del primer ministro israeli rechazó y calificó de vergonzosa.

Por otro lado, la renuncia del prestigioso exgeneral e integrante del gabinete de guerra Benny Gantz constituyó un fuerte golpe político para el mandatario. Su llamado a elecciones anticipadas y a todos los miembros del Parlamento a unirse a su renuncia causó una fuerte conmoción dentro del gobierno.

Recientemente, un nuevo frente de tormenta se abrió entre los socios claves de su coalición gubernamental. La Corte Suprema israelí determinó por unanimidad que el Ejército debe empezar a reclutar a hombres ultraortodoxos para el servicio militar.

Las encuestas reflejan que la imagen de Netanyahu entre sus conciudadanos ha disminuido como con-

secuencia no solo del fracaso de su reforma judicial, sino por el hecho de que el peor atentado terrorista de la historia de Israel, el día más sangriento para los judíos desde el Holocausto nazi, se produjo durante su mandato.

Las próximas elecciones, previstas para 2026, parecen cada vez más lejanas, con miembros del gabinete pidiendo un adelanto electoral. Las encuestas dan como favorito al exministro de Defensa Benny Gantz, lo que augura un panorama difícil para el primer ministro.

La guerra, que se había convertido en una oportunidad para Netanyahu de recuperar apoyo político y popular, puede ser ahora el desencadenante del final de su mandato, acusado de pretender dar prioridad a su supervivencia política por sobre la vida de los rehenes israelíes. Con su salida del Gobierno se activarían las causas judiciales que tiene abiertas y por las que ya se habían producido las mayores manifestaciones antigubernamentales de la historia de Israel.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Empleo estatal

La ecuación es simple: el Estado no produce nada y cuantos más agentes rentados tenga, en detrimento del empleo de origen genuino y privado, peor estaremos. Con ver los gráficos publicados ayer en LA NACION SE entiende perfectamente a dónde se han dirigido y dirigen gran parte de nuestros impuestos y por qué "no hay plata". Desde 2005 hasta la fecha se incorporaron a la ya elefantiásica administración pública casí un millón cuatrocientos mil empleados... que no hacían falta! Es más, no es discutible y está a la vista que, con las modernas tecnologías, los gobiernos bien administrados cada vez necesitan de menos recursos humanos para cumplir su rol. Con menos empleados rentados, se logra ahorrar mucho de lo recaudado por impuestos exprimidos a los contribuyentes y, consecuentemente, se liberan agentes que nada producen, para que sí lo hagan en el mercado laboral de origen privado. Pero, a la hora de juntar votos, es claro que lo más redituable para los gobiernos de turno es tener a la gente cautiva y dependiente de un sueldo estatal, aunque este resulte paupérrimo por tener el Estado tres y hasta cuatro personas por puesto genuino de trabajo. Para detectar a los que se han beneficiado y se siguen beneficiando de esta situación, basta con observar quiénes son los que protestan contra la reducción de planteles estatales, que parasitan y vampirizan al país y a los contribuyentes, y quiénes son los que proponen la optimización de la aplicación de los recursos provenientes del cobro de impuestos.

Francisco E. Cavallero DNI 16.161.134

Leo con gran preocupación

### Inmadurez

que se quiere autorizar el voto de los niños de 13 años. Esta propuesta muestra desconocimiento de cómo es el ser humano en ese momento de la vida y quiere imponer ese desconocimiento a la sociedad. ¿Quién se beneficia con esta medida? Soy médico pediatra, ejercí la profesión 55 años y aprendí cómo son los niños a esa edad: están en plena etapa de cambios corporales, siendo la maduración mental mucho más lenta. Por diversas razones, hoy la madurez se ha demorado mucho. Este es un tema que a los niños no les interesa, les interesan otros temas acordes con su edad. ¿Quién les pedirá disculpas a los chicos por haberlos usado y hacerles asumir una responsabilidad que no les corresponde? Por su inmadurez, son fácilmente influenciables y manipulables. Hay que mejorar el aprendizaje para que, cuando maduren y les toque votar, lo hagan con conocimiento y responsabilidad. Está claro que la edad de votar es independiente de la edad de imputabilidad. Luis A. Agote DNI 4.260.180

#### Leandro N. Alem

El señor Ariel Iván Espié en su carta del jueves pasado exalta la figura de Leandro N. Alem a los 133 años de la fundación de la UCR. En la misiva pondera las palabras del tribuno revolucionario de 1890 porque en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se opuso a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, proyecto enviado al Parlamento por el presidente saliente Nicolás Avellaneda y sostenido por el entrante Julio Argentino Roca. Era una vieja necesidad que en su tiempo intentaron Rivadavia y luego Mitre. Ninguno de los dos pudo. Compara incorrectamente la postura de Alem con la de Alfonsín en su intento de traslado de la capital, que perseguía el objetivo de alejar al Ejecutivo y el Legislativo de las constantes movilizaciones sobre la Plaza de Mayo. ¡Eso era todo! Ahora, lo más hilarante es su afirmación de que la política radical giró en torno a las ideas y no siguiendo un líder. Desconoce la existencia del personalismo y la ruptura de 1924. Claudio Chaves DNI 8.288.385

### Movilizados

Durante el conflicto bélico del Atlántico Sur fuimos movilizados, para luego ser

### En la Red

#### FACEBOOK

Adiós a los celulares en el aula: cada vez más colegios se suman a esa tendencia



"En los colegios donde los pibes están sin el celular, el nivel es más alto. Es, a esta hora, indiscutible"

Manuel Núñez

"Primero argumentaron que eraninstrumentos que favorecían el aprendizaje... ahora se dan cuenta de que fue un gran error" Mónica Robles

"¡Qué bueno! Por fin toman esa medida. Pero antes que lleguen al aula llegan en la casa, porque los padres se los proveen a edades muy tempranas y eso es el gran problema" Christian Sebastián

Schneider

OPINIÓN 31 LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

desplegados sobre la costa patagónica, en cumplimiento de órdenes de defensa del V Cuerpo de Ejército, en resguardo de las seis bases aéreas militares desde las cuales nuestra aviación atacó a la flota británica. Sin esa defensa, los comandos británicos del SAS y SBS que llegaron habrían destruido pistas y aviones, como habían ensayado con éxito en la base Calderón, de Malvinas, perdiéndose ll aviones. Somos excombatientes, tanto como el resto del personal desplegado en la Patagonia de la Fuerza Aérea y la Armada, pero, a diferencia de ellos, los que integramos el Ejército no recibimos la medalla del Congreso dispuesta por la ley 23.118, a pesar de haber participado de las mismas acciones bélicas que exige la norma, equivalentes a haber operado en áreas consideradas de riesgo de combate, como lo definiera con precisión la Corte Suprema en sus fallos Gerez y Arfinetti, concordantes y complementarios. Se nos han usurpado títulos y honores, esto reconocido por el papa Francisco. Agradezco el pedido público que han hecho el brigadier Norberto Dimeglio y el comodoro Pablo Carballo frente al ministro de Defensa, Luis Petri, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para que puedan resolver esta deuda que lleva 42 años. No es justo que se siga negando nuestra participación. Eso daña las instituciones. Necesitamos recuperar nuestra identidad para poder desfilar junto al resto de los partícipes el 9 de Julio. Tulio Fraboschi

### Luces

Sec. Ing. Dep. 601.

tuliofraboschi@hotmail.com

Las luces de los patrulleros están diseñadas para dar aviso en situaciones de necesidad, y su potencia está dimensionada acorde con eso. Hace años que los patrulleros las llevan constantemente prendidas para mostrar "presencia". El problema es que su potencia es tal que encandilan a los conductores, es realmente una tortura conducir detrás de un patrullero, especialmente en horas de la noche. Al consultarles a los policías, dicen que reciben órdenes de llevarlas de esa manera. Comisarios, autoridades, señora ministra, ¿es realmente necesario? No nos subestimen, los ciudadanos no nos sentimos protegidos por ver lucecitas, sino viendo a los delincuentes tras las rejas. Pablo Mac Keon DNI 32.111.260

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

LA COMPOSICIÓN DEL MÁXIMO TRIBUNAL

# Lijo en la Corte: el riesgo de una fractura con un alto precio

Eduardo Baistrocchi

PARA LA NACION-

a Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual in-Itegración, es una de las más independientes desde que comenzó a funcionar, el 15 de enero de 1863. En efecto, es la primera vez en la historia que sus miembros han sido designados, de modo equilibrado, por tres presidentes distintos; el juez Maqueda fue propuesto por el presidente Duhalde; el juez Lorenzetti, por el presidente Kirchner, y los jueces Rosattiy Rosenkrantz, por el presidente Macri.

Esta independencia de la Corte Suprema es un bien público producto de tiempos turbulentos. Tales tiempos incluyeron ocho modificaciones masivas de su integración, en 1947, 1955, 1960, 1966, 1973, 1976, 1983 y 1990, que, a su vez, originaron cambios masivos de precedentes. Dichos cambios de precedentes, muchos de ellos implícitos, conmovieron la estabilidad del sistema jurídico de la Argentina. (La Corte Suprema de Brasil solo sufrió un cambio masivo de jueces desde 1947, ocurrido en 1967).

Ahora existe la gran oportunidad de una nueva mejora institucional en lo más alto del sistema: que el gobierno federal ofrezca su mejor esfuerzo para crear un ecosistema en el Alto Tribunal que lo induzca a producir jurisprudencia federal con mayorías claras y estables.

El contexto de la Argentina es desafiante. Incluye el impacto de la cuarta revolución industrial en su estructura económica y social en un marco de alto índice de pobreza. Este contexto idealmente requiere una Corte Suprema cuyos jueces, con diversidad de género, puedan dialogar fructíferamente entre si.

El presidente Milei ha propuesto al Senado de la Nación a los doctores García-Mansilla y Lijo como jueces de la Corte. Es posible que el Senado acepte el pliego de Lijo y rechace el de García-Mansilla. Esta decisión asimétrica del Senado implicaría el riesgo cierto de fractura de la Corte Suprema. Efectivamente, es posible que la designación del juez Lijo origine dos bloques antagónicos: los jueces Lijo y Lorenzetti, por un lado, y los jueces Rosatti y Rosenkrantz, por el otro.

Esta fractura es posible por, al menos, dos razones. Por un lado, existe un patrón de comportamiento del juez Lorenzetti y sus tres colegas de disentir sistemáticamente en decisiones 3 a 1. Dos ejemplos representativos de esta fractura son los siguientes. Primero, el precedente Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de 2021, en el que se estableció la composición del Consejo de la Magistratura. Segundo, el precedente Pino, también de 2021, que definió los requisitos de validez constitucional de los decretos de necesidad y urgencia.

El patrón de decisiones 3 a 1 se extiende a casos de superintendencia, tal como la creación de una secretaria del Alto Tribunal en 2024. Por otro lado, la prensa consistentemente asevera que el juez Lorenzetti propuso al presidente de la Nación la designa-

ción del juez Lijo sin acuerdo de sus tres colegas del Alto Tribunal. Ello nunca ha sido rebatido.

Esta fractura de la Corte Suprema tendría un efecto devastador en su capacidad de producir un bien público crucial para nuestro sistema jurídico: precedentes con mayorías claras y estables que establezcan las reglas de juego centrales de la república. Con el inminente retiro del juez Maqueda por jubilación, es posible que en los casos más complejos haya un empate crónico entre los cuatro jueces, en decisiones 2 a 2.

Este empate, a su vez, obligaría a la Corte Suprema a designar un quinto juez por sorteo en cada caso. Esta dinámica pondría en jaque nuevamente la estabilidad jurídica de la Argentina. Por ejemplo, implicaría crear un sistema que induciría a la Corte a producir jurisprudencia volátil. Ello es así pues el quinto juez sería distinto en cada disputa.

Esta fractura de la Corte Suprema puede ser prolongada en el tiempo. Podría extenderse más de una década, pues los cuatro jueces que integrarían la nueva composición de la Corte Suprema tienen hoy menos de 64 años.

la Corte Suprema impactaría negativamente en el ranking de la Argentina en índices internacionales asociados a inversiones de capital. Por ejemplo, el índice de riesgo país producido por Stan-

Esta fractura en la Corte tendría un efecto devastador en su capacidad de producir un bien público crucial para nuestro sistema jurídico: precedentes con mayorías claras que establezcan las reglas de juego centrales de la república

dard & Poors incluye la variable de calidad institucional.

Lamentablemente parece improbable que el doctor Lijo pueda tender puentes entre los dos bloques de jueces de la Corte Suprema, pues carece de credenciales en materia constitucional. Es oportuno recordar que el Código Penal, en el cual el doctor Lijo es experto, no es derecho federal si-Esta jurisprudencia volátil de no derecho común en los términos de la Constitución nacional.

El panorama es inquietante, pero hay una salida. El Presidente se encuentra a tiempo de evitar esta tragedia. En efecto, aun en el caso de que el juez Lijo obtuviera el

acuerdo del Senado, el Presidente puede válidamente negarse a designarlo. El nombramiento del doctor Lijo, sin el del doctor García-Mansilla, llevaría a que la Corte Suprema padezca el tipo de disfuncionalidad señalado arriba: jurisprudencia federal volátil.

El Presidente no debería designar al doctor Lijo (ni a ningún otro juez que previsiblemente lleve a empates sistémicos) sin designar también a otro juez (que tenga el papel de desempatar). El Presidente justificadamente debería negarse a nombrar al doctor Lijo, a menos que el Senado apruebe los dos candidatos nominados o proponga nuevos candidatos. El artículo 99 inciso 4 de la Constitución nacional ofrece una válvula de escape para resolver dicha tragedia. Tal artículo atribuye al presidente la facultad exclusiva de nombrar a los jueces de la Corte Suprema.

En suma, las instituciones federales argentinas están demostrando una creciente calidad. Se advierte un alentador control reciproco entre poderes que contribuye a proteger a los habitantes de la República y futuras generaciones. Es crucial defender nuestras florecientes instituciones, que son producto de más de un siglo de esfuerzo colectivo. Ahora el Gobierno tiene la oportunidad de ofrecer su mejor esfuerzo para que el Alto Tribunal tenga una voz clara. •



LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024 32 CONTRATAPA

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. I.A NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG), Tel.+54ll 5550-1800, Oficinas La NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100. - Sáb \$2900. - Dom \$3500. - Recargo envio al interior: \$420. - En Uruguay: Lun "Vie. \$U60. - Sáb. \$U85. -

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## ¡Ay, por favor, esta gente!

Joaquín Garau

-LA NACION-

7 llegó el día en el que se reunió el grupo de autoayuda con lo peor de las conversaciones. La primera en llegar fue la anécdota mal contada, que quiso divertir a todos y recordó el día en que vio cómo Diego Maradona cruzaba mal la avenida 9 de Julio y a los cinco minutos remató la historia... contando que vio a Maradona cruzando mal la 9 de Julio. Encima hubo que repetir la anécdota porque en el medio llegó el que entiende todo por la mitad v en vez de Maradona entendió Madonna. Venía acompañado por un amigo infaltable: el superador de anécdotas, que contó que él vio

a Maradona en un tractor cruzando la 9 de Julio vestido de Papá Noel.

Al rato llegó el que se va por las ramas. Explicó que llegó tarde porque iba a tomarse el colectivo, pero había paro; entonces fue al subte, pero no tenía la SUBE; fue ahí que se acordó de que una vez su tío le contó que si le pedís al guarda que tedeje pasar, lo hace, aunque sea de mala gana.

Su tío había trabajado en el subte en la época en que el jefe de gobierno era Jorge Telerman y hasta una vez le dio la mano. El tema fue que después viajó a Londres v ahí también hay subte.

Lamentablemente, no pudo seguir la historia porque justo lo interrumpió un viejo conocido del grupo: el que no entiende los ejemplos. Escuchóloquese estaba contando y aclaró que el subte de Buenos Aires no es como el de Londres, porque el de Londrestiene más líneas, más estaciones y en algunos tramos circula al aire libre, como un tren. Es más bien una red férrea de transporte.

En el medio apareció el que repite lo que acaba de escuchar, pero con otras palabras, que explicó que Gran Bretaña desarrolló antes que la Argentina su red de subtes, que tiene más estaciones y que incluso a veces los vagones suben a la superficie, como un tren.

Tenía la atención de todos menos del otro personaje que había llegado hacía un momento: el que está distraído y es famoso por saltar con una frase de cabecera. "¿Qué decían?", dijo, y hubo que repetir

Una vez con todos presentes, la reunión empezó coordinada por un viejo conocido: el corregidor de lo que dice el otro, que no pudo con

su genio y explicó que en realidad los londinenses no le dicen "subte". sino "the tube", debido a la forma tubular de sus túneles. Iba a aclarar que no solo opera en Londres, sino también en Buckinghamshire, Essex y Hertfordshire, cuando lo interrumpió el interrumpidor y preguntó a qué hora jugaba la selección, ante lo que el insoportablemente detallista le dijo que tenía que aclarar a qué selección

#### Una vez todos presentes, la reunión empezó coordinada por un viejo conocido: el corregidor de lo que dice el otro

se refería, porque también se estaba jugando la Eurocopa. Ante eso explotó el corregidor, que aclaró que el nombre oficial es Eurocopa 2024. El ida y vuelta molestó al impaciente, que solo repetía: "¿A qué hora juega la selección? ¿Y? ¿Por

TyC? ¿Hoy?". La tensión creció en el ambiente y tuvo que intervenir el relativizador, que les dijo que no era para tanto y que ese tema tampoco era la gran cosa porque la Copa América no es tan importante.

Como era de esperar, el exagerado saltó de la silla y lo increpó al grito de: "¡Cómo no va a ser importante! ¡Está a la altura de un Mundial!". Y detrás de él se sumó el que a todo le encuentra la vuelta política: "¡Y en vez de hablar de fútbol por qué no cuentan lo que hizo Massa, están calladitos, eh!". El que quiso calmar las aguas fue el soberbio, con su clásico latiguillo: "Te iba a explicar por qué la Copa América no es como un Mundial, pero no lo vas a entender".

Ante semejante escándalo, el vueltero preguntó si no era mejor, quizá, por esta vez, o quizá no, por el momento, suspender el encuentro y volverse a ver la semana que viene. O la otra, bah, que votaran, o no. Fue ahí que el tajante decidió tomar las riendas del asunto: "La semana que viene, acá, a las 15. Chau. Basta. Chau". •

### Miradas

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



ntonello da Messina vivió en el siglo XV: Quattrocento italiano, Aefervescencia humanista, la belleza que buscaba un nuevo cauce; en el caso de Antonello, el encuentro entre la pintura flamenca y el irrepetible Renacimiento italiano. Son los ojos de una de las criaturas de Da Messina (convenientemente reproducida, ampliada y fijada en una enorme afiche) los que parecen mirar en la misma dirección hacia la que apunta la niña. La National Gallery anuncia una gran exposición, y no sabemos si este padre que lleva en andas a su hija a través de Trafalgar Square tiene pensado recorrerla. Su mirada también parece otear aquello -sea lo que fuere- que atrajo la atención infantil. Seis siglos nos separan de los ojos enigmáticos que pintaba Da Messina. El mundo que se abría ante ellos era otro; el que asoma frente a las nuevas generaciones, también. •

#### **CATALEJO**

El reencuentro

#### Carlos M. Reymundo Roberts

Dos viejos amigos argentinos se reencuentran en las redes después de unos 30 años. Uno vive en el país; elotro, en San Antonio (Texas), desde fines de los 90. Este, abogado, cuenta que se casó con una neoyorquina y tienentres hijos, que se jubiló en 2022 y que está muy involucrado en una iglesia evangélica. El de la Argentina lepideque le hable más de su familia, uno por uno, y también de su vida. "Y mandame fotos". Eso hace el "norteamericano", en una conversación que se va extendiendo a lo largo de dos días. Ahora, le cuenta, jubilado y con sus hijos casados y viviendo en otros estados, la principal actividad de él y de su mujer es la iglesia, que queda a dos cuadras de su casa. "Si mevieras, no me reconocerías".

Alcabo de esos días de chateo intensivo, se despiden. El de la Argentina cae pronto en la cuenta de que todo el interés que le mostró a su amigo nunca fue correspondido. Jamás le preguntó por la familia, el trabajo, su vida. El activismo religioso de personas de fees buenísimo-pensó-, pero algo está fallando si esa fe y ese involucramiento no se traducen en acciones concretas de atención a los demás. Se propuso no sacar conclusiones apresuradas y reprimir las ganas de volver al chat para escribir: "¡Hola! Si tenés tiempo, ahora te cuento algo de mí...". •

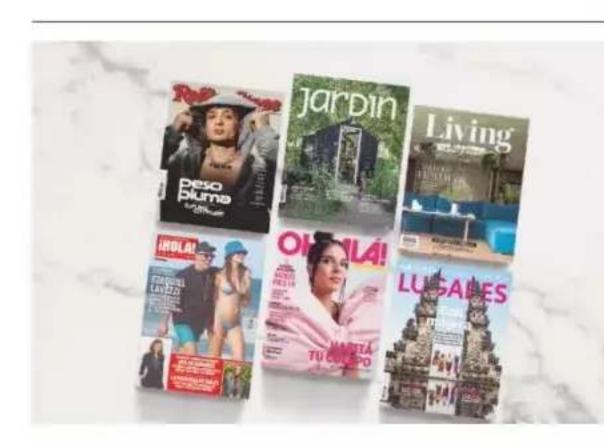

Club LA NACION

SUSCRIBITE

Hablanos por whatsApp: (11) 5799.3654 o si preferís llamarnos: (11) 5199.4794

OHLALA!

Living LUGARES







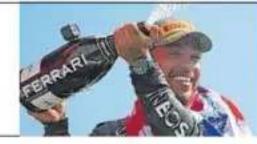

Una carrera mágica en la Fórmula I Lewis Hamilton rompió el hechizo y desató un show de emociones en Silverstone. > P.6

En la galería de los mejores El "Puma" Martínez brilló en Tokio y sigue la huella de los más grandes > P.8

# deportos américa



SEMIFINALES



¿Todos titulares con Canadá? Romero, De Paul y Lisandro Martínez, seguro; Di María (espalda) viene en alza y Lo Celso es una opción para dinamizar el medio

@ARGENTINA

### Los errores que la selección no debe volver a cometer ante un rival que la complicó

Más allá de la victoria final por 2 a 0, al equipo de Scaloni le costó mucho superar a Canadá, un rival ordenado y con las ideas bien claras, en el debut del torneo, hace casi tres semanas

#### Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.- Las sonrisas y el alivio no quitan una sensación nerviosa en la selección argentina. Ya volvieron a un refugio ya conocido, en un apartado lugar de Nueva Jersey. Donde los fanáticos que llegan, luego de transitar varias autopistas, no pueden pasar más allá de un vallado lejano que impide cualquier contacto. Un punto estratégico para resetear a un equipo que no ha levantado el vuelo conocido y que pocas veces en esta Copa América mostró el impetuoso andar del gran campeón. Fueron destellos, casi actos reflejos, en una etapa de grupos de mayor a menor en cuanto a exigencia. Hasta que llegó el primer mano a mano y... el abismo ahí nomás. Ecuador le mostró el precipicio. Por eso Lionel Scaloni, que no disfrutó de la épica clasificación gracias a las manos de 'Dibu' Martínez, tomó nota.

En este recorrido, el inicio tampoco fue cómodo para Argentina. Canadá tiene en Jesse Marsch a un

entrenador obsesivo e inteligente que intenta fortalecer a una generación con potencial para mucho más que simplemente competir. Y volverán a verse las caras. Diecinueve días se cumplirán este martes, a las 21 de nuestro país, cuando Argentina se encuentre nuevamente con los canadienses. Aquella vez fue en Atlanta, ahora será en el MetLife, donde los de Scaloni vencieron agónicamente a Chile. ¿Qué lecciones le dejó a Scaloni aquel estreno contra los norteamericanos? ¿Qué errores cometió Argentina que no debería repetir? ¿Qué fortalezas tiene Canadá para lastimar?

1.-Pelotazos ante un rival compactado. Aquella noche estaba en el candelero el estado del campo. La aplicación de césped natural sobre el original sintético dejó el terreno difícil para el juego de pases que suele tener Argentina, que recurrió repetidamente a un libreto de pelotazo vertical y directo desde los centrales o envíos cruzados a espaldas de los centrales canadienses. Pero no solo el campo de juego conminó a la selección a adoptar ese recurso de manera casi sistemática. Canadá se compactó de tal forma cuando no tuvo la pelota que el espacio para los volantes argentinos se redujó drásticamente. Di María, Messi y Julián tuvieron sus oportunidades en ese escenario. Cuando, en cambio, Argentina apostó por su identidad de asociar pases, llegaron los dos goles.

2.- El costado defensivo derecho. La Argentina tuvo un primer tiempo no exento de sufrimiento, y la mayor de las deficiencias estuvo por el lado de Nahuel Molina. El partido con Ecuador mostró la misma falencia. Pero no es responsabi-

### Camino al título

| Semifinales         | Final |  |
|---------------------|-------|--|
| Argentina           |       |  |
| MARTES, A LAS 21    |       |  |
| Canadá              |       |  |
| Uruguay             |       |  |
| MIÉRCOLES, A LAS 21 |       |  |
| Colombia            |       |  |

lidad solo del futbolista de Atlético de Madrid-habrá que ver si sigue en el equipo o ingresa Gonzalo Montiel en su lugar-. Hay un error defuncionamiento que lleva al lateral derecho a quedar sin apoyo y en inferioridad de condiciones cuando el rival agrupa gente para progresar por ese sector. Canadá lo hizo con su mejor arma: Alphonso Davies. El de Bayern Munich se asoció con Millar y hasta el huidizo Jonathan David se unió a triangular. Fue el argumento ofensivo más interesante de los canadienses. Para el martes, no jugará Millar; en su lugar estará el veloz Jacob Shaffelburg, la revelación del equipo.

3.- Atención al volante que se desprende. Canadá tiene a un delantero de referencia que si bien no viene anotando, se dedica a generar espacios para la llegada de compañeros. Argentina lo sufrió con David –figura del fútbol francés- y con Eustaquio, a quien 'Dibu' Martínez le tapó un cabezazo de manera notable cuando el partido estaba 0 a 0.

En aquel partido hubo varios futbolistas que no fueron titulares

ante Ecuador. Julián Álvarez fue el delantero centro, y podría regresar luego del bajo rendimiento de Lautaro en cuartos de final. Julián jugó un buen partido contra los canadienses gracias a su despliegue para presionar y a las diagonales para ofrecerse como opción de pase. El otro es Leandro Paredes, que se manejó bien en el eje, un lugar en el que Argentina no ha encontrado la brújula con Alexis Mac Allister.

Como siempre, hay puestos que están fuera de discusión. Los centrales seguirán siendo Cuti Romero y Lisandro Martínez, y en el lateral izquierdo permanecerá Nicolás Tagliafico (en el debut contra Canadá jugó Marcos Acuña, demasiado aislado y por lo tanto inofensivo en sus incursiones en ataque). Alexis Mac Allister recuperaría su lugar como interno por izquierda, que cumplió con eficiencia en el debut.

Se espera que Lionel Messi, que llegó con lo justo ante Ecuador y tuvo un rendimiento opaco, recupere algo más de confianza y movilidad de la mano de la rehabilitación que viene llevando a cabo.

Finalmente, hay posibilidades de que vuelva Ángel Di María, que no sumó minutos frente a Ecuador. En un contexto difícil, Di María tiene capacidad de resolución individual que hasta ahora no mostró Nicolás González, que le dejaría su lugar en el ataque.

Canadá fue el primer escollo de Argentina en la Copa América, y el 2-0 de la albiceleste maquilló varias de las imperfecciones de entonces. Pasaron casi tres semanas y hay elementos para tener en cuenta y no repetir. Sobre todo, para una selección que ha llegado a estas semifinales sin el fútbol total que la llevó a la cima, pero sí con oficio y mística, con individualidades salvadoras y con jerarquía en momentos clave. •



SEMIFINALES

### El último ensayo y otro banderazo en Times Square

De regreso en Nueva Jersey, el equipo volverá a sentirse como local

NUEVA JERSEY (De nuestros enviados especiales).—La selección argentina buscará mañana el pase a la final de la Copa América. Será frente a Canadá, un rival al que el equipo de Scaloni enfrentó en el debut y venció, pero todos los partidos, y más en instancias decisivas, son distintos.

Ayer por la tarde, con Leo Messi al frente, los jugadores particuparon del primer entrenamiento en Nueva Jersey. Bajo la ola de calor que sigue azotando a gran parte de Estados Unidos, practicaron en el predio de los New York Red Bull.

Pese a que se creía que iba a estar a disposición, nuevamente Marcos Acuña tuvo que realizar tareas diferenciadas. Es el único lesionado del plantel de 26 jugadores. Fue exigido en la práctica en Houston, antes del viaje a Jersey, y se creía que ya se iba a poder sumar con el grupo, pero no.

Otro que terminó con una leve molestia el último partido fue Lisandro Martínez, pero volverá a formar la zaga central con Cuti Romero. En el medio se avizoran modificaciones, con la posible vuelta de Leandro Paredes. Arriba, Ángel Di María y Julián Álvarez esperan su chance para acompañar a Lionel Messi.

Y otra vez el estado físico del capitán será el mayor interrogante de estos dos días de preparación en Nueva Jersey. El 10 terminó el partido sin un agravamiento de la distensión que sufrió en el aductor derecho en el encuentro frente a Chile. Pero preocupó su falta de ritmo ante los ecuatorianos. Igualmente, tiene su lugar asegurado.

Antes de la práctica de ayer por la tarde, los jugadores tuvieron unas horas libres para recibir a sus familiares. Este lunes, Scaloni hablará con la prensa y luego terminará de delinear el 11 titular. Para la tardecita del día previo a la semifinal se espera otro masivo banderazo de hinchas argentinos en Times Square, la esquina más transitada de Nueva York. •

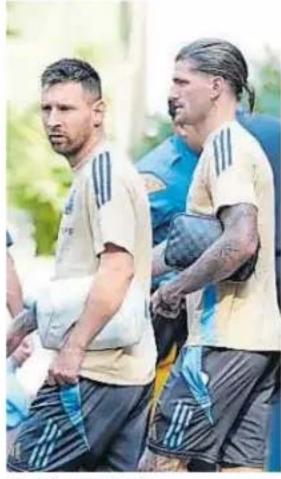

Messi y De Paul

A GRECO



El CEO de Soccer Canadá, Kevin Blue (derecha), celebra en el vestuario junto al DT Jesse Marsch

### Cómo cambió Canadá su mentalidad con un CEO que viene del golf

Kevin Blue es psicólogo y, en marzo pasado, asumió al frente de Canadá Soccer; la influencia del DT Jesse Marsch rumbo al 2026

Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.- En el camino al Mundial de Qatar, Canadá terminó primera en la eliminatoria de la Concacaf. Las ilusiones que llevaba sobre sus hombros un equipo que volvía a la máxima cita del fútbol 36 años después (solo se había clasificado para México '86) se dio un fuerte golpe contra la realidad. En un grupo difícil, que integró junto con Marruecos, Croacia y Bélgica, la selección canadiense se volvió rápidamente a casa con tres derrotas y siete goles en contra. Hasta ahí, la historia de siempre. Pero esa historia cambió sustancialmente en los últimos tres meses y el equipo de la "hoja de arce" está entre los cuatro mejores en esta Copa América. Ahora, quiere amargar a la Argentina en las semifinales. Ese cambio se produjo en gran medida por la conducción de su nuevo CEO, Kevin Blue, un personaje que llegó casi de casualidad al puesto.

En un país donde el hockey sobre hielo es el deporte nacional, el fútbol empezó a hacerse camino. Hay tres equipos (Toronto, Montreal y Vancouver) que juegan en la liga estadounidense MLS. Precisamente desde esa liga profesional destacaron cuánto influyeron en este presente de Canadá. Catorce jugadores de la selección juegan en la liga de soccer de USA, y muchos otros han jugado y se formaron allí.

Para los dirigentes con perfilempresario del fútbol en el país más

al norte de América era imperioso poner en marcha un torneo competitivo por fuera del estadounidense. Así se lanzó en 2019 la Premier League, un certamen de solo ocho equipos que juegan todos contra todos y el campeón se clasifica a la Liga de Campeones de la Concacaf. Como una forma de promover nuevos valores, los directivos impusieron como regla que cada equipo debe estar integrado por al menos a seis canadienses entre los II. El proyecto es ampliar la liga con nuevas franquicias en los próximos años.

Como pasa en los deportes más populares de Estados Unidos, el fútbol canadiense también tiene su propio draft, el evento en el que las franquicias eligen a los mejores valores de las ligas universitarias.

Canadá Soccer es la entidad que maneja el fútbol profesional en el país que será sede, junto con los Estados Unidos y México, del próximo Mundial 2026. Su espejo es la MLS y su estructura se asemeja más a una multinacional que a lo que conocemos desde hace décadas en la Argentina como la AFA. Peter Montopoli fue el hombre fuertedesde 2008, perodejó su cargo hace tres años para ser el director de operaciones de la Copa del Mundo en la parte canadiense.

Desde entonces hubo un secretario general interino y otro que renunció sorpresivamente a principios de este año. Las disputas con las selecciones masculina y femenina por los derechos laborales fueron el centro del conflicto para la federación de fútbol.

¿Cómo elegir al sucesor que ordene y nombre a un DT para la Copa América y el Mundial? Acá, nada de empates 38-38 con 75 asambleístas, como cuando en 2015 se buscaba sucesor a la gestión de Julio Grondona, que solo dejó el sillón de calle Viamonte cuando la muerte lo dispuso.

La consultora Korn Ferry inició un proceso de búsqueda de cuatro meses entre más de 200 candidatos. Así dieron con el elegido: Kevin Blue. Nacido en Montreal, la parte francesa de ese inmenso país que tiene cuatro husos horarios diferentes, y criado en Toronto, tenía en su curriculum, entre otras cosas, haber sido el director deportivo de Golf Canadá desde diciembre de 2020.

Antes había trabajado como director de atletismo en las universidades de Stanford y de California. En Stanford se recibió de psicólogo y fue capitán del equipo de golf. Luego se doctoró en psicología del deporte en la Universidad de Michigan.

En un país sin tradición futbolera, a nadie le sorprendió sus palabras cuando asumió en marzo pasado. Dijo que era un "recién llegado" al mundo del fútbol y que bajo su gestión haría "las reformas necesarias para poder gobernar y operar nuestra federación con el profesionalismo ejemplar que es necesario para que aprovechemos las oportunidades que se avecinan y resolvamos algunos de los desafíos que tenemos por delante". "En Kevin, tenemos en nuestro equipo un líder transformador y orientado a resultados que nos ayudará a guiarnos hacia un futuro más positivo para el fútbol en Canadá y a aprovechar las increíbles oportunidades que tenemos por delante", dijo por su parte la entidad en un comunicado.

Los ingresos de Canadá Soccer en 2022 fueron de 47,6 millones de dólares, lo que representó un aumento de 14,2 millones de dólares con respecto al año anterior debido a una suba en las subvenciones de la FIFA para el Mundial. La federación atraviesa desde hace años serias dificultades económicas y están en conflicto con la selección femenina, que les inició una demanda por 40 millones de dólares por incumplimiento de contratos.

Sin embargo, el desafío urgente de Blue era la contratación del DT para la Copa América. En solo un mes, anunció la llegada del exentrenador de Leeds United, el estadounidense Jesse Marsh. El DT había tenido una floja campaña en la Premier League inglesa y estaba sin trabajo desde hacía casi un año. En su haber, contaba con una gran campaña en el Salzburgo de Austria.

Marsch, exjugador y director técnico de dos clubes de la MLS, llegó al cargo por las gestiones de Blue, que sentó a los tres clubes canadienses de la MLS para que financiaron su contrato.

Para este torneo, el entrenador promovió figuras que no estaban en el radar. Le advirtieron que tenía jugadores demasiado jóvenes e inexpertos y que debía llevarlos de a poco. Pero no hizo caso. La dupla central que marcará a Messi casi no había jugado junta. Derek Cornelius, que juega en Suecia, y Moise Bombito, de Colorado Rapids en la MLS, rindieron en buena forma hasta ahora.

Desde el primer partido frente a la Argentina, en Atlanta, Canadá mostró cómo el DT les impuso otra mentalidad. En gran parte del primer tiempo, el equipo apuró a los campeones del mundo e incluso tuvo varias llegadas. El pase a semifinales llegó luego de dejar en el camino en los penales a Venezuela, que venía como favorita. Se coló así entre los cuatro mejores del continente, junto a tres potencias sudamericanas, como Argentina, Uruguay y Colombia.

El martes, en el MetLife de Nueva Jersey, el proyecto futbolístico de Canadá se jugará su mayor carta cuando vuelva a enfrentar a la selección argentina en busca de un histórico e impensado boleto para la final de Miami. Así Marsch anticipó cómo planteará el encuentro: "No vamos a echarnos atrás e intentar solo defender. Vamos a tratar de jugar como queremos jugar y ver si lo podemos mantener".

Y mandó un mensaje para los campeones de América y del mundo: "Tendremos que mantener un mejor control de Lionel Messi. Lo dejamos correr demasiado libre en el primer encuentro. Nuestro objetivo es tratar de llevar a los equipos a su límite y ver si pueden manejar-se con nosotros".

Kevin Blue también dejó un mensaje a los canadienses antes del partido frente a la Argentina. Compartió un video en redes sociales y dijo: "Es momento de apoyar a nuestra selección. Muchos de ustedes ya probaron lo que puede lograranoche [frente a Venezuela]. ¡Todos hasta el final!".•

4 | DEPORTES

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024





El español Cubarsí, juvenil defensor central de Barcelona, y el francés Lacazette, de Lyon, para tener en cuenta

AP Y AFP

### El fútbol olímpico tendrá ausencias, algunos consagrados y cracks para el futuro

Pocos equipos consiguieron la aprobación de los clubes para contar con mayores Sub 23; Francia, España y la Argentina, como favoritos

#### Alejandro Casar González LA NACION

El fútbol olímpico será casi un Mundial Sub 23. Pocos equipos consiguieron la aprobación de los clubes para contar con los tres mayores de esa edad por plantel, como permite el reglamento. Entre ellos están el local, Francia, España y Argentina. Pero incluso hubo talentos más jóvenes que también fueron negados por sus equipos de origen. O por sus nuevos dueños, ya que cambiaron de camiseta en este mercado de pases: tal es el casodel galo Kephren Thuram, quien fue borrado de la lista de Les Bleus una vez que se confirmó su pase de

Si bien el capitalismo futbolero impidió la presencia de decenas de cracks en la puja por la medalla dorada, el torneo que comenzará el miércoles 24 tiene suficientes atractivos como para convertirse en un gran espectáculo. Ese día, dos jornadas antes de la ceremonia inaugural, habrá jocho partidos! Y debutarán la Argentina (con Ma-

Niza a Juventus.

rruecos en Saint-Etienne) y España (con Uzbekistán, en el Parque de los Príncipes).

Será una buena ocasión para ver a los futuros integrantes de La Roja, un equipo que por nombres es candidato al podio. Entre los dirigidos por Santi Denia no está Lamine Yamal (Barcelona), el niño prodigio que asombra con sus gambetas en el equipo español que juega la Eurocopa en Alemania. Perosí Pau Cubarsí, su compañero en el Camp Nou. Tomó por asalto el primer equipo y se transformó en uno de los defensores con más proyección de la liga española. Tiene apenas 17 años y viene de jugar 24 partidos en la última temporada. Segun Transfermarkt.com su valor de mercado alcanza los 30 millones de euros.

Otro futbolista blaugrana que se vestirá de rojo y habrá que seguir es Fermín López. Mediocampista o carrilero izquierdo, tiene 21 años, también vale 30 millones de euros y sumó 42 partidos (11 goles) en la pasada campaña. López es uno de los pocos jugadores que está en la

Euro y seguirá de camino a París. El otro es Álex Baena, mediocampista ofensivo o carrilero por ambas bandas, juega en Villarreal y tiene 22 años. Su legajo en la última campaña habla de cinco goles y ¡18

asistencias! El último español -también tiene la nacionalidad nigeriana- a vigilar es Samu Omorodion. Se trata de un delantero potente, de apenas 21 años, y cuyo pase pertenece a Atlético de Madrid. En la última temporada se fue cedido a Alavés para ganar minutos y explotó: 9 goles en 35 partidos con la camiseta del equipo vasco, donde compartió vestuario con Giuliano Simeone, también delantero, hijo del Cholo, y también convocado por Mascherano para integrar el equipo argentino. Si españoles y albicelestes se enfrentan en algún punto del camino olímpico, habrá abrazo entre ambos.

¿Y Francia? El gran ausente en la nómina del equipo galo es Kylian Mbappé, cuyo pase a Real Madrid se confirmó hace unas semanas. Tampoco estarán las joyas de PSG, Bradley Barcola y Warren ZaïreEmery, sin permiso del club. Lo mismo ocurre con William Saliba, solvente defensor central de Arsenal, de Inglaterra, con Mathys Tel, joven delantero de Bayern Munich y con tres futbolistas de Lille: el arquero Lucas Chevalier, el defensor central Lenny Yoro –tentado por Real Madrid en este mercado de pases– y Bafodé Diakité, lateral derecho.

El equipo olímpico francés, sin embargo, puede contar con tres futbolistas mayores, un lujo que, por ejemplo, no tiene Paraguay, adversario en un amistoso. Los que acusan más de 23 años en su documento son el histórico delantero Alexandre Lacazzette (33), quien capitaneará el equipo, su compañero de ataque Jean-Philippe Mateta (27 años, del Crystal Palace inglés) y el defensor de Sevilla Loic Badé (24).

De cara al torneo olímpico habrá que vigilar las actuaciones del potente defensor Castello Lukeba (Red Bull Leipzig) y de dos mediocampistas capaces de revertir una posición defensiva en ataque en cuestión de segundos: ellos son Enzo Millot (Stuttgart, de Alemania) y Kouadio Koné (Borussia Moenchengladbach). El segundo, más defensivo que el primero.

Thierry Henry, histórico futbolista francés, sabe que todo aquello que no sea estar en la final por el oro del 9 de agosto en el Parque de los Príncipes será un fracaso.

### Otros nombres propios

de hacerle frente a Francia es Estados Unidos. Caracterizado por una buena formación de juveniles, el seleccionado norteamericano se asienta en el trabajo defensivo de Walter Zimmerman (mayor de 23, juega en Nashville, de la MLS), y tiene en el arquero Gaga Slomina (su pase pertenece al Chelsea) y en el extremo Cade Cowell (Chivas, de México) a dos de sus mejores futbolistas. Completan la zona Guinea –que, como siempre, aportará su dosis de juego físico– y Nueva Zelanda.

En el Grupo B, junto a la Argentina, se encuentran Marruecos, Iraky Ucrania. Los magrebies pretenden replicar el suceso en Qatar 2022 de su equipo mayor y llegan a París con el título de campeón en el preolímpico africano, disputado en su país. Ucrania, por su parte, intentará llevar algo de alegría a un país surcado por la guerra con Rusia y en el que sus equipos juegan los torneos internacionales fuera de casa. En la nómina del equipo ucraniano se destaca un delantero, Danylo Sikan. Tiene 23 años y viste la camiseta del gigante Shakhtar Donetsk. Según Transfermarkt, su pase cuesta siete millones de euros y viene de hacer 16 goles y brindar 5 asistencias en 42 partidos con su club.

En la zona C, España es el equipo a vencer. Comparte grupo con Uzbekistán, Egiptoy República Dominicana. En el combinado africano, que perdió por 2-1 la final del Preolímpico con Marruecos en Rabat, hay... un Messi. No es ni pariente lejano de la súperestrella argentina, pero a Mostafa Saad Abdallah Sayed le dicen "Mostafa Messi", incluso en las comunicaciones oficiales de la Federación. ¿La razón?

El parecido con la Pulga en estatura y en talento para jugar. Prueba de ello es uno de los goles que le convirtió en un amistoso a Costa de Marfil.

La zona D, a priori, es la más pareja de todas. O la que no tiene un claro favorito para quedárselo. La integran Japón, Paraguay (campeón del preolímpico sudamericano), Mali e Israel. Sin Takefusa Kubo, su futbolista más talentoso (Real Sociedad, su club, lo negó), el seleccionado nipón acudirá a la cita olímpica con futbolistas Sub 23. En la nómina final del entrenador Oiwa Go se destacan los mediocampistas Fujita Joel Chima (Sint-Truiden, de Bélgica) y Mito Shunsuke (Sparta Rotterdam, de Países Bajos) y el delantero Sato Kein, del Werder Bremen alemán.

En el equipo guaraní dirigido por Carlos Jara Saguier habrá que seguir a su mediocampista externo Diego Gómez, capitán del equipo y futbolista fundamental en el Inter Miami de Gerardo Martino. Compañero de Lionel Messi, Gómez está llamado a ser una de las grandes estrellas de la selección mayor en los próximos años. Es más, la franquicia de la Florida ya rechazó una oferta de casi 10 millones de dólares del Brighton inglés.

Al igual que la mayoría de los equipos, los guaraníes tampoco cuentan con tres futbolistas mayores en su lista.

Condicionados por los criterios de elegibilidad para el torneo olímpico y por el puño de hierro de los clubes a la hora de ceder a los jugadores, el fútbol de París 2024 sufrirá el mal de ausencias. Lo sentirá incluso la Argentina, que aspiraba a contar con Lionel Messi, Angel Di María y Emiliano "Dibu" Martínez. El primero optó por no participar, el segundo ya anunció que la Copa América será el final de su etapa en el seleccionado y al arquero no lo cedió su club, el Aston Villa inglés. De todas maneras, el equipo albiceleste cuenta con cuatro campeones del mundo - Nicolás Otamendi, Julián Alvarez, Gerónimo Rulli y Thiago Almada- y suficiente talento para pelear hasta el final.

La historia comenzará a escribirse el próximo 24. • LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024



### El VAR desfigura el fútbol y el ambiente pierde la paciencia

Cristian Grosso

LA NACION

La persiana baja le daba un aspecto más sombrío a la histórica oficina de César Luis Menotti sobre la calle Paraguay. Pero el hombre estaba tan encendido como el tránsito en el microcentro. Se acomodaba mil veces en el sillón porque se hundía entre los resortes vencidos y jugaba con una pelota Tango que iba de un pie al otro. Escuchaba hablar del VAR... y estallaba. "Es un disparate, un disparate que el árbitro esté esperando que le pasen mil repeticiones. Si él vio gol, fue gol. Como el gol de Diego a los ingleses... ¿Qué quieren? ¿Que diga que fue con la mano? Anda a lavarte el culo, esto es un juego y es picardía. La tecnología puesta en el fútbol no sirve para nada. Porque hay un juez, y si la pifia, que la pifie. ¿Cuántos goles en la historia del fútbol se discuten si la pelota pico detrás de la línea? ¿Tres, cinco?... ¿Y cuántos goles se convirtieron en la historia? ¡¡Setenta y siete millones de goles...!! Bueno loco, si te toca en un Mundial es jodido..., pero es jodido si faltan cinco minutos..., sino tengo todo el partido para demostrarte que soy mejor que vos. ¡No jodan más con la tecnología! Le quitan gracia al juego...", exclama la leyenda hace algunos años en una entrevista con la Nacion. Y la última frase sonaba como la queja de un bandoneón.

Un viejo axioma del arbitraje indica que no se puede cobrar lo que no se ve, lo que no existe. Pero el VAR redefinió las reglas y hace lo que se le ocurre. Proyecta líneas, crea perspectivas e induce al juego a una dimensión irreal. Las consecuencias son devastadoras. Pero los atropellos del VAR no terminan en su capacidad de inventiva, sino que redobla la apuesta y en ocasiones no sanciona lo que estalla a los ojos del mundo con sentido común. Ahí, entonces, completa su obra destructiva. La platea global lo observa desde hace tiempo, pero mucho más en estos días de abundante oferta futbolera entre la Copa América y la Eurocopa. Dos certámenes atravesados por groserías en los fallos, aunque con una vital diferencia: por lo menos del otro lado del océano Atlántico son más expeditivos y no adormecen por varios minutos la reanudación del juego.

En la Copa América, el VAR ha crispado los nervios. Sobran los ejemplos. A Brasil le invalidaron un gol legítimo de Marquinhos en el debut ante Costa Rica, y no le otorgaron un penal sobre Vinícius contra Colombia. Y en este partido, a los cafeteros le anularon un gol de Davinson Sánchez de manera inadmisible. Estuvo mal convalidado la conquista Mathías Olivera, para Uruguay, ante los Estados Unidos. No expulsaron al canadiense Bombito tras darle un codazo al chileno Rodrigo Echeverría, ni le mostraron la roja a De Paul por el pisotón a Gabriel Suazo, ni cobraron un penal de 'Cuti' Romero sobre Dávila... Porque si en el Mundial de Qatar fue penal el del arquero polaco Wojciech Szczęsny sobre Messi... Bueno, cualquier mancha es punible de la pena máxima. Pero la vara, claro, siempre la vara... Y el VAR es caprichoso de nacimiento.

"Han convertido en milimétrico un juego métrico, han aplazado el grito sagrado del gol y han metido la tecnología dentro del partido, y eso tiene un peligro que solo acaba de empezar porque la tecnología es invasiva. Lo próximo será un árbitro robot y así sucesivamente, pero bueno, no me gustó la idea desde el inicio y ahora estoy resignado porque sé que no hay vuelta atrás. Me incomoda el VAR

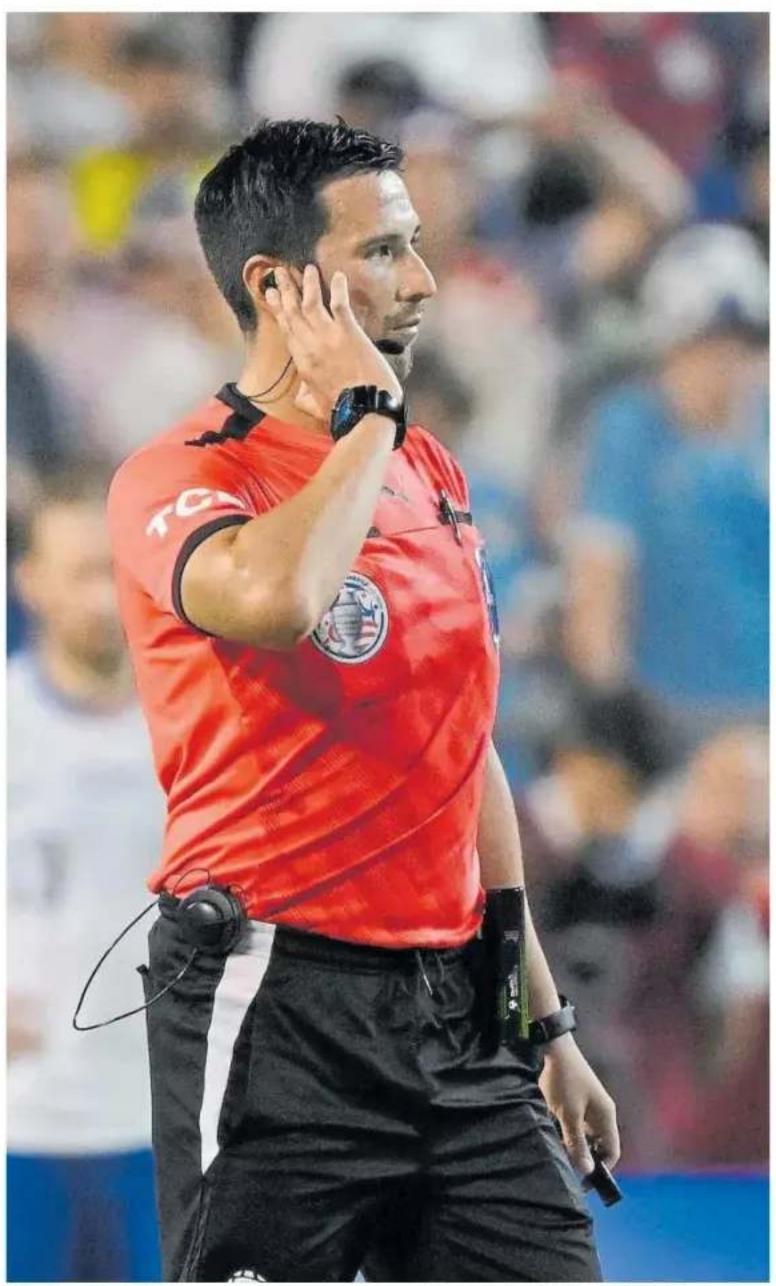

El árbitro Kevin Ortega y un gesto que pone nerviosos a todos: lo llama el VAR

como parte del juego. El fútbol es hijo de su tiempo y es casi todo lo contrario a la tecnología, y me parece que es algo que lo fuerza al juego, que lo lleva a un sitio donde este juego no se siente cómodo. Este es un juego al que siempre lo acusaron de inmovilista y ahora le agarró un ataque de velocidad, como los cinco cambios, sin un debate lo suficientemente calmo antes de sacar conclusiones. No me gusta la intervención de la tecnología en el juego salvaje", analizaba Jorge Valdano para LA NACION.

La Eurocopa también sufre y se queja del VAR. El fuera de juego semiautomático (10 cámaras especializadas que monitorearán 29 puntos diferentes en el cuerpo de cada jugador), al menos, permite resolver con inmediatez algunas polémicas. Pero el juego queda sometido a sentencias que rozan el ridículo: posiciones adelantadas por una rodilla, un talón, un brazo extendido... En un juego tan dinámico, milímetros no pueden torcer el rumbo de un resultado. Se detectan pequeñeces... y la manodel español Marc Cucurella contra Alemania no la observan ni en veinte repeticiones. Ahí, se instala la sospecha. La inutilidad del VAR o su manipulación. Cualquiera de los casos es grave.

GETTY

El entrenador de Dinamarca, Kasper Hjulmand, consultado sobre la validez del VAR, fue directo: "En mi opinión, no es como debería ser el fútbol. Y el francés Willy Sagnol, técnico de Georgia, ofreció su mirada: "Las decisiones las toman siempre las mismas personas, pero que de un partido a otro no toman las mismas decisiones. Si no sabemos usar bien el VAR, vamos a tener problemas". Los problemas llegaron para quedarse.

Diego Simeone, en diálogo con LA NACION, propuso justamente un cambio en quienes controlan el VAR para darle transparencia. "No tengo dudas de que va a mejorar el día que no lo manejen los árbitros que son consecuentes con sus pares. Los que están en el VAR tienen que ser ex árbitros, no tienen que ser pares de los que están dirigiendo en la cancha. Porque puede generar la sospecha de 'yo no te expongo, vos no me exponés'. Con gente que ya no dirige sería mejor, porque si te equivocás, te saco y pongo a otro, total hay un montón de árbitros", aportó.

Tanto en la Eurocopa como en la Copa América hay decisiones que van mucho más allá del espíritu inicial de la herramienta, que solo se iba a utilizar para modificar o corregir aquellos fallos "claros y notorios, no comprometer la autoridad del árbitro de campo y tomar decisiones en menos de 10 segundos". El enunciado quedó hecho añicos.

Las voces en contra del VAR se han multiplicado. De todas las generaciones. "A mí no me gusta..., prefiero la equivocación del árbitro. Que no me corten el juego, que el tipo vaya a ver... Prefiero el riesgo de la injusticia. Sí esa señal de alarma, la que les avisa si la pelota cruzó la línea", le aclaraba Alfio Basile a LA NACION. "Los árbitros son seres humanos y se pueden equivocar. Prefiero que pase eso en una jugada rápida, a que alguien desde una computadora, que no está en el lugar, tome una decisión. Se ven imágenes con líneas trazadas en diagonal, son cosas que no dejan nada y hace que el fútbol pierda su esencia. Ese tipo de cosas son las que dañan el fútbol y no le hacen bien. En vez de traer una solución, trajeron una herramienta que no la hemos sabido usar o no la estamos utilizando como la tenemos que usar", aportó el goleador uruguayo Edinson Cavani.

'Herramientas de burócratas que poco a poco está matando la pasión', escribió hace un tiempo el exzaguero uruguayo Diego Lugano en su cuenta en Twitter. ¿A qué se refiere? "El VAR desfiguró al fútbol. Por empezar, no es un elemento para traer justicia, tiene un inicio político: después del FIFAgate y para no perder toda la credibilidad, la FIFA creóel VAR de urgencia para intentar trasmitir transparencia. Ya empezó mal. Segundo, de tecnología no tiene nada, es un televisor que repite una imagen. Es un desastre. En realidad, multiplicó la incidencia del factor humano, multiplicó las dudas, el favorecimiento para los equipos fuertes, las sospechas, les da trabajo a cuatro o cinco jueces más y por eso al sindicato le encanta, y a la prensa le da tema para el circo", argumentó ante la consulta de LA NACION.

La reflexión final pertenece a Gabriel Batistuta, que aunque no sufrió quedarse atragantado con sus gritos de gol a la espera de una definición, sí se hartó como espectador. Y si lo confió a LA NACION en una charla en el medio del campo en el norte santafesino. "El VAR me aburre en los partidos... No estoy de acuerdo con el VAR. Me hinchó los huevos. Si lo usan para interpretar, es más de lo mismo y vamos a discutir toda la vida. Si la pelota entró o no entró, está bien, pero si es para interpretar... no sirve para nada". Sentencias de un ambiente que pierde la paciencia. • 6 | DEPORTES

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

### POLIDEPORTIVO » RUGBY Y AUTOMOVILISMO

### "Hay que darles tiempo a los pilares y volver a prepararlos"

El 'Pato' Grau, artífice de una hazaña cuyana hace 32 años, analiza a los Pumas

#### Alejo Miranda PARA LA NACION

MENDOZA.—En la agonía del partido, un scrum-5 del local doblegó
la resistencia francesa y llegó al try
para alcanzar una victoria épica.
La escena transcurrió a corta distancia y ante la misma camiseta,
pero muy lejana en tiempo y, lamentablemente, también opuesta en realidad a lo que ocurrió el
sábado. En 1992, el seleccionado de
Cuyo logró el triunfo más importante de su historia al vencer 32-30
a Francia en la cancha de Independiente Rivadavia en virtud, principalmente, de un poderoso scrum.

"Fue una locura", recuerda 32 años después Roberto Grau, uno de los artífices de aquella hazaña, uno de los pilares más destacados en la historia de los Pumas. Éramos muy chicos como para poder hacerle un try de scrum". El Pato tenía 21 años y la primera línea se completaba con dos chicos de 19, como Federico Méndez y su hermano Martín Grau, fallecido trágicamente un año después. "Haber compartido ese momento con él fue maravilloso. Fue el partido más importante que jugué con él y el haber ganado en nuestra casa, con nuestra gente, fue hermoso. La cancha estaba explotada".

Ante el mismo rival y en esta misma ciudad, la derrota 28-13 de los Pumas, el sábado último, ante Francia dio cuenta del retroceso que ha sufrido el scrum en la Argentina. Sin el veterano Francisco Gómez Kodela, sin Joel Sclavi, preservado por la acumulación de partidos, sin Tomás Lavanini ni Guido Petti Pagadizábal en la segunda línea por las mismas razones, los cinco de adelante fueron abrumadoramente dominados por el pack francés.

"Me gusta lo que está haciendo Bordoy [entrenador de scrum de los Pumas y director nacional de scrum], me parece interesante, he visto un progreso, creo que están saliendo pilares. Hay que darles el tiempo también y volver a prepararlos. Ojalá que los clubes vuelvan a preparar sus pilares como nos preparaban en su momento, porque ibamos a los Pumas ya casi formados", opina el mendocino Grau, surgido de Liceo y una autoridad en la materia, con 47 test matches en 11 años en los Pumas. de 1993 a 2003, incluidos dos Mundiales (1999 y 2003). "En mi club tuve gente muy dedicada, que nos enseñó mucho, que nos preparó mucho. Creo que ya no se le dedica tanto tiempo al scrum porque aparecieron otras necesidades".

En la tierra del vino, Grau eligió involucrarse en la industria de otra bebida que está en auge: la del café. "La gente está tratando de tomar de a poco un mejor café", señala. Cuenta que su hijo jugó hasta los 12 o 13 años y que sus tres hijas se dedicaron a la danza clásica. "Gracias a Dios heredaron todo de la madre y nada del padre", bromea.

#### -¿Cómo es tu vinculación actual con el rugby?

-Nunca dejé de ir a Liceo. Entrené un tiempo, después dejé y me alejé un poquito, pero hoy estoy yendo a colaborar con algunas divisiones inferiores con el tema del scrum, tratando de transmitir un poquito.

#### -¿Cómo ves al rugby mendocino en general?

-A mí me gusta el rugby mendocino. Sí es cierto que hay una disyuntiva que creo que tienen todos. ¿Querés ser un rugby recreativo o querés ser un rugby más apuntando a que los chicos puedan terminar volcándose en un rugby profesional? Todo lo veo muy difícil para todos, me gusta el rugby de la provincia, me gustan los jugadores que salen, me gustan los principios de nuestro juego. Necesitamos competir más con otras provincias, porque si no es como que se hace muy chato.

#### -¿Están en esa disyuntiva?

-Yo creo que todo el rugby de la Argentina está en la disyuntiva. Somos amateurs, pero queremos que los chicos se entrenen como profesionales, o se entrenan como profesionales, pero somos amateurs. Me parece muy importante que nos alegremos mucho todos cuando se algún chico va a alguna de las franquicias, pero también es cierto que los chicos dejan de jugar en su club y algunos prácticamente no juegan en la primera de su club. Entonces ahí es donde a mí me hace ruido y digo, wow, ¿cuándo lo podés ver? Lo formaste, estuvieron todas las divisiones inferiores y todas las juveniles jugando con vos y cuando están para llegar a la primera, chau, se van y no vuelven más.

#### -¿Cuál sería el mejor camino?

-Yo tengo otro pensamiento. Hay que darle más desarrollo a las provincias, hay que volver a jugar el Campeonato Argentino. De ahí sacás un montón de jugadores y hacés una competencia importante. Desde el primer momento era desarrollar el rugby de las provincias. Si uno puede tener eso y ser semiprofesionaly poder dedicarle a los chicos, creo que podés desarrollar el rugby de clubes, porque los chicos jugarían un tiempo con tu club y después un rugby provincial. Después está toda la parte económica que desconozcoy que también es válida. Yo hubiese hecho lo que hace Nueva Zelanda, que tiene su rugby de clubes, tiene su rugby provincial y después tiene su rugby donde compite con otros países. •

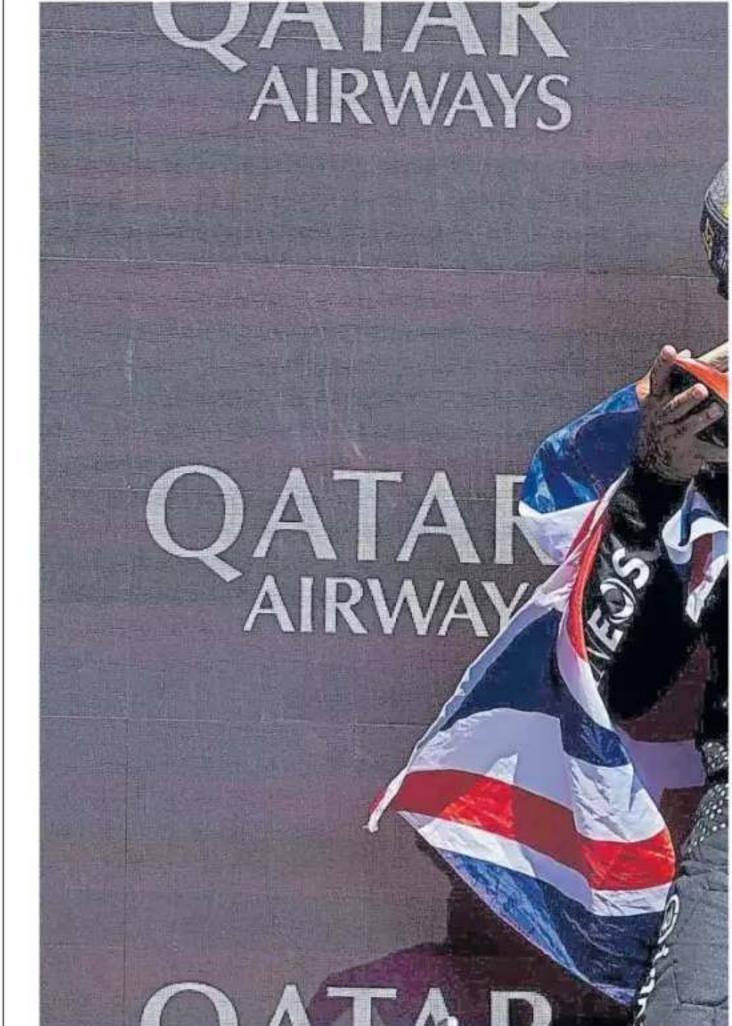

Múltiples sensaciones para Hamilton en la victoria en Silverstone: los días gris

# Hamilton, un rey que desató emociones en Gran Bretaña

Ganó tras 66 carreras y es el máximo vencedor de un gran premio en la Fórmula 1: nueve triunfos en Silverstone

### Alberto Cantore

LA NACION
Siete cam

Siete campeonatos mundiales, cifra con la que comparte el título de máximo monarca de la historia de la Fórmula 1 con Michael Schumacher. Ciento cuatro victorias y la misma cantidad de pole lo ofrecen como el piloto de mejor estadísticas en el rubro. Lewis Hamilton reescribió las memorias de la F. 1, lideró un momento mágico y de dominio abrumador de Mercedes en el *Gran Circo* entre 2014 y 2020 yahora, en el emblemático circuito de Silverstone, protagonizó un episodio más de la fantástica aventura: ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, el duodécimo capítulo del calendario, rompió con el hechizode66carrerassinconocerla victoria y el éxito lo convirtió, con nueve festejos, en quien más veces se impuso en un gran premio.

La celebración reflejó múltiples escenas de emoción: el llanto de Hamilton, la voz quebrada de su ingeniero Peter Bonnington en la radio, la sonrisa y el mensaje protector de Toto Wolff, el abrazo entre padre e hijo, con Anthony sosteniendo con su hombro la cabeza v ocultando el sollozo de Lewis, el beso cariñoso de su madre Carmen Larbalestier, el desahogo en la ceremonia de premiación y el bramido del público que alentó y volcó toda su preferencia hacia el multicampeón entre las tres espadas británicas que presentaron credenciales para la victoria.

"Existieron días entre 2021 y ahora en los que no sentía que fuera lo suficientemente bueno, o que fuera a volver a ganar. Es dificilisimo no ganar, pero lo importante es seguir, levantarse, sacar fuerza de donde no hay", señaló Hamilton, reconociendo el duro y espi-



Roberto "Pato" Grau aporta una mirada general al rugby argentino

MARCELO AGUILAR

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024



ses, sepultados con la vuelta a la victoria

noso camino que recorrió desde aquel 12 de diciembre, cuando en Abu Dhabi perdió en un polémico desenlace el campeonato con Max Verstappen, y el regreso a la victoria. Mercedes entró en una sombra con el cambio de reglamento del año siguiente, dejó de ser dominante, el rendimiento del auto sufrió horrores el efecto porpoising que asomó con el efecto suelo y las Flechas de Plata descendieron junto al piloto a un ciclo de oscuridad. Sesenta y seis capítulos tardó en regresar a la cima-Arabia Saudita de 2021–, el peor hilo desde que Lewis se estrenó en la F. 1, al extremo que entre 2007 y 2021 sumó al menos un triunfo en cada calendario: la serie se cortó en Silverstone y derrumbó el pronóstico de quienes vaticinaron que no habría espacio para un último baile con Mercedes, tras el anuncio de marcharse en 2025 a Ferrari.

### Con amor propio

"Aún estoy llorando. Desde 2021, todos los días me levanto para luchar, para entrenar, para centrarme mentalmente y llegar todo lo lejos que pueda con este equipo. Quería ganar por ellos, porque aprecio todo el trabajo que hicieron durante todos estosaños y es la última vez que compito con Mercedes en Silverstone", relató Hamilton, envuelto en sensaciones que por espacios hacían que perdiera la fir-

meza de la voz. "Tuve mucha gente alrededor que me apoyó, personas dentro del equipo y los que trabajan en la fábrica me animaron", agregó, quien en la pista enseñó su vigencia y realizó las lecturas correctas para una carrera que desanduvo varios episodios climáticos que alteró la condición de la pista.

La lluvia intermitente convirtió al gran premio en un carrousel de elecciones que debieron tomar ingenieros y pilotos. El 1-2 que lideró George Russell y Hamilton en la clasificación se extendió durante el primer segmento de la carrera, hasta que en la vigésima vuelta Lando Norris y Óscar Piastri, ambas espadas de McLaren, atacaron y se adueñaron de los dos mejores casilleros del clasificador. Los pronósticos de precipitaciones cambiaban, según la información del radar, y la pista enseñaba una dualidad con sectores húmedos y otros secos. Quienes apostaron con rapidez por el compuesto intermedio de lluvia - Charles Leclerc y Sergio Checo Pérez-dinamitaron cualquier intento de protagonismo: sus autos fueron 14 segundos más lentos que los pilotos que marchaban en la cabeza de la carrera.

Recién en el giro 27 la actividad en el pit fue incesante: Mercedes hizo entrar a sus dos autos al mismo tiempo por los neumáticos para lluvia y Hamilton, que marchaba tercero, tomó ventaja sobre su

### Clasificación

| P.              | PILOTO        | MARCA        | TIEMPO      |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| 11              | L. Hamilton   | Mercedes     | lh22m27s059 |
| $2^{\circ}$     | M. Verstappen | RBR          | a Is465     |
| 30              | L. Norris     | McLaren      | a 7s547     |
| $4^{\circ}$     | O. Piastri    | McLaren      | a 12s429    |
| 5%              | C. Sainz      | Ferrari      | a 47s318    |
| $6^{\circ}$     | N. Hulkenberg | Haas         | a 55s722    |
| $7^{\circ}$     | L Stroll      | Aston Martin | a 56s569    |
| 89              | F. Alonso     | Aston Martin | a lm03s577  |
| 90              | A Albon       | Williams     | a lm08s387  |
| 10°             | Y. Tsunoda    | RB           | a lm19s303  |
| $\Pi_{\hat{v}}$ | L. Sargeant   | Williams     | a lm28s960  |
| 12"             | K. Magnussen  | Haas         | a lm30s153  |
| 13"             | D. Ricciardo  | RB           | a I voelta  |
| 14"             | C. Lecierc    | Ferrari      | a I vuelta  |
| 15"             | V. Bottas     | Sauber       | a l vuelta  |
| 16"             | E. Ocon       | Alpine       | a 2 vueltas |
| 171             | S. Pérez      | RBR          | a 2 vueltas |
| 181             | Z. Guanyu     | Sauber       | a 2 vueitas |
| Ab.             | G. Russell    | Mercedes     | 33 vueltas  |
| Ab.             | P. Gasly      | Alpine       | sin vueltas |

Promedio del Ganador: 222,822 km/h. Récord de vuelta: Sainz, en la 52, lm28s293, a 240,195 km/h. Campeonato: Verstappen, 255 puntos; Norris, 171; Leclerc, 150; Sainz, 146; Piastri, 124. Próxima carrera: 21 de julio, GP de Hungria, en Hungaroring.

compañero, que más tarde recibiría peores noticias con el llamado para retirar el auto por un problema de presión de agua. "Es nuestro momento", lo alentó Bono, como en los viejos y dorados tiempos en los que lo empujaba por la victoria con la frase "it's hammer time". La montaña rusa climática siguió su cursoy el sol modificó una vez más el escenario. McLaren parecía favorecerse, porque sus pilotos eran los únicos que tenían gomas nuevas de compuesto medio, mientras que Hamilton y Verstappen debían elegir entre los blandos y duros.

El séptuple campeón británico apuntó los blandos -al igual que Norris-y MadMax los duros; Piastri escogió los medios. Las estrategias eran variadas: los británicos debían administrar para no sufrir degradación y el neerlandés, que demoraría en darle temperatura a sus neumáticos, podría exprimirlos en el desenlace. Hamilton regresó a la pista primero y enseñó el valor de la experiencia para sobrellevar la carga en un circuito singular: en 2020 ganó en tres ruedas y al año siguiente protagonizó un espectacular accidente con Verstappen en el primer giro, fue penalizado con 10 segundos e igualmente firmó la victoria. La novena también fue significativa. "Es como un cuento de hadas. No se podía haber escrito una mejor despedida del GP de Gran Bretaña después de 12 años: fue genial", remató con felicidad Wolff. "No puedo decir que estuviera llorando, porque se me metió algo en el ojo", bromeó Bonnington.

La bandera británica flameando en su mano en la vuelta de celebración, la que lo acompañó también al podio y la que exhibió e hizo ondear frente a las gradas, donde los fans estallaron. La pancarta con imágenes de varios momentos dorados de Hamilton y la frase "Siempre nos levantamos", quizás resumió el idilio que se forjó entre el público y el piloto más icónico del automovilismo británico. El rey de Silverstone y Mercedes tenían guardado un capítulo imperial para una obra que perdurará el paso del tiempo. •

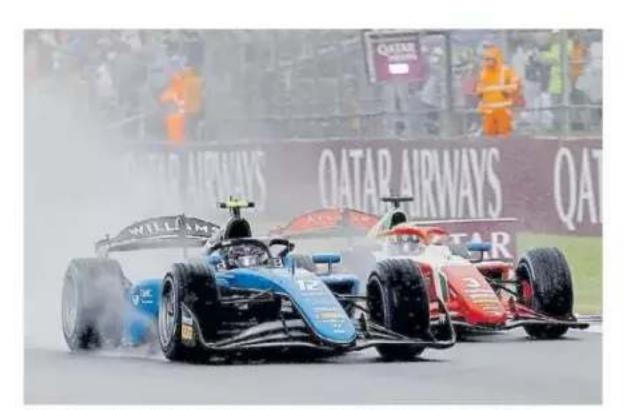

Colapinto batalla con Bearman, que en 2025 correrá en Haas GETTY

### El fin de semana de ensueño terminó con un cuarto lugar

Franco Colapinto, de la prueba con el equipo Williams en la F.1 a otra destacada tarea en la F.2

toda la vida. El fin de semana del 5 al 7 de julio de 2024 quedará grabado a fuego en la memoria de Franco Colapinto, que en el emblemático circuito de Silverstone desanduvo con solvencia la primera prueba libre de Fórmula 1 con el equipo Williams y ensayó otra actuación de destaque en la Fórmula 2. El cuarto puesto en la Feature Racing, la carrera de larga duración, lo sostiene entre los mejores cinco pilotos de la temporada y reafirma las razones de la convocatoria de la escudería de Grove para que fuera parte del Gran Premio de Gran Bretaña.

El viernes, el argentino cortó con la marca de 23 años sin presencia de un piloto nacional en un programa oficial de F.1. Desde el GP de San Marino 2001, última actuación de Gastón Mazzacane (Prost), que un criollo no tenía acción en el Gran Circo. "Lo del viernes fue un día soñado. Me hizo dar un pasito en mi carrera deportiva. Y hoy [por ayer], fue un día difícil: en las últimas tres vueltas perdí ocho segundos por la degradación del neumático. Las gomas blandas se cayeron rapidísimo. De toda manera, estoy contento por el cuarto puesto y la vuelta rápida. Creo que el fin de semana fue muy bueno, porque me subí a un auto de F.1 y sumé en esta carrera de F.2", redondeó el pilarense, de 21 años.

La tarea con Williams dejó satisfecho a Jamie Volwes, el jefe de la escuadra, y los puntos que sumó entre la carrera Sprint y la Feature Racing de la F.2 enseña la adaptación y el entendimiento con el equipo MP Motorsport. Colapinto es un novato en la categoría y batalla con pilotos como Oliver Bearman, que fue anunciado por Haas para la F.1 en 2025, y Andrea Kimi Antonelli, el italiano que Toto Wolff testea para Mercedes y que para los especialistas te-

Un recuerdo imborrable, para nía la prioridad para subirse a la toda la vida. El fin de semana del butaca de Williams en la primera prueba libre en Silverstone.

El progreso del argentino fue lo que midieron en Williams para ofrecerle la oportunidad, una chance que quienes manejan la carrera deportiva del piloto contemplaban, pero recién para octubre: el GP de México era el que figuraba en la agenda.

Un equipo británico, un circuito británico y Colapinto resultó la sorpresa para el GP de Gran Bretaña, relegando también a Zak O'Sullivan, joven de ascendencia irlandesa que es compañero del bonaerense en Williams Racing Driver Academy. El pilarense encadenó la trilogía de carreras europeas que compusieron Montmeló, Spielbergy Silverstone con producciones que le valieron 54 unidades, con las que revirtió la estadística del comienzo de temporada con el noruego Dennis Hauger-también del MP Motorsport-, que en España lo aventajaba por 28 puntos y ahora está por debajo por 26.

Colapinto, corre y sueña. •

### Canapino, 22<sup>do</sup> en Indycar; Trosset ganó en el TC

Cuna del automovilismo nacional, Arrecifes enseñó opuestos con dos pilotos: en Mid-Ohio, Agustín Canapino finalizó 22<sup>60</sup> en la carrera de IndyCar, en la novena fecha del calendario, que además resultó el estreno de los motores híbridos en la categoría. El fin de semana próximo desandará dos carreras en el óvalo de Iowa. En Posadas, por la 8<sup>va</sup> fecha del TC, Nicolás Trosset ganó con Ford Mustang; dos semanas atrás, Niki, que suma dos éxitos en 113 carreras, cambió de equipo y se alistó en el MV Racing.



8 | DEPORTES

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

### **CONTRATAPA** » BOXEO Y TENIS



El "Puma" Martínez se ganó un lugar entre los grandes del boxeo argentino; "Soy leyenda", aseguró

### Un campéon imborrable. "Puma" Martínez sigue la huella de los más grandes

El argentino venció a un histórico, como Kazuto Ioka, y se quedó con los cinturones supermosca de la FIB y AMB; "Soy un guerrero", dice

### Osvaldo Principi

PARA LA NACION

La espera del veredicto que ratificó la condición de campeón mundial supermosca (FIB y AMB) del bonaerense Fernando "Puma" Martínez (52,163 kilos), "El pibe de la Boca", fue tan dramática y nerviosa como el mismisimo combate de doce rounds llevado a cabo ayer, en el estadio Kokugiken, de Tokio. No importaba la diferencia de puntaje real obtenida por el campeón representado por Marcos "Chino" Maidana sobre el japonés Kazuto Ioka, si no que, a modo de fantasmas, aparecían aquellos fallos llenos de tufillos que habían postergado al mendocino Manuel González y al sanjuanino Víctor Echegaray, en los años '70, en la riquisima historia pugilistica de "Argentina vs Japón".

Sinembargo, estavez, ahogando la ley usurera del "local y visitante", los jurados se explayaron con cifras contundentes a su favor contra uno de los boxeadores más respetados de Oriente, que había sido ganador de cuatro coronas mundiales en pesos diferentes y uno de los castigadores al cuerpo más admirables del boxeo de los últimos años.

Los jueces indicaron en modo unánime: 117–111; 116–112 y 120–108, para el pupilo de Rodrigo Calabrese, que actualizó su récord legítimo a 27 victorias (11 KO) y 6 derrotas. La tarjeta de LA NACION puntuó 116–112 para el argentino y otorgó el 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 9º, 11º y 12º rounds para el ganador. En tanto, el nipón seadjudicó los rounds 5º, 6º, 8º y 10º.

Martinez, de 32 años, impuso

un ataque imparable en el primer ciclo del pleito y solo la calidad, la experiencia y las respuestas con impactos al plexo de Ioka determinaron que, por momentos, la pelea tuviese algunos cambios en su andar. Apoyado por una veintena de compatriotas que desplegaron casi cien banderas de Boca por todo el recinto, Fernando declaró: "Tuve una visión anoche, en donde mi padre Abel y mi hermano 'Hueso', fallecido este año, me anticipaban esta victoria. Me hizo bien y me tranquilizó. Esto es para mi familia, mi mujer, mis dos hijas y mi viejita. Para todo Japón, que me trató con un cariño y un respeto único. ¡No lo puedo creer! Logréacá lo que hicieron hace tantos años Pacualito Pérez, Accavallo y

"Espero que esto les sirva a los chicos en el boxeo. Como hizo Messi en el fútbol. Que sepan que también se puede en el boxeo"

"Queremos ir por otros cinturones, como el del Consejo; también aceptamos una revancha con loka; vamos por los mejores"

"Puma" Martínez
CAMPEÓN ARGENTINO

Nicolino. Ahora metocó a mí, y ganando dos cinturones".

Abrazado a su entrenador Rodrigo Calabrese, al que su padre Abel le legó su cuidado antes de morir, agregó: "Quiero que sepan que cuando me vengan a ver pelear van a tener esto; un guerrero que daguerra. Vencía un 'campeonazo' que no sé cómo aguantó en pie y que nunca reculó".

### ¿Por qué ganó?

Martinez se impuso por una preparación física excelente y por un esquema interesante de no darle ángulos ni respiros a Ioka, que pese a sus 35 años, jugó a ganar por KO en cada cruce y jamás pudo lograrlo. El criado en La Boca combina sus golpes con variantes poco comunes en púgiles argentinos, respaldando su fondo atlético con una convicción llamativa. Su confianza es directamente proporcional a su sencillez y eso lo hace un personaje muy agradable. Su estilo es atrapante; provoca circunstancias ofensivas e intercambios a cada momento y ello lo hace atractivo y comercial.

"No sé cómo hizo ese pibe para mantenerse parado porque tiré con todo. Creo que gané todos los rounds, porque loka tiraba pero yo terminaba conectando mis golpes, siempre tiraba. Se notó la experiencia de él, cuatro veces campeón", insistió el Puma, que se autoproclamó: "Soy leyenda y eso es lo que vinimos a valorar con mi gente".

### El futuro

El agregado del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) le será favorable. Ni él ni su equipo tienen cercanías con la Federación Internacional de Boxeo (FIB) –la segunda entidad que lo reconoce—y la familiaridad del santafesino Marcos "Chino" Maidana, su representante, con el venezolano Gilberto Mendoza (h.), presidente de la AMB, le dará gran protección política. Una carencia de su presente.

El circuito del peso supermosca le ofrece dos peleas tan tentadoras como lucrativas: el estadounidense Jesse "Bam" González, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y el japonés Kosei Tanaka, titular de la Organización Mundial de Boxeo. La industria norteamericana (PBC promotions) con la que tiene un contrato poco claro, quiere un cotejo inmediato con González. Aunque Calabrese-de opinión decisiva en este equipo-buscará seguir escalando posiciones en Oriente. Es uno u otro, el próximo rival. No hay más opciones.

### Importancia histórica

Martínez vs. loka alcanzó un ribete de primer nivel en la historia del boxeo argentino. De lo mejor de esta década. Se convirtió en un suceso tan trascendente como los duelos del matancero Brian Castaño frente al estadounidense Jermell Charlo, en 2022, y en una de las más célebres victorias del boxeo argentino en Japón festejadas desde 1954, cuando el gran mendocino Pascual Pérez venció a Yoshio Shirari. El rival superado loka, es de una jerarquía y una obra suprema.

Fernando Martínez consiguió lo que todo campeón añora para convertirse en figura: una victoria colosal. Casi un clásico del ring. Lo logró inobjetablemente y, a partir de ahora, todo será distinto para él. Mejor. Trabajó con la dignidad y la entrega que sólo exhiben aquellos que quieren crecer en silencio. En su oficio y en la vida. Su deber será sostenerlo y mantenerlo con proyección hacia el futuro. Pero la marca quedó asentada.

Argentina tiene un gran campeón. No hay mejor definición que esta para culminar una crónica que con el tiempo será valiosa e imborrable.

### Alcaraz dio otra batalla para seguir en Wimbledon

Venció a Humbert y está más cerca del duelo contra Sinner

Por segundo partido consecutivo, el español Carlos Alcaraz se vio obligado a exigirse, y con bastante esfuerzo superó el escollo que significó el francés Ugo Humbert. Así, el número 3 del mundo y defensor del título, avanzó a los cuartos de final del Grand Slam en el que defiende la corona. Aunque se vio superado en algunos momentos por su rival, el murciano se impuso por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5 y se clasificó por novena vez a los cuartos de final de un torneo de la máxima categoría. Alcaraz espera tener todo más bajo control cuando se mida con el estadounidense Tommy Paul, vencedor del español Roberto Bautista Agut por 6-2, 7-6 (7-3) y 6-2.

Así, el esperado duelo de semifinales entre el vigente campeón y Jannik Sinner, el número l mundial, está cada vez más cerca. Ambos podrían reencontrarse en la penúltima rueda, como ya ocurrió en Roland Garros, donde el español se llevó la victoria en una larga batalla en cinco sets. Sinner derrotó al estadounidense Ben Shelton por 6-2, 6-4 y 7-6 (11-9), y jugará en cuartos contra el ruso Daniil Medvedev (5°), vencedor por 5-3 y abandono del búlgaro Grigor Dimitrov (10°), que se lesionó la rodilla tras un resbalón.

En la rama femenina, a la eliminación de Iga Swiatek, la número 1, se sumó la caída de Coco Gauff, 2º del ranking: la estadounidense perdió por 6-4 y 6-3 con su compatriota Emma Navarro (17º). La revelación es la neozelandesa Lulu Sun (123º), que le ganó por 6-2, 5-7 y 6-2 a la británica Emma Raducanu, y ya está entre las ocho mejores del torneo. •

### La guía de TV

### Fútbol

COPA ARGENTINA

16 » Rosario Central vs.

Barracas Central. TyC Sports

(CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

### Tenis

WIMBLEDON

7 » Los octavos de final. Disney+, ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

### Básquetbol

21 » Oklahoma City Thunder
vs. Philadelphia 76ers. ESPN 4
(CV 105 HD - DTV 1624 HD)

21 » Instituto vs. Boca. La final, juego 1. TyC Sports 2 (CV 116 - DTV 1632 HD)

## espectáculos



Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion = espectaculos@lanacion.com.ar

### Compre argentino. Cómo Tan Biónica, Abel Pintos con Luciano Pereyra y Emilia se convirtieron en el nuevo boom

Con menos visitas de peso del exterior, solo representadas por Paul McCartney y Eric Clapton, los artistas locales tomaron su lugar en los grandes estadios y en espacios cerrados como Movistar Arena y Luna Park | página 2



Abel Pintos y Luciano Pereyra, Emilia, Duki y Tan Biónica, nombres de peso en el consumo de música argentina

FOTOS: NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV: DIEGO SPIVACOW / AFV: EFE Y MAURO V. RIZZI

### Intiman a influencers por las apuestas ilegales

MEDIDA. Es una iniciativa de la ciudad de Buenos Aires; fueron notificados Florencia Peña, Flor Vigna y participantes de GH

Lupe Torres LA NACION

Los influencers están en la mira. El gobierno porteño tomó esta semana una serie de medidas contra el juego clandestino online y la ludopatía infantil. Según pudo confirmar LA NACION, la jurisdicción a cargo de Jorge Macri intimó a on-

ce "famosos" por identificarlos como promotores de plataformas de apuestas ilegales. Florencia Peña, Flor Vigna, Flavio Azzaro y varios participantes del reality televisivo Gran Hermano, como Juliana "Furia" Scaglione, fueron algunas de las personalidades notificadas.

Las cifras despertaron alarmas: en la Argentina, tres de cada diez

personas conocen a alguien de su entorno social afectado por la ludopatía y, según la consultora Opina Argentína, el 16% de los jóvenes del país reconocen que realizan apuestas online. "La ludopatía infantil es una preocupación grave, un problema serio, y tenemos que enfrentarlo poniendo en marcha una serie de medidas, poniendo eje

en el control y la limitación. Es una batalla que vamos a seguir dando, porque con los chicos las apuestas no", explicó Jorge Macri en diálogo CON LA NACION.

"Desde la Ciudad bloqueamos sitios de apuestas ilegales y empezamos a intimar a comunicadores, influencers y líderes de opinión, que están promoviendo sitios de

juegos online ilegales o bien utilizando horarios que no corresponden a la publicidad. La principal preocupación son los más chicos, que ven ese tipo de contenido y caen en las trampas que tienen las apuestas escondidas en un juego", agregó el jefe de gobierno porteño.

Continúa en la página 3

# Compre argentino. Los artistas locales se apoderan de los grandes escenarios de la música

Las visitas del exterior mermaron y en el segundo semestre no reproducirán lo que pasó en 2023; en cambio, los nacionales se apoderan de Vélez, el Movistar Arena y el Luna Park

#### Mauro Apicella LA NACION

Pareceotro país. En julio de 2023 era posible hacer un gran recuento de todos los grandes shows de estadios, con artistas de larga trayectoria o gran popularidad, que visitarían la Argentina hasta finales de ese año. Hoy la recesión también afectó a ese rubro, a pesar de que, desde la salidade la pandemia, la música en vivo se había puesto al día con la oferta y con una demanda creciente, que no hacía más que provocar el agregado de más funciones para tantos shows de la cartelera.

Hoy figuran veteranos de la música como Eric Clapton y Paul McCartney en el horizonte cercano de la agenda de conciertos masivos. A ellos se suma Iron Maiden, pero no mucho más. Sin embargo, la otra cara de esta tendencia a la baja es el interés por algunos artistas locales. Ya sea porque proponen otros costos en el valor de las entradas o simplemente por el fanatismo que despiertan las canciones, la oferta de música de la Argentina se sostiene y, en algunos casos, sorprende. Algo así como un "compre nacional", que es lo que impulsa a las boleterías de los shows más variados. De Fito Páez a Emilia, la vidriera nacional se sostiene y, además, se exporta. Veamos de qué se trata todo esto.

Por un lado, la escasez de oferta de producciones extranjeras en comparación con el año anterior. Para julio de 2023 fue posible ponerse a hacer cuentas gracias a los shows que darían The Weeknd, Taylor Swift, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers, Ricardo Arjona, Rels B, Rod Stewart, Rauw Alejandro, el festival Primavera Sound con The Cure y Blur a la cabeza. Además, en los estadios también decían presente los locales, como Duki, que dio dos funciones en River, Ciro y los Persas, Los Fabulosos Cadillacs, Miranda!, Babasónicos y Tan Biónica.

En 2022, el furor era por los recitales de Coldplay. En 2023 esto fue alimentado por Luis Miguel en el Movistar Arena (y su regreso en 2024) y por Taylor Swift y sus tres actuaciones en River. En cambio, el primer semestre de 2024 vino a la baja y es comprensible que desde el lado de la producción de shows se vea todo con más cautela al momento de apostar.

Según un informe publicado semanas atrás por Rolling Stone, después de una temporada en la que las boleterías virtuales y las salas parecían ir a contramano de los índices inflacionarios de 2022 y 2023, en la primera mitad del año los números ahora van de la mano de todos los demás indicadores de las actividades que experimentaron un freno súbito desde que comenzó el año. "Donde antes había sold out instantáneos, ahora hay ventas que fluyen con paso cauteloso, festivales que tuvieron que reducir su propuesta, y también productores que prefieren caminar sobre terreno seguro ante la imposibilidad de hacer proyecciones a corto plazo para saber qué les espera a los espectáculos para los próximos seis meses", in-



### 1 Ratones Paranoicos

Su nuevo regreso tiene escala de estadio: se presentarán en Vélez

### 2 Fito Páez

Cuatro fechas en Movistar Arena, solo por ahora

### Paul McCartney

Es el nombre más potente de las visitas del exterior

### 4 Eric Clapton

Actuará en Vélez y aún hay entradas disponibles

FOTOS: DIEGO SPIVACOW/AFV Y GETTY IMAGES

dica el informe. Para lo que resta del año ya hay algunos nombres -Lenny Kravitz y Joss Stone, que pasarán por estadios de formato "arena"- pero esto no representa la catarata de años anteriores. En las salas más chicas, hasta mil personas, la baja se notó en el primer semestre. Y si bien se podría esperar un repunte de la actividad en el segundo (no por cuestiones económicas sino estacionales del rubro), a casi 100 días de la próxima edición de Primavera Sound (las fechas programadas, con tickets early bird ya vendidos y agotados, son el 23 y 24 de noviembre), la edición porteña del festival todavía no tiene su grilla artística.

### Apuesta a lo local

¿Será que el simple rumor de un posible regreso a los escenarios de Los Piojos provoca más interés que la visita de figuras rutilantes? Se vende a mejor ritmo un abono para el festival Quilmes Rock del año próximo que los shows de artistas de otras latitudes. Sin ningún tipo de campaña ni marketing orientado, se viene dando esa especie de "compre argentino" espontáneo. A las diez funciones que Emilia hizo en el Movistar Arena le sumará en octubre dos shows en Vélez. A ese mismo estadio, un mes antes,

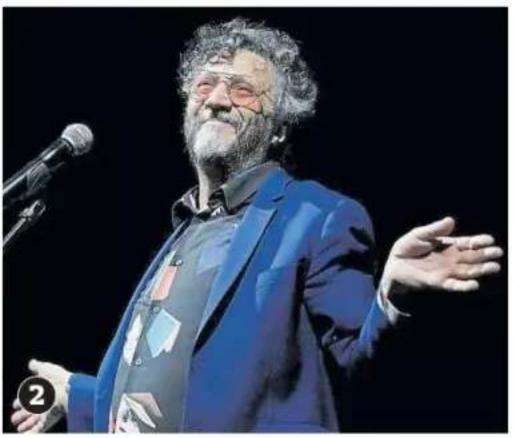



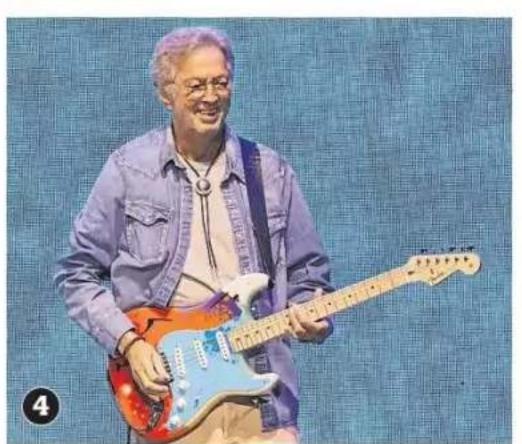

Ilegarán Los Ratones Paranoicos. También en el Movistar, Tan Biónica o Fito Páez agregan funciones: los primeros van por siete fechas, mientras que el rosarino se anota con cuatro Y la flamante sociedad entre Luciano Pereyray Abel Pintos ya tiene disponibles 20 funciones en el Luna Park.

Al momento de pensar en regresos, el Buenos Aires Trap, con mayoría de artistas locales, es otra de las apuestas fuertes para finales de este año. Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Cazzu encabezan la lista. En el rubro festivalero se suman propuestas como la de Vivamos Música, que se programó en el Parque Roca, el 28 de septiembre, con una grilla nacional que incluye a Los Caballeros de la Quema, Los Pericos, Kapanga, Fabiana Cantilo y Javier Calamaro, entre otros.

#### De exportación

El tango argentino ha conquistado Europa y Japón, Los Fronterizos llegaron a Hollywood (como dice uno de sus discos de la década del sesenta) y Eduardo Falú a la Unión Soviética, en 1958. Dentro de la movidadel "Rockentuidioma", Miguel Mateos, allá por los ochenta, y poco después bandas como Los Enanitos Verdes y Soda Stereo se impusieron en varios países de América Latina. Por ese lado, no existe en la actualidad nada nuevo. Sin embargo, lo que hoy está sucediendo con los artistas de la música urbana argentina es inédito.

El caso de Duki, con su show en el estadio del Real Madrid (hoy se cumple un mes de ese show), seguramente represente un hito que será también dimensionado en el futuro. Las razones pueden ser varias. Por un lado, el modo como muchos artistas argentinos adaptaron su sonido y su lenguaje a ciertos estándares de la música latina definidos a partir de lo que ocurre en países como Puerto Rico y Colombia. Por otro, la demanda que pueda tener la comunidad latina de los Estados Unidos. Esto hizo que en los tres últimos años se pudiera ver a Nicki Nicole en el programa de Jimmy Fallon o a Bizarrap triunfando junto a Shakira con un hit mundial.

A esto hay que sumarle que la exposición en redes sociales y plataformas de música aumentó la difusión de manera exponencial y que el feat. es la gran herramienta de marketing que la industria de la música sigue sosteniendo de manera estratégica. Por todo esto se ha creado un puente que se transita de ida y de vuelta, donde los argentinos, que en otros tiempos estaban más relegados ya sea por cuestiones de distancia o de estética, tienen una especie de vía libre para moverse con fluidez y llevar a buen puerto sus estrategias en la difusión de lo que hacen.

Paulo Londra estará a mediados de este mes en gira promocional por Barcelona. Según contaron en su productora, en menos de un minuto se vendieron las entradas para el show "íntimo" que dará en esa ciudad. Tiene agendado su concierto para el 17, en la Sala 1 de Razzmatazz con una capacidad para 2000 personas.

Luego de cantar en el Bernabéu, Duki se presentó en el Bataclan de París y continuó el tour en Berlín y Londres. Bizarrap, que tiene base en España, también está de gira por Europa y ofrece actuaciones multitudinarias, como la que a mediados de junio dio en Italia. Emilia tiene, hasta finales de agosto 12 actuaciones en México y en varias ciudades de España. Tan Biónica andará por allí en octubre, con varios shows en España. María Becerra, por su parte, tiene 47 conciertos programados hasta el 14 de diciembre, de los cuales solo tres serán en la Argentina; el resto está agendando en España, México, Estados Unidos, Chile y Perú.

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

### La Ciudad intimó a influencers por promocionar apuestas ilegales

MEDIDA. Participantes del *reality Gran Hermano* y actores y conductores fueron apercibidos; "no nos podemos hacer cargo de este conflicto", señaló Florencia Peña

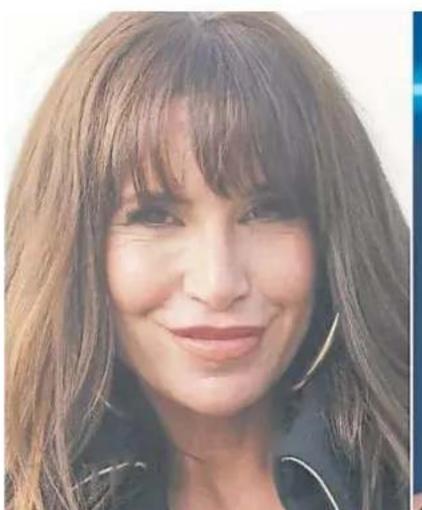





Florencia Peña, Furia, de Gran Hermano, y Flor Vigna, intimadas por el gobierno porteño

#### Viene de tapa

intimidados está integrada por personas que participan o están relacionadas de manera directa con el programa televisivo Gran Hermano: Romina Uhrig, Camila Lattanzio, Agostina Spinelli, Federico Farías, Juliana "Furia" Scaglione, Emmanuel Vich y Williams López. Además, según la información de la Ciudad, se enviaron también cartas documento por promoción de juego ilegal a Florencia Peña, Flavio Azzaro, Florencia Vigna y Morena Rial.

La mayor parte de la lista de los promoción bajo apercibimiento de gobierno porteño. iniciarles las acciones legales por considerarlos partícipes de la presunta comisión del delito establecido en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación que dice: 'Será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente",

Consultada por LA NACION, la actriz Florencia Peña aseguró que hasta el momento "no recibió ninguna carta documento" y agregó: "Poner el conflicto en nosotros me parece una estupidez. Las apuestas deportivas en el Mundial fueron furor y las publicidades las hicieron grandes figuras del fútbol. Además, siempre que una figura hace una publicidad de ese estilo, se incluyen las leyendas: 'Prohibido para menores de 18' y 'jugar con responsabilidad'. Me impactó mucho ver

"Se los intimó a que cesen con la apuntaron distintos voceros del que esto está siendo un problema para los adolescentes. Me pregunnos podemos hacer cargo de este conflicto. La Ciudad tendría que tener más controles, en todo caso. No somos nosotros el problema".

#### Prevención

Desde Chicos.net aconsejan prestar atención a ciertos signos, que pueden dar cuenta de un uso excesivo de aplicaciones de apuestas, como sentimientos de irritabilidad y ansiedad excesiva si se les solicita a los adolescentes que inte-

rrumpan su actividad con medios digitales. Otros indicios son la falta de interés en la escuela o eventos sociales.

Los especialistas coinciden en que la complejidad de la problemática reside en que los adolescentes tienen la posibilidad de acceder a poner dinero y a recibir o perderlo de manera totalmente remota y sin ningún tipo de control por parte de los adultos, simplemente desde su celular. Aunque se trata de una práctica prohibida para menores, los sitios ilegales cuentan con controles laxos y solo basta con que mientan con su edad al crear un usuario y comenzar a apostar.

Para acceder a los sitios de juego legales, de los que solo pueden participar adultos, se corroboran los datos del usuario. En cambio, los ilegales no constatan la información suministrada por los jugadores. En muchos casos, los adolescentes logran hacerse de un usuario directamente a través de un enlace de WhatsApp (en muchos casos acceden a través de los links que publicitan los influencers en sus redes), transfieren dinero por Mercado Pago y allí mismo reciben dinero si ganan.

Hace tiempo se debate sobre cómo regular a los generadores de contenido y sus servicios publicitarios. En el caso de los influencers que apuntan a compartir en redes sociales capturas de pantalla con chats que dejan ver sugerencias o recomendaciones hacia otros sitios, no son cuestiones que, por el to cómo controlan. Nosotros no momento, estén reguladas. El gobierno porteño, sin embargo, está evaluando cómo podría controlar ese tipo de acciones en un futuro cercano.

> Es relevante tener en cuenta que los sitios legales de apuestas, regulados y controlados, operan con la extensión BET.AR. Si su dominio de internet no finaliza con esa extensión, significa que no está autorizado para operar en el país y, por lo tanto, no cuenta con los controles mencionados. •

1960-2024

### Jon Landau. El socio de los grandes "delirios" de James Cameron

#### Marcelo Stiletano LA NACION

Hollywood reaccionó anteayer a la noticia de la muerte de Jon Landau como lo hace cada vez que tiene que

despedir a alguna de sus grandes estrellas. No tuvo el productor que acaba de morir, a los 63 años, tras pelear durante largo tiempo contra el cáncer, un nombre conocido o un rostro popular. Pero ocupó un lugar al que solo consiguen llegar unas pocas y selectas personalidades de la industria del cine. Sin su aporte esencial, algunas de las películas más exitosas de la historia no se hubiesen hecho realidad.

"James es el que tiene los grandes sueños. Mi trabajo es hacer que esos sueños se hagan realidad", dijo Landau en 2010. Hablaba de James Cameron, el artifice de Titanicy los dos primeros capítulos de Avatar, tres de las cuatro películas más taquilleras de todos los tiempos, dirigidas por Cameron y producidas por el veterano hombre de la industria que murió anteayer.

Se entiende ante tan inmensa pérdida la congoja de todo Hollywood, a cuyo ecosistema perteneció Landau literalmente desde

la cuna, porque nació el 30 de julio de 1960 en el hogar compartido por dos reconocidos productores, Elyy Edie Landau.

Con su esposa Julie, que trabajó en Hollywood como contadora, tuvo dos hijos: Jamie (también productor) y Jodie (compositora y percusionista). Las hermanas de Jon Landau, Tina y Kathy son, respectivamente, directora de teatro y organizadora artística de orquestas sinfónicas, y su medio hermano Les Landau trabajó como director televisivo.

Estaba escrito en su destino, por lo tanto, que Jon Landau iba a ocupar un lugar destacado en la industria del entretenimiento. Después de formarse en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California haría una formidable carrera en la industria.

Antes de unirse a Cameron, fue productor independiente y vicepresidente ejecutivo de los estudios 20th Century Fox. Desde esos puestos tuvo mucho que ver con la producción y realización de algunos de los éxitos que marcaron a Hollywood en la transición entre las décadas de 1980 y 1990: Ouerida, encogí a los niños, Dick Tracy, Duro



El productor fue una gran influencia en Hollywood

CHRIS PIZZELLO/AP

de matar 2, El último de los mohicanos, Mi pobre angelito, Aliens 3 y Papá por siempre.

Un primer encuentro con James Cameron a comienzos de los 90 configuró definitivamente la carrera de Landau. El vínculo nació con Mentiras verdaderas, cuyo éxito abrió la puerta de una alianza entre Lightstorm Entertainment (la productora de Cameron) y Fox. Landau decidió poco después dejar el estudio para encontrar en Cameron un socio y un alma gemela que estimuló su regreso a la producción independiente en gran escala. Desde ese

momento nunca se separaron. A Landau, por ejemplo, habrá que reconocerle una enorme contribución en el inesperado (y extraordinario) éxito de Titanic. Creyó tanto o más que Cameron en un

provecto que parecía imposible y se encargó, entre otras cosas, de supervisar la construcción del tanque deagua más grande jamás construido en la historia de Hollywood y varios estudios de rodaje y sonido en Baja California, todos aplicados a la producción de la película que con el tiempo superaría a todas las demás en recaudación global a valores actualizados por inflación.

El desafío se multiplicó cuando Cameron puso en marcha el monumental proyecto de Avatar, que siguió los pasos de Titanic. A partir de este segundo y extraordinario éxito en la taquilla, quedó clarísimo que el dúo Cameron-Landau comenzaría a ejercer en la industria de Hollywood una influencia que se mantiene hasta hoy.

The Hollywood Reporter recor-

dó al repasar en las últimas horas la vida y la obra de Landau que, sin su aporte Cameron jamás hubiera podido concentrarse en sus tareas específicas como director de Avatar y Avatar 2: el camino del agua. "Esa concentración -se leía hace dos años en una nota de la publicación hollywoodense- fue en parte posible porque Landau estaba siempre cerca, con un airpod saliendo de su oreja, manteniendo simultáneamente una conversación telefónica con Burbank sobre una fecha limite y otra en persona, en este caso en Wellington (Nueva Zelanda) y con un miembro del equipo de efectos visuales Weta, sobre otra fecha decisiva del rodaje".

El nombre de Landau seguirá presente en Hollywood al menos hasta 2031, cuando se estrene Avatar 5, el último de los capítulos previstos hasta ahora por Cameron para su monumental saga futurista. Las responsabilidades del productor fueron elevadas en Avatar 3 (con estreno anunciado para diciembre de 2025), Avatar 4 (cuyo rodaje ya está avanzado) y Avatar 5, todavía sin fecha de comienzo prevista.

Jon Landau dejó acreditada una historia personal como artífice de toda clase de películas hasta que en un momento, como Cameron, eligió consagrar hasta el final de su vida todos sus esfuerzos a un único y gigantesco proyecto. Hasta el final fue su mano derecha. "¿Qué mejor cineasta podría tener al lado que uno que no solo haga grandes películas sino que también te desafie todo el tiempo?", dijo sobre su compañero definitivo de grandes aventuras en Hollywood. •

### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Despejado Vientos leves del sector sudeste.

Mañana mín. 1° | máx. 10°



Algo nublado Vientos leves del sector sudeste.



Sale 08.00 Se pone 17.57 Luna

Sale 10.07 Se pone 20.38 Nueva 5/7

Creciente 13/7 O Llena 21/7

Menguante 27/7

SANTORAL San Procopio | UN DÍA COMO HOY de 2014, en el Mundial de fútbol Alemanía golea 7 a 1 al anfitrión, Brasil | HOY ES EL DÍA Mundial de la Alergia

### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 9 | τ | 6 | 7 | b | 1 | 3 | 5  | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 8 | Z | 1 | 3 | 6 | 5 | Þ | 9. | I |
| b | 5 | ε | 9 | 8 | T | 2 | 6  | L |
| 1 | L | 1 | 6 | 5 | ε | 9 | В  | 7 |
| S | ε | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | b  | 6 |
| 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | + | 5 | 4  | ε |
| 7 | 8 | τ | 9 | 9 | 6 | 4 | 3  | S |
| ε | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | τ  | Þ |
| 1 | b | 5 | 1 | E | 8 | 6 | 2  | 9 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 6 |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   |   |   | 7 |   | 6 | 9 |   |
| 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 |   |   |   |
|   |   |   | 4 | 1 |   |   |   |   |
|   |   |   | 6 |   |   |   | 3 |   |
|   |   | 6 |   | 5 |   | 4 |   | 1 |
| 7 | 9 |   |   | 8 | 6 |   |   |   |
|   |   | 4 | 5 |   | 3 |   | 2 |   |
|   | 5 |   | 7 |   | 2 |   |   | 6 |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik

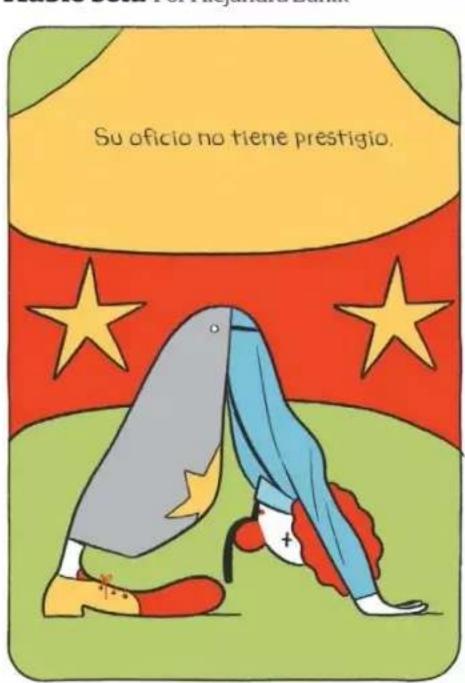

### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers





**El evento del año.** Más de 300 empresarios del sector dijeron presente en lo que se convirtió en una cita clave

SEGUINOS EN 🚹 📵 🍪 🖾

## inmuebles

comerciales & industriales



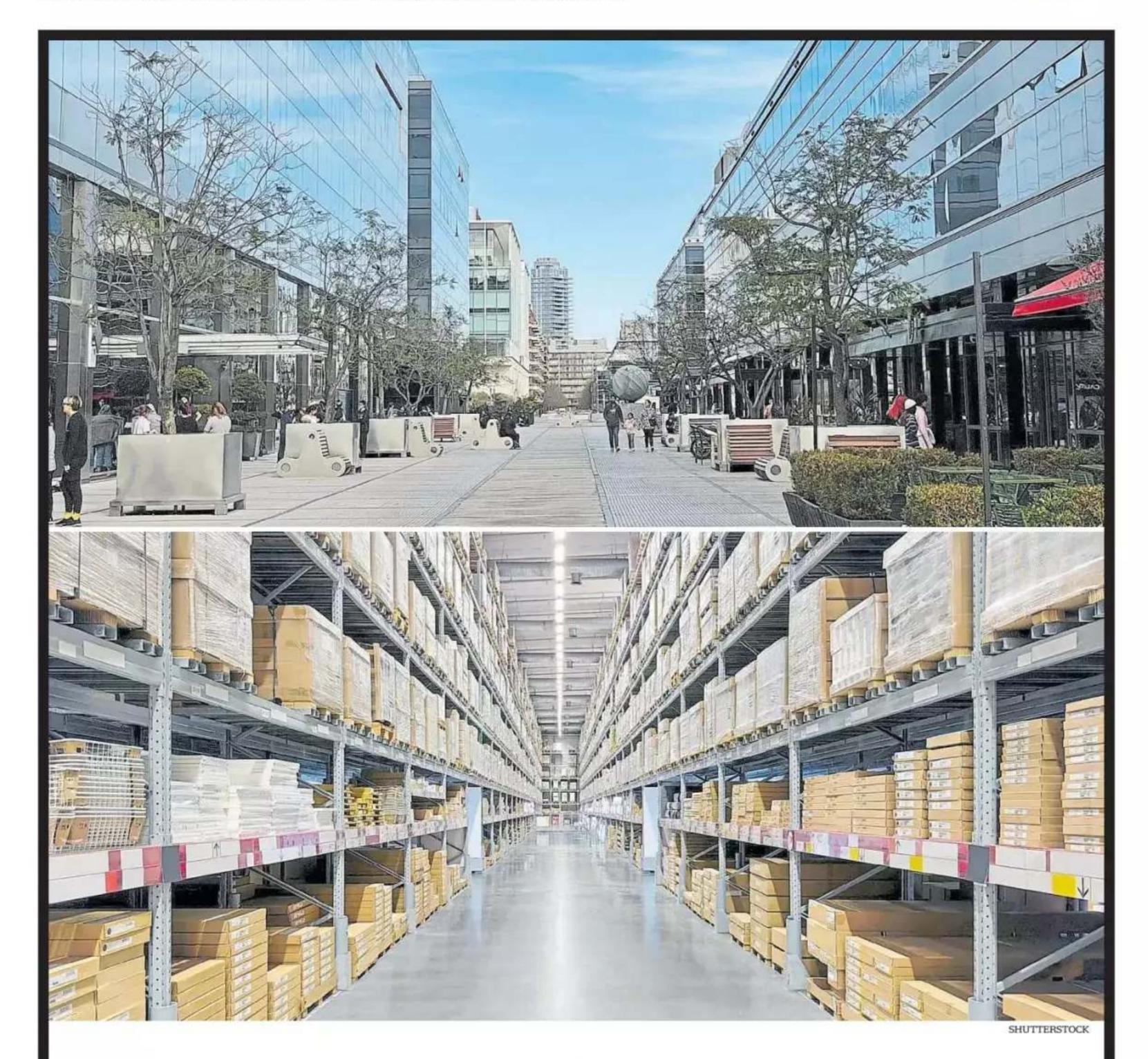

### OFICINAS Y DEPÓSITOS: DOS NEGOCIOS, EN RECONVERSIÓN

**Tendencias.** Las nuevas exigencias y cómo está cambiando la demanda en los inmuebles comerciales fueron temas centrales del Summit de Real Estate organizado por LA NACION

2 | INMUEBLES COMERCIALES

LA NACION | LUNES 8 DE JULIO DE 2024

### NOTA DE TAPA

# Oficinas. El presente de un mercado que empieza a ver luz en el futuro

Los brokers de la industria del real estate corporativo definieron al 2024 como un año de transición y anticiparon las nuevas exigencias de las compañías a la hora de buscar espacios de trabajo



EN ACCIÓN El panel moderado por Verónica Rubí, editora de LN Propiedades

FABIÁN MALAVOLTA

### PROTAGONISTAS Expertos en oficinas



ALEJANDRO REYSER Toribio Achával



RAFAEL VALERA Cushman & Wakefield

### Leandro Murciego

LA NACION

Elanálisis, las nuevas tendencias y las oportunidades del mercado de oficinas local tuvieron su lugar en la novena edición del Summit de Real Estate de LA NACION, el cual se desarrollóbajo el lema: "El ladrillo y las oportunidades de inversión en un momento bisagra". El panel integrado por Alejandro Reyser (Director Comercial de Toribio Achával), Rafael Valera (Director de Brokerage para ArgentinayUruguaydeCushman&Wakefield), Fernando Novoa Uriarte (Socio yDirectordeOficinasdeNewmark)y Gonzalo Meira (Director de Transacciones de JLL) permitió no sólo establecer una radiografía del presente del sector, sino también poder avizorar el futuro próximo, de este rubro.

Según Valera, las empresas en los últimos tiempos comenzaron a tomar decisiones, las cuales -en muchos casos- venían siendo postergadas. "Ahora, se observa que algunas compañías están generando movimientos, relocalizaciones, con el objetivo de traccionar la retención de sus empleados y la captación de talentos. Dentro de este escenario lo más elegido son los inmuebles premium y en algunas zonas particulares, las cuales suelen ser las más buscadas. En loque tiene que ver con los productos AAA, los que ofrecen plantas flexibles y con certificaciones LEED, entre otras características, son los que mayor dinamismo le están aportando al mercado", explicó el director de Cushman & Wakefield.

En lo que tiene que ver con la demanda, Meira sostiene que el mercado actual es mucho más exigente. Hoy las compañías tienen búsquedas tan claras como precisas. "La demanda necesita no solo espacios de menor superficie, sino que además tiene requerimientos mucho más

complejas. Antes, las compañías solicitaban espacios de una determinada cantidad de metros cuadrados. En estos tiempos, lo que buscan son soluciones integrales, que demandan desde la participación de equipos de arquitectos y consultores, pasando por research y brokers inmobiliarios para poder satisfacer todas sus necesidades. Loque antes nos llevaba cinco meses de trabajo, hoy nos lleva en muchos casos- más de un año. Sin dudas, esto da cuenta del desafio que determina este presente", dijo el broker. Yagregó: "En la actualidad, en JLLcontamoscon 70 búsquedas activas, un récord para nuestra firma, pero estas requieren menor superficie y, a nosotros, nos exige más trabajo".

### El edificio y la zona, claves

Los clientes o las empresas ya no reparan solamente en la oficina que van a ocupar. La mira también está puesta tanto en los servicios que puede ofrecer el edificio y la zona. "El entorno que rodea al inmueble pasó a ser tan importante como el edificio en sí. En la actualidad se repara tanto en la accesibilidad de la zona como en los servicios que ésta ofrece (es decir, bancos, comercios, parques, gimnasios, etc). Otra cuestión vital son las bondades del complejo, no sólo en términos de amenidades sino, más bien, en lo que tiene que ver con las características sustentables que éste tenga. Cada vez, más compañías/ inquilinos ponen el foco en la huella de carbono que dejan los edificios", sostuvo el socio de Newmark.

Es evidente que el sector de las oficinas experimenta una suerte de transformación. "Las empresas en los últimos tiempos comenzaron un proceso de replanteos y de cambios. Hoy, se preguntan cuál es el rol que quieren que tenga la oficina tanto en la vida de sus empleados como en el negocio", comentó Reyser.

Sindudas, estamos ante un cambio deparadigma que no solo modifica la forma en que se entiende al espacio laboral, sino también a las determinaciones que demanda. "Hasta hace una década las empresas tomaban decisiones (como la mudanza) para los próximos 10 o 20 años. En los últimos tiempos, hay firmas que tomaron determinaciones de ese tipo postpandemia y hoy, a tres años de aquella mudanza, están reanalizando cambios en el layout o una nueva migración. El nuevo paradigma parecellegar de la manode una sentencia: las empresas deben ser cambiantes, flexiblesyágiles. Sindudas, hayzonas que esto lo permiten más que otras, y propietarios de edificios que están actuando en consecuencia: como IRSA o Raghsa, los cuales ya se sumaron en sus complejos de oficinas propuestas acordes", amplió Reyser.

### Los submercados

En lo que tiene que ver con las zonas que tienen mayor dinamismo, Catalinas (en centro del distrito financiero) sigue siendo una de las áreas de excelencia, en donde en los últimos meses se han absorbido varios m2 en edificios clase A. Otro de los submercados que es protagonista es Núñez. Alli, de la mano del emprendimiento de Raghsa -el Centro Empresarial Libertador-yeldesarrollodelParque de Innovación, se puso a la vanguardia de las demandas de las empresas. Desde Cushman & Wakefield, estamos convencidos de que esta parte de la ciudad tiene no sólo presente, sino también un gran futuro", dice Valera.

Otro de las polos que se está imponiendo es el Paseo Gigena, un complejo de usos mixtos, que demandó una inversión total de US\$28 millones, y que cuenta con 14.000 metros cuadrados de oficinas. "Allí, recientemente firmamos un contrato por US\$37/m², cuando en Catalinas

ronda los US\$25/m2. La cotización de Paseo Gigena muestra no solo la convalidación del precio del m2 que tenía en mente el desarrollador, sino también la exigencia de la demanda. Hoy, las empresas quieren ir donde los empleados buscan estar. Creoque los desarrolladores tienen que tomar nota de esto, a la hora de replantear un proyecto. Es momento de reevaluar, dónde hoy la gente quiere estar, qué quiere tener. Antes alcanzaba con una planta de más de 1000 m2. Hoy, el mercado demanda ser mucho más creativo", afirmó Meira. Y agregó Novoa Uriarte: "Las empresas antes eran inquilinos, después fueron clientes, y ahora son huéspedes".

Para concluir, Novoa Uriarte apor-

tó datos que permiten bosquejar el presente y futuro próximo del sector. "Nuestro último informe de oficinasrevela que el mercado de Buenos Airescuentacon 1.800.000 m<sup>2</sup> rentables y con una vacancia (que se encuentra a la baja) del 16,6% (unos 300.000 m²). En este presente, existen siete edificios de oficinas que se van a incorporar al mercado en los próximos años, loque suma unos 230.000 m<sup>2</sup>. Pero lo interesante es que el 60% de ellos, es decir, 145.000 m<sup>2</sup> se incorporarán en 2024 (los restantes 90.000 m² están previstos para fin de 2027 y principio de 2028). Y si se comienza a construir un edificio ahora no estará listo antes de 2029. Esto es un desafío para ver cómo reacciona el mercado ante años futuros en los que no habrá nada nuevo por ocupar. Nuestro sector, históricamente, absorbe entre un 2% y un 5% del stock total, dependiendo de la coyuntura. Perocabe remarcar, algo positivo que nos dio el informe es que portercer trimestre consecutivo la absorción neta dio positiva. Eso significa que las empresas tomaron más m² de lo que se devolvió. Lo que se traduce en un poco de luz para el mercado", dijo Novoa Uriarte. •



FERNANDO NOVOA URIARTE Newmark



GONZALO MEIRA JLL

### NOTA DE TAPA

### Depósitos industriales El sector vedette que no detiene su crecimiento

Los disertantes del panel profundizaron sobre un negocio que aún tiene muchas oportunidades y proyección



AL AIRE Isern (Cushman & Wakefield), Quiroga (LA NACION) y Speranza (Newmark)

F. MALAVOLTA

### Leandro Murciego

LA NACION

El sector de los inmuebles lógisticos también fue protagonista del Summit de Real Estate de LA NACION, capítulo 9, el cual se desarrollóbajo el lema: "El ladrilloy las oportunidades de inversión en un momento bisagra". El panel integrado Domingo Speranza, Socio y CEOde Newmark, y Santiago Isern, Broker senior industrial y logístico de Cushman & Wakefield fue clave a la hora de tener una radiografía de un negocio que ganó protagonismo en los últimos años.

El sector de los depósitos y de los inmuebles logísticos continúa por la buena senda. "Este rubro, desde la pandemia, no para de crecer. Un rápido análisis permite afirmar que se siguen necesitando metros cuadrados de inmuebles logísticos, a pesar de que se están construyendo muchos nuevos proyectos, que terminarán de entrar para la última parte del año. El panorama es alentador, a esto hay que sumar que pese a la devaluación, los precios -que siempre se denominaron en dólares oficiales- se mantuvieron e incluso, en algunos casos, vemos algunastendenciasen alza", arrancó la charla Isern.

Para Speranza el mercado local, a pesar de contar con buenos indicadores, aún está lejos del de otras ciudades de la región. "En la actualidad, en nuestro mercado existe un inventario que ronda los 2,5 millones de m2-con las últimas obras que se incorporaron recientemente-, pero si se lo compara con el PBI o con los habitantes estamos entre un 35% o 40% por debajo de capitales como Santiago o Lima. Y no podemos competir con los mercados que existen en las ciudades mexica-

nas, las cuales tienen un desarrollo en el sector de logística e industrial, infinitamente mayor que el nuestro", dijo el CEO de Newmark.

Esta realidad de escasos metros cuadrados en stock puede explicarse por varios factores. "Aquí, a la falta de capital se le suma otro tema: solamente se construyen inmuebles especulativos. Desde el último ciclo hay empresas que desarrollan para un determinado cliente o demanda, lo cual eso no termina por aportar metros cuadrados libres al mercado", contó Speranza. Y agregó: "Nuestro mercado no nos permite atender con los metros cuadrados necesarios (ni por cantidad ni por calidad) a dos rubros muy importantes como son el farmacéutico y la salud. En parte, esto se debe a que para hacerlo hay que realizar inversiones muy fuertes. Pero ellos no son los únicos que no logran ser abastecidos por el mercado. Lo mismo sucede con el sector minero, en el NOA, y el petrolero, en la Patagonia o en Vaca Muerta. Esto se replica en todas las regiones, con diferentes rubros".

El sector logístico/industrial, que se construye más rápido, que requiere menor inversión y que ofrece mejores retornos que el de las oficinas, aún sigue sin poder satisfacer con la oferta las demandas de las empresas.

Para Isern, el mercado local aún no está para dar el paso de trabajar los depósitos con frío, que requiere la industria farmacéutica, o las naves robotizadas en altura. El mercado actual viene reproduciendo un producto, con cierto éxito asegurado. "Estemercado ofrecemáquinas (naves) de eficiencia. Las naves son estructuras que no están en dudas y que se vienen replicando más allá de algunas pequeñas variaciones.

#### **EN VOZ ALTA** Referentes en logística



DOMINGO SPERANZA Newmark Argentina



SANTIAGO ISERN Cushman & Wakefield

### Aquí, a diferencia de lo que sucede con las oficinas, no se está cuestionandoni el roll ni la función. Y, según

parece, continuará en esa dirección

por un largo tiempo más", comentó el broker de Cushman & Wakefield. Speranza entiende el crecimiento de este sector por su nível de arraigo. "Detrás de cualquier producto, inclusive de la internet que todos consumimos, existe un centro logístico. Todos los sectores de las distintas industrias tienen detrás alguna actividad logística, en alguna etapa

de su proceso. Esto permite enten-

der la consolidación de este rubro". explicó el especialista.

En lo que tiene que ver con valores, los espacios mejor construidos y ubicados pueden alcanzar precios que rondan los US\$8,5 mensuales el metro cuadrado construidos (cotización BNA). "Más allá de la devaluación, los valores se siguen defendiendo, y se encuentran en un punto deequilibrio. En lo que tiene que ver con la renta, esta ronda el 8% anual. pero lo que hay que evaluar-en este rubro- es el valor de construcción", contó Isern. Y agregó Speranza: "Este es un negocio de volumen, que no funciona si tenés un pequeño galpón. En este rubro las demandas son cíclicas, por eso el propietario debe tener un espacio de más, para que el inquilino -en ocasiones operadores logísticos-poder sumar-por temporadas-más o menos metros".

Los brokers coincidieron en que una de las oportunidades que ofrece el sector es la reconversión de viejos espacios industriales, los cuales cuentan con ubicaciones irrepetibles, ya que son plantas que datan de muchos años. Estos inmuebles suelen refuncionalizarse como predios logísticos para empresas más pequeñas. "Este tipo de producto tiene muy buena demanda. Además, aquí existen dos cosas interesantes. Primero, los tickets de ingresos son bastante inferiores al de las grandes naves logísticas y después, las rentabilidades que tienen (dado que tienen costos bajos de compra) son interesantes, ya que tienen valores de alquileres que se encuentran un 20% o 30% por debajo de un triple A", afirmó Isern. Y amplió Speranza: "A este tipo de negocio hay que sumar lo de los parques Pymes, con experiencias bien desarrolladas en el primer corredor norte, donde se comercializan módulos de 1500 o 2000 m2 de galpones, con entrepisos y oficinas. Los cuales se venden a tickets (entre US\$600 y US\$800), bastante menores a una nave AAA. Estos inmuebles los buscan tanto inversores como usuarios finales".

En el transcurso del año ingresarán unos 200.000 m2 al mercado. Y. según se prevé, en 2025 ingresará una superficie similar. "En el caso de los centros logísticos que se encuentran en fase de crecimiento, no son metros cuadrados que lleguena la demanda, ya que suelen ser tomados por los propios ocupantes que siguen su fase de ampliación", dijo el hombre de Cushman & Wakefield.

Elingreso de estos metros cuadrados se estima que, si bien en primera instancia, impactará en la vacancia, la cual -actualmente- ronda en el 5,5% poco a poco serán asimilados por el mercado, retornando a los valores actuales. "Este sigue siendo un mercado sub ofertado, por ende nocorre riesgos. En América Latina, una vacancia del menos de dos dígitos habla de un mercado muy saludable. Obviamente, si se lo compara con México vivimos otro mundo, allí no hay metros cuadrados disponibles", concluyó Speranza. •

### **BREVES**

### Summit Capítulo 9

Desde hace nueve años, LN Propiedades organiza el encuentro del año del mercado inmobiliario que reúne a todos los referentes del sector arriba y abajo del escenario. Una mañana única con más de 300 personas y 10 paneles integrados por brokers, desarrolladores, empresarios, especialistas, entre otros. Se puede volver a ver por el canal LN+ en tres partes: los domingos 28 de julio, 4 y 11 de agosto, a la 15 horas.

### De lujo

La apertura del evento estuvo a cargo de Leandro Molina, director de Zonaprop, en un mano a mano con Carla Quiroga (prosecretaria de LA NACION). El cierre fue con una entrevista en vivo e imperdible entre José Del Río (secretario general de LA NA-CION) y Eduardo Costantini, creador de Nordelta, entre otros proyectos inmobiliarios exitosos.

### 30% de espacios flexibles

"En las ciudades que llamamos maduras -como Chicago- y que tienen mercados significativos, los espacios flexibles de trabajo en una oficina rondan el 30%, mientras que Latinoamérica hoy no llega a más del 5% o 7% con los espacios flexibles dentro de su stock de oficinas", comentó Alejandro Reyser, de Toribio Achával.

### Poner en valor

"Uno de los retos es la puesta en valor de los edificios de oficinas viejos, los cuales en los últimos tiempos están sumando m2 libres. Para que ello no suceda, resulta vital que los dueños de los edificios o los inversores comprendan que esos inmuebles deben seguir vigentes. La refuncionalización y la puesta en valor debe ser sostenida". dijo Fernando Novoa Uriarte, de Newmark.

### 95% SE ALQUILA

"El mercado de oficinas local está volcado, mayoritariamente, al alguiler. El 95% de las operaciones inmobiliarias son alquileres y tan solo el 5% restante son compraventa. Actualmente, son pocas las empresas que son propietarias. Hay empresas que compraron para invertir sus pesos por el cepo", afirmó Rafael Valera, de Cushman&Wakefield.

### clasificados

www.lanacion.com.ar PARA PUBLICAR: 4318 8888



Departamentos

Venta

**Barrio Norte** 

4 y más dorm.

Av. Alvear y Parera

VISTA RÍO UNICO Torre Boon Terraza Liv Com y Esc 3Suite 2 Dep Impecable 3 Coch Vig (+549) 116 135 2052

Posadas y Montevideo Vista y LyC 4dor dep coch vig 650M Exc ABGA 116 135 2052

2 dormitorios c/dep.

Cerrito y Arenales Spiso al fte 3 Amb. 118m2 Lum.

con bcón 2 Dorm 2 Bño Coc Lav Dep. U\$D237,000 House Tel:1531497625 / 48077999



José Hernandez y Arcos Exc bico LyCyE 3dor dep 2coch D570M ABGA 116 135 2052

Centro

2 dormitorios

Junin al 500 3amb. C/dep 80m2 S/Piso, Vista Pte MLum, Impec, Coc Amplia Livin-Corned 2Dorm. Bien Ubic Edif. Cat. u\$s 98.000 Posib Coch Escuch Ofertas - 1553207903 Solicite TASACIÓN S/CARGO

Palermo

3 dormitorios

R. India y Cerviño

VISTA 2 terazas LyCyE3 Ste office dep coch 210m vig DL100M ABGA (+549) 116 135 2052

SÁBADOS CON TU DIARIO UNCA DEJEMOS DE MOVERNO



Compra

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

Muebles de diseño

Vajilla cristaler metal plateado plateria 47231576/1144792218

Muebles

Compra

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780 Clasificados



Solidarios



PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Voluntarios coro Convocan a voluntarios con o sin conocimientos de música. de todas las edades y voces pa-ra formar parte del Coro para hospitales de niños del grupo T.E.A.M.Ho. Esta asociación brinda talleres gratuitos de arte y música a chicos que se encuentran en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias, también a los que se encuentran con internación domiciliaria. Ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Para más información, comunicate al cel.: 15-2567-1344. mail: profesoresnacionales@

Salud

Pedido

Operativo sanitario

ENASHU es un grupo multidisciplinario de salud que realiza operativos sanitarios en poblaciones que viven en una profunda crisis socio-sanitaria en el norte argentino. Con tu aporte podés ayudar a cubrir los costos del óperativo que realizarán del II al 16/08 en la zona de Quebrada del Toro, Salta; llevarán un equipo biomédico y una farmacia de campaña a seis escue-las rurales situadas en las alturas de la precordillera a las que accederan a pie con apoyo de caballos. Para sumar tu ayuda comunicate al WhatsApp: 11 5053 - 4770; mail: info@ asistenciahumanitaria.com ó por IG: @crisishumanitaria

Niñez y adolescencia

Pedido

Alimentos de todo tipo Necesitan todo tipo de alimen-tos para entregar a las familias que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires. Esta organi-zación asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Reciben también transferencias para la compra de los alimentos. Si podés ayudar comunicate con Lidia: 11-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@

Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar arroz parboil, pure de tomates y legumbres para prepa-rar los alimentos que entregan durante sus recorridas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino.Pagina

Art. aseo personal Para las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Lo-yola de Fundación Camino a ericó, necesitan artículos de aseo personal, como jabón, sobrecitos individuales de shampoo, desodorantes o talco.La fundación con sede en Florida Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus tra-zos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribi a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: Dcaminoajerico

Celular, notebook

Para comunicarse con las fami-las asistidas y para la Red de Contención Psicosocial donde atienden a personas que pasan por estados de depresión o son victimas de violencia de género v abuso. Redes Institucionales Solidarias necesita un celular, notebook o PC. Esta asociación de I. Casanova, Buenos Aires, ayuda a comedores comunitaríos, brinda programas de capacitación, desarrollo y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com\*

Ampliar duchas Para ampliar las duchas del Centro Barrial de Día de la Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón y comprar un horno para su panadería necesitan de tu colaboración. En este centro de la ciudad de Buenos Alres, brindan contención, comida y abrigo a más de 130 personas que viven en situación de calle e intentan reinsertarlos en la sociedad a través de talleres de oficios, una escuela para adultos de primaria y secundaria, asistencia social. Si podés colaborar comunicate con Alejandra al 11-6243-9863

Ropa de abrigo Para las familias que acompa-ña el Merendero Manos de Ayuda en Río Gallegos, Santa Cruz, necesitan ropa de abrigo como: frazadas, zapatillas, mantas, camperas, gorros y bufandas. Las donaciones se reciben en su sede de Calle 60 y 19. Barrio Bicentenario 2. Más información al 2966 - 23 24 827. Conocelos en IG:

merendero manos de ayuda

Recreación

Pedido

Pelotas, redes, conos Para las clases de fútbol infantil que ofrecen en el Centro de Fo-mento Cultural y Deportivo Juventud Zona Sur, necesitan: pelotas, redes, arcos fútbol 7, camisetas, botines, conos, pecheras y demás artículos deportivos. Este centro ubicado en los Altos de San Lorenzo, ciudad de La Plata, Buenos Aires, es un punto encuentro para la comunidad del barrio, brindando diferentes propuestas sociales. deportivas y culturales accesi-ble a todos. Si podés colaborar comunicate con Lucas al mail clubjuventudzonasur@

economía

**DOMINGOS** CON TU DIARIO

5.0.5. CONSUMO ADOLESCENTE



GUÍA PARA PADRES: Cómo actuar frente al consumo de sustancias

Toda la información de los especialistas para prevenir, detectar y afrontar el problema.

